Fundado en 1976 Año XLIX Número 17,123

EL PERIÓDICO GLOBAL

Edición Nacional 2,00 euros Viernes 14 de junio de 2024

Cultura



Cercas entra en la RAE y ocupa el sillón de Marías -P42

# Suiza desmonta la causa por terrorismo en el 'caso Tsunami'

Las autoridades helvéticas dan otra negativa al juez García-Castellón

JOSÉ MANUEL ROMERO Madrid

El departamento federal de Justicia y Policía de Suiza, dependiente del Gobierno, ha rechazado por tercera vez prestar el auxilio judicial solicitado por el juez español Manuel García-Castellón en la causa que instruye por terroris-

### Bruselas pide a PP y PSOE que concreten sus propuestas para el Poder Judicial

#### M. R. S. Bruselas

Bruselas reclamó ayer al Gobierno español y al Partido Popular que clarifiquen sus propuestas para poder reactivar la negociación sobre el Consejo General del Poder Judicial, que lleva paralizada semanas. La comisaria europea de Justicia y vicepresidenta Vera Jourova trata de evitar que su mediación sea utilizada con fines políticos en España.—P18 Y 19

#### Crisis en las izquierdas

Un grupo de afines a Yolanda Díaz pilotará la transición en Sumar —P20

#### Barcelona

ERC aplaza el congreso que decidirá si pacta con Collboni - P17

mo en las protestas convocadas por Tsunami Democràtic contra la sentencia del *procés* a finales de 2019.

Las autoridades suizas responden al instructor en un escrito del 22 de mayo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que los hechos no entran en el Código Penal suizo: "La jurisprudencia de nuestros tribunales ha considerado que las organizaciones criminales/terroristas incluyen, por ejemplo, las Brigadas Rojas italianas, la ETA vasca y la red Al Qaeda, pero NO las organizaciones que, utilizando medios que no son actos de violencia criminal, luchan por el poder político en el país".

García-Castellón solicitaba a Suiza la localización de Marta Rovira, dirigente de ERC residente en ese país, e información sobre una cuenta bancaria utilizada supuestamente para financiar las movilizaciones. El departamento suizo no ve acreditada "la implicación precisa de la señora Rovira" en los hechos investigados. García-Castellón había apuntado como pruebas una reunión en Ginebra, cuyo contenido se desconoce, y que Rovira "fue la que más rápido tuiteó el primer mensaje de Tsunami".



Protestas contra el desguace del Estado argentino. La policía cargó contra los manifestantes el miércoles en Buenos Aires mientras el Senado aprobaba, por un solo voto, la ley bases, con la que Javier Milei desmantela gran parte de los servicios públicos. SANTIAGO OROZ (DPA/EP) —P10 Y 11

## El G-7 movilizará activos rusos para ayudar a Ucrania

Acuerdo político para dar un crédito de 46.000 millones a Kiev que se devolverá con el interés de bienes congelados a Moscú

A. RIZZI / M. R. SAHUQUILLO Bari / Bruselas

Los países del G-7 alcanzaron ayer, en su cumbre en Italia, un acuerdo sobre el mecanismo que utilizarán con los intereses que generan los activos congelados de Rusia para entregar ayuda financiera a Ucrania. La presidenta del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, dijo que se había alcanzado "un acuerdo político" para activar el préstamo. Todos los países del G-7 contribuirán al crédito para Ucrania, que se devolverá con lo generado por los bienes rusos. Es una medida de gran calado, que ha costado meses pactar, aunque los detalles técnicos quedan pendientes de que los resuelvan los ministros de Finanzas. El fondo ascenderá a unos 50.000 millones de dólares (más de 46.000 millones de euros). —P6 y 7



## Todos los focos apuntan a Mbappé y Bellingham

Francia e Inglaterra llegan como favoritas al torneo por delante de Alemania, la anfitriona, y España

DAVID ÁLVAREZ

Donaueschingen (Alemania)

El gran fútbol regresa a la tierra firme de las certezas en Alemania, tras la Euro de la pandemia y el Mundial invernal de Qatar. El foco apunta a Mbappé y Francia, y a Bellingham e Inglaterra, las dos selecciones favoritas y los futbolistas más magnéticos. —P35 A 39

Días de fútbol y melancolía Fernando Aramburu - P38





Marine Le Pen llegaba ayer a la sede de su partido, Reagrupamiento Nacional, en París. SARAH MEYSSONNIER (REUTERS)

# La izquierda francesa pacta un programa electoral común y candidatos únicos

El adelanto de las legislativas ha sumido la política del país en el desorden, con la derecha en plena implosión y los macronistas ante su hora de la verdad

MARC BASSETS Paris

El adelanto de las elecciones legislativas ha puesto la política francesa patas arriba. La decisión, que el presidente Emmanuel Macron anunció por sorpresa el domingo tras sufrir una derrota humillante en las europeas, está dinamitando a la derecha y abre un enorme interrogante sobre el futuro del macronismo. Las izquierdas mantienen el tipo: ayer por la noche alcanzaron un acuerdo para un programa común y candidaturas únicas. Tras los comicios del 30 de junio y el 7 de julio, nada será la mismo en Francia.

Se están viendo estos días escenas

que jamás nadie habría imaginado. Dos ejemplos. Un presidente, Macron, adelantando elecciones y arriesgándose así a que su propio partido quede fuera del Gobierno y tomen el poder los rivales a los que prometió debilitar a lo largo de su mandato. Inquietud entre los suyos, y la sensación de que el líder les empuja al abismo, o a quedarse sin escaño.

Más escenas, propias de vodevil. El jefe de un partido histórico, que ha dado presidentes de la República como Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, acuartelado en su despacho y en rebeldía. Sus lugartenientes lo han destituido por querer pactar con la extrema derecha. Eric Ciotti, presidente (o ya no) de Los Republicanos (LR), se asoma a la ventana y asegura a los periodistas desde ahí: "Estoy trabajando".

Hay en Francia tres bloques ideológicos: una izquierda dominada por los euroescépticos y soberanistas de Jean-Luc Mélenchon; el centro amplio de Macron, y una derecha ultranacionalista, la del Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen. La disolución parlamentaria y los breves plazos para presentar candidaturas obligan a los tres bloques a hacer en menos de una semana un trabajo programático y de alianzas que suele requerir meses, si no años.

#### Fin de ciclo

Si el objetivo de Macron era apretar el acelerador y culminar la remodelación del paisaje político que inició el 2017 al jibarizar a los socialistas y la derecha moderada, el éxito es parcial. La derecha sale muy tocada de esta semana; la izquierda aguanta el tipo por ahora.

El partido que sí se siente fuerte de verdad es el RN de Le Pen, triunfante el domingo y al que los sondeos sitúan en primera posición en las legislativas. Es el único que atrae a personalidades de los otros. Ciotti es una. Otra es Marion Maréchal, la sobrina de Le Pen. Encabezó la lista europea de Reconquista, el partido del tertuliano ultra Éric Zemmour. Ahora Maréchal ha declarado apoyar al RN en las legislativas, junto a otros cuatro eurodiputados electos de Reconquista. "Es el récord del mundo de la traición", se ha indignado Zemmour.

Todo cambia, y rápido. Hoy existen, por ejemplo, dos partidos con el nombre de Los Republicanos (LR), la formación de la derecha tradicional hermanada con el PP español. Uno es el que dice presidir todavía Ciotti. El otro LR es el de los barones, los senadores y los diputados (excepto Ciotti y otra parlamentaria), y estos republicanos votaron por unanimidad el martes, en el buró político, expulsar al dirigente, quien ha presentado una denuncia en los juzgados. Los dos LR, el ciottista y los demás, se pelean por el relato. ¿Dónde? En las redes sociales. La cuenta de X (antiguo Twitter) estuvo unas horas en manos de los

ANA FUENTES

## Francia: el caos de las anticipadas

n menos de una semana, la política francesa ha entrado en un escenario caótico. El presidente Macron, arrollado por la extrema derecha en las europeas, adelantó el pasado domingo las legislativas al 30 de junio y el 7 de julio. Según él, para que se aclaren las cosas.

Pero está consiguiendo que a los odios viscerales entre formaciones se sume algo todavía peor para la campaña: la prisa. De un extremo a otro, los partidos se están moviendo a todo correr. El presidente de Los Republicanos, Éric Ciotti, intentó hacer implosionar la derecha y 40 años de cordón sanitario al sugerir un acuerdo electoral con los ultras de Le Pen, pero los suyos le han echado a patadas. Quieren proteger la herencia gaullista y no aliarse con sus enemigos históricos.

Sin embargo, ahora tienen que decidir cómo defender sus propios colores porque desde 2010 han estado poniendo el foco en los mismos temas que el Reagrupamiento Nacional: inmigración, seguridad e identidad nacional.

A la izquierda solo le une querer evitar lo peor. Han montado un "nuevo frente popular" después del fracaso de su alianza electoral anterior, la Nupes. Así que nuevamente ecologistas, socialistas, comunistas y los 'insumisos' de Mélenchon, radicalmente incompatibles en muchos aspectos —por ejemplo, hay euroescépticos y hay socialdemócratas proUE—, tienen que trabajar juntos en tiempo récord en un acuerdo de programa y en conciliar sus líneas rojas. Veremos si la unión puede todavía hacer la fuerza.

Lo que quiere Macron es una alianza de socialdemócratas, centristas, ecologistas, democristianos y conservadores moderados que deje fuera a la ultraderecha de Le Pen y a la ultraizquierda de Mélenchon. Es un cálculo arriesgado teniendo en cuenta que hoy la mitad de los franceses vota a los extremos. El presidente confía en que en las europeas la gente haya querido castigarlo, pero que en las legislativas valoren las consecuencias de un gobierno de ultraderecha, con fallas profundas en el análisis social y económico de su país y cuyas ideas catapultarían a Francia a un escenario opuesto a sus valores constitucionales.

anti-Ciotti; la de Facebook, de los pro-Ciotti.

La izquierda, cuyos principales partidos acudieron por separado a las europeas, aspira como mínimo a ser la primera fuerza de oposición a un hipotético Gobierno de la extrema derecha. Tras alcanzar un principio de acuerdo para presentar candidaturas únicas y repartirse la mayoría de circunscripciones (299 para La Francia Insumisa de Mélenchon, 175 para el Partido Socialista, 92 para los ecologistas, 90 para los comunistas), el acuerdo para un programa común y candidaturas únicas es un éxito que complica a Macron su

La derrota el 9-J y la posible cohabitación cuestionan el futuro del macronismo

Muchos socialistas se resistían a pactar con Mélenchon por su postura con Ucrania

objetivo de atraer a los moderados de este campo

El acuerdo, cuyos detalles se conocerán hoy, no fue fácil. Los socialistas liderados por Raphaël Glucksmann sacaron en las europeas mejor resultado que los de Mélenchon. Y muchos se resistían a unirse a la coalición, a menos que los melenchonistas se comprometiesen a aumentar la ayuda a Ucrania o apoyasen el proyecto de construcción europea. Las posiciones del sector radical sobre Israel y Hamás planteaban problemas a los moderados.

¿Y la (todavía) mayoría presidencial? Hay un aire de fin de ciclo. Esta mayoría la integran los tres partidos que apoyan a Macron: el suyo, Renacimiento, el centrista MoDem y el conservador moderado Horizontes. Aunque conforman el primer grupo en la Asamblea Nacional, no llegan a la mayoría absoluta, y de aquí vienen parte de los problemas que llevaron al presidente a dar por terminada la legislatura.

Desde la noche del domingo, cuando Macron se dirigió a los franceses para llamar a las urnas, la mayoría parece paralizada. Caras largas, como las que se ven en las fotos oficiales de Macron anunciando a sus ministros el domingo que adelantaba las elecciones. Diputados que empiezan a marcar distancias con Macron y piensan que ya no es un activo, sino una carga. Desconcierto hasta en los más altos rangos del Estado. "Había otro camino", lamentó la presidencia de la Asamblea Nacional, la macronista Yaël Braun-Pivet.

Existe, pues, una mayoría presidencial, pero podría desaparecer tras la segunda vuelta, el 7 de julio. Y una vez que haya ocurrido esto, y con un presidente debilitado y en cohabitación con un primer ministro de la oposición, ¿qué quedará del macronismo?



Protesta de la oposición italiana durante la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados en Roma. MAURO SCROBOGNA (AP/LAPRESSE)

# La agresión a un diputado muestra la crispación en la política italiana

La sensación de tolerancia ante el conflicto crece en un país donde estos incidentes no provocan un gran rechazo

#### LORENA PACHO Roma

La última trifulca entre parlamentarios en el Parlamento italiano no ha dejado indiferente a nadie. Un rutinario debate sobre la ley de autonomía diferenciada para las regiones en la Cámara de los Diputados de Roma acabó el miércoles por la tarde en una escena grotesca. Empujones, patadas, golpes... Un diputado de la oposición abandonando el hemiciclo en silla de ruedas. Otro lanzando un objeto contra la bancada del Gobierno. La refriega es un ejemplo extremo de la crispación política que se respira en Italia.

La violencia no es algo completamente inusual, a diferencia del Congreso español, donde los enfrentamientos son retóricos. En Italia todos los años se produce algún encontronazo violento entre diputados y senadores. Pese a estos episodios, lo que ocurrió el miércoles, con la intervención de los equipos médicos para atender al diputado agredido, fue especialmente grave.

Algunas propuestas de ley de la coalición del Gobierno ultraderechista están levantando ampollas. Una es la ley de autonomía diferenciada, propuesta por la Liga y que pretende establecer el mecanismo por el que las regiones que lo consideren puedan solicitar autorización al Gobierno para gestionar de manera autónoma algunas materias sobre las que actualmente tiene competencia el Estado central, como fiscalidad, educación, transportes o sanidad.

La oposición acusa al Ejecutivo de Meloni de querer "partir en dos al país" y denuncia que la norma penalizará a las regiones del sur, tradicionalmente más atrasadas, y que incrementará la brecha con el norte. Otra es la reforma del *premierato*, que se está debatiendo en el Senado y que implica un cambio en la Constitución con el objetivo de reforzar los poderes del primer ministro. La idea del Gobierno ultraderechista es que los ciudadanos elijan al jefe del Ejecutivo directamente en las elecciones, con sus votos, sin pasar por el Parlamento, como se hace hasta ahora en Italia y en la mayoría de democracias parlamentarias.

A pesar de que la Constitución

Algunas leyes del Gobierno están levantando ampollas en la oposición

Gritos de "fuera los fascistas del Parlamento" en el hemiciclo establece que "los ciudadanos que tengan encomendadas funciones públicas tienen el deber de desempeñarlas con disciplina y honor", en Italia se ha extendido la sensación de una cierta tolerancia hacia el conflicto parlamentario sin límites y la idea de que todo vale ya que, hasta ahora, este tipo de disturbios no ha tenido consecuencias destacables y no ha despertado grandes muestras de rechazo, tampoco en la ciudadanía.

El espectáculo del miércoles empezó de una forma que no hacía prever el nada edificante desenlace. Algunos miembros de la oposición cantaban el himno nacional y ondeaban banderas como crítica a la norma propuesta por la Liga liderada por Matteo Salvini, que, según ellos, supondrá una gran desventaja para el sur. Un diputado del Movimiento 5 Estrellas, Leonardo Donno, intentó entregar una bandera italiana al ministro de Asuntos Regionales, Roberto Calderoli, de la Liga, en señal de protesta. Dos vigilantes de seguridad le impidieron que se acercara al gobernante. En apenas unos segundos, un grupo de diputados de la coalición de Gobierno irrumpió en avalancha y, sin mediar palabra, se produjo un tumulto. En el fragor uno de los parlamentarios llegó a empujar involuntariamente al ministro, poco después otro lo tomó por los hombros y lo sacó de escena. Igor Iezzi, diputado de la Liga muy cercano a Salvini, lanzó varios puñetazos hacia la cabeza del diputado Donno, que cayó al suelo y acabó aban-

donado la sala en silla de ruedas escoltado. La escena se completó con el presunto lanzamiento de una silla por parte del diputado del Partido Democrático Nico Stumpo contra las bancadas del Gobierno y con cánticos y gestos provocativos cruzados. El diputado de la Liga Domenico Furgiuele fue expulsado por realizar con las manos el gesto de una X dirigiéndose a la oposición, que en ese momento estaba entonando el himno partisano Bella Ciao. El gesto de Furgiuele se interpretó como una referencia a la Decima Flottiglia MAS (X MAS), la unidad militar que estaba bajo las órdenes directas de Mussolini.

Ayer, cuando se retomó el debate en la Cámara de los Diputados, aún quedaban rescoldos de hostilidad. Los parlamentarios de la oposición volvieron a entonar el *Bella Ciao* y gritaron "fuera los fascistas del Parlamento", después de que el número dos de la Liga, Andrea Cripp, defendiera que cantar el himno partisano es "peor" que hacer el signo de la X MAS, "porque el comunismo causó millones de muertos".

Elly Schlein, secretaria del Partido Democrático, pidió a sus filas que evitaran "caer en provocaciones" y anunció que hablaría con otros miembros de la oposición "para evaluar posibles acciones conjuntas". Y advirtió: "La oposición será extremadamente dura contra las reformas que desmonten la estructura constitucional del país", en referencia a las últimas propuestas del Ejecutivo de Meloni. Desde el Gobierno han tratado de restar importancia a lo ocurrido y han denunciado que se trata de un intento de ensombrecer "el G-7 de Giorgia Meloni" en alusión a la cumbre internacional que reúne a los líderes de los países más ricos del mundo en el sur de Italia.



Los candidatos de Demócratas Suecos a las elecciones europeas reaccionaban a los resultados el domingo en Estocolmo. P. LUNDAHL (REUTERS)

Demócratas Suecos, el Partido de los Finlandeses y Chega, en Portugal, tuvieron un pésimo resultado en unos comicios en los que los extremistas avanzaron en Europa

## Los tres varapalos a la ultraderecha

CARLOS TORRALBA TEREIXA CONSTENLA Madrid / Lisboa

El avance de los partidos ultranacionalistas y de extrema derecha ha sacudido la Unión Europea, pero en el norte de Europa los radicales salieron muy perjudicados de la jornada electoral del domingo. Finlandia y Suecia votaron a contracorriente: declive ultra y resultados extraordinarios de los ecologistas y algunas formaciones de izquierda que suponen un balón de oxígeno para sus respectivos grupos en el Parlamento Europeo.

El 9-J también fue un mal día para la ultraderecha portuguesa. Chega, fundado en 2019, accede por vez primera a la Eurocámara con dos representantes, pero sus resultados están muy lejos de los ambiciosos objetivos que se había marcado y del histórico respaldo que logró en las elecciones generales de marzo.

Con resultados mucho menos amargos —porque pasa de no tener un representante en el Parlamento Europeo a contar con seis— el partido del ultra Geert Wilders, en Países Bajos, quedó en segunda posición en las europeas (por detrás de la coalición de socialdemócratas y verdes) tras haber sido la opción más votada en las elecciones generales de noviembre de 2023. Los fiascos de Demócratas Suecos, el

Partido de los Finlandeses y Chega tienen elementos en común, como el menor interés entre su electorado por los asuntos comunitarios, pero también peculiaridades de cada país.

Aunque las tres formaciones aglutinan en torno al 20% de los diputados en sus respectivos parlamentos nacionales, la situación de cada una es bien distinta. En Finlandia controlan siete ministerios, mientras que en Suecia son la primera fuerza de la derecha y sostienen -y condicionan— al Gobierno de coalición liderado por los conservadores. En los dos casos nórdicos parte del retroceso ultraderechista puede considerarse un peaje por su gestión del poder, no así en el portugués, donde Chega fracasó en su intento de entrar a toda costa en el Gobierno.

Aunque Demócratas Suecos mantiene sus tres escaños en la Eurocámara, las caras largas predominaban en el restaurante de Estocolmo en el que altos cargos del partido siguieron el escrutinio de las europeas. No solo porque su objetivo -avalado por las encuestas— era obtener un par de representantes más, sino porque la pérdida de más de medio millón de votos en menos de dos años termina abruptamente con más de tres décadas de tendencia alcista. El grupúsculo de neonazis que componía en sus orígenes Demócratas Suecos tuvo el respaldo en 1988 de un millar de votantes. Desde entonces y hasta el domingo mejoró sus resultados en cada convocatoria electoral (13 en total, entre parlamentarias y europeas). En 2022 alcanzó su pico con el apoyo de uno de cada cinco votantes (1,33 millones de papeletas).

Los ultras suecos cosecharon el domingo el 13% de los sufragios. El resultado en las europeas no ha sido el único terremoto que ha sacudido a Demócratas Suecos en el último mes. El 15 de mayo, una televisión privada, que empleó cámaras ocultas durante su investigación, desveló la existencia de una fábrica de troles en la que empleados de la formación radical utilizaban cuentas anónimas en las redes sociales para esparcir bulos y atacar a miembros de otros partidos, incluidos los conservadores, liberales y cristianodemócratas a los que sostiene en el Gobierno.

Asa Wikforss, profesora de Filosofía Teórica en la Universidad de Estocolmo y miembro de la Academia Sueca, considera que Jimmie Akesson, líder de los ultras suecos desde hace dos decenios, reaccionó al escándalo de las cuentas falsas con una estrategia "trumpista" que no ha funcionado electoralmente. El partido se limitó a eliminar 45 mensajes especialmente ofensivos y Akesson difundió el bulo de la existencia de "una gigantesca operación



Los ultras suecos
pensaron que en esta
ocasión se toleraría más
su retórica neonazi"

Asa Wikforss

Profesora de Filosofía Teórica en la Universidad de Estocolmo

de influencia interna llevada a cabo por todo el *establishment* liberal de izquierdas".

En la recta final de campaña, los líderes de la formación ultraderechista recuperaron el discurso abiertamente xenófobo que habían tratado de moderar durante los últimos lustros. Akesson y Charlie Weimers, cabeza de lista para las europeas, acusaron al Partido Socialdemócrata de querer "sustituir a la población para asegurarse el poder con la ayuda de los votantes musulmanes".

"Mucha gente votó a los ultras en anteriores comicios únicamente porque no quieren que lleguen más inmigrantes", sostiene Wikforss, "pero en esta ocasión pensaron que se toleraría más su retórica neonazi". La profesora universitaria deduce que una parte de los votantes tradicionales de los conservadores, liberales y cristianodemócratas que habían apoyado a los ultras en los últimos comicios volvieron a cambiar de papeleta escandalizados por la fábrica de troles y la agresividad de la campaña.

La caída de los radicales suecos queda maquillada si se compara con la debacle de sus socios finlandeses. El partido ultra, que en los menos de 12 meses en los que forma parte del Ejecutivo se ha visto envuelto en múltiples escándalos con tintes racistas, sumó el domingo la cuarta parte de los 600.000 votos que logró en las parlamentarias del año pasado.

#### Éxito de los ecologistas

A diferencia de varios comicios anteriores, en esta ocasión la inmigración no ha dominado en el norte de Europa los debates electorales, en los que ha tenido más peso el cambio climático, abonando el terreno para las fuerzas ecologistas. Una cuarta parte de los votantes suecos se decantaron por el Partido Verde o el Partido de la Izquierda (un 7% más que en 2019). En Finlandia, Alianza de la Izquierda escaló hasta la segunda posición con casi el triple de votos que hace cinco años.

La pérdida de atractivo de la ultraderecha se manifestó, de manera muy diferente, en las urnas de Portugal. Allí, a pesar de que la inmigración sí fue uno de los temas centrales de la campaña, el respaldo a Chega cayó del 18% de las parlamentarias a menos del 10% en las europeas. Envalentonado tras las elecciones de marzo, donde logró un histórico respaldo que superó el millón de votos y el triunfo en regiones como el Algarve, André Ventura, el líder de los ultras portugueses, salió en esta convocatoria a por todas. "Después del 10 de marzo, Chega acude a todas las elecciones para vencer", admitió en su discurso del domingo tras reconocer que no había conquistado sus objetivos.

Aunque los comicios no son extrapolables entre sí y las europeas registran la mayor abstención (el domingo solo votó el 36,5%), revelan tendencias. Y el electorado de Chega demostró apatía o deslealtad a la causa que le había movilizado hace tan solo tres meses. La coalición conservadora Alianza Democrática, que ganó en marzo, rehusó pactar con Chega a pesar de exponerse a una mayor fragilidad parlamentaria. La respuesta de Ventura al ninguneo del primer ministro, Luís Montenegro, consiste en asestarle golpes en el Parlamento, donde los ultras han permitido la aprobación de medidas del Partido Socialista. Una estrategia que el Gobierno bautizó como una "coalición negativa".

Como Chega en Portugal, Vox cayó en España respecto a las generales (del 12,4% al 9,6%). Aún así, mejoró sus resultados de las europeas de 2019 y aumentó de cuatro a seis sus representantes. En la ultraderecha se enmarcan también los tres escaños de Se Acabó la Fiesta, de Alvise Pérez.

INTERNACIONAL



Starmer presentaba ayer en Mánchester el manifiesto laborista para las generales de julio. AP/LAPRESSE

## El Partido Laborista promete una renovación del Reino Unido sin aclarar la financiación

Starmer pretende formar un Gobierno concentrado "en el crecimiento económico" sin subidas sorpresivas de los impuestos

#### RAFA DE MIGUEL Londres

"Lo que estoy presentando es un plan serio. Pensado cuidadosamente, y que no contiene conejos en la chistera. Me presento como candidato a primer ministro, no a dirigir un circo", dijo
Keir Starmer ayer en Mánchester,
durante la presentación del programa electoral de su partido. En
el Reino Unido este documento,
cuya publicación supone un acto
central de la campaña, se conoce
con el nombre de "manifiesto", y
tiene casi la fuerza vinculante de

un contrato civil, que condicionará la capacidad de maniobra del Gobierno que surja de las urnas.

A tres semanas de las elecciones, el 4 de julio, hay una sensación general en el país de fin de ciclo. Starmer, repiten todas las encuestas, será el próximo inquilino de Downing Street. Sus aliados justifican la excesiva moderación y la tibieza de sus propuestas económicas y fiscales en la necesidad de no espantar a un electorado que todavía recuerda cômo el laborismo se escoró en exceso hacia la izquierda durante la era de Jeremy Corbyn. Sus críticos le acusan de nadar y guardar la ropa, al prometer un "cambio" radical de rumbo en el Reino Unido sin apenas tocar los impuestos, con loas continuas a los empresarios y rectificaciones a la baja de todas las promesas en materia laboral, industrial o medioambiental.

Starmer, cada vez más concentrado en crear una nueva versión de las promesas de reforma que trajo consigo el Nuevo Laborismo de Tony Blair, promete "cambio", "estabilidad", "un Gobierno centrado en el crecimiento" y una forma "seria de hacer política". Pero rehúye comprometerse con cifras concretas y asegura que no tocará los impuestos ni habrá nuevos recortes.

"No se trata tanto de discutir cómo se crea la riqueza, sino de cómo se grava, cómo se gasta, có-

"Es un plan pensado y serio, sin conejos en la chistera", proclama el líder

Sus rivales 'tories' vaticinan que un Gobierno "socialista" subirá la carga fiscal mo se reparte el pastel. Voy a ser muy claro: este manifiesto es el rechazo total a este tipo de argumento [al juego de sumas y restas, de subir impuestos o imponer recortes]", promete Starmer.

Los planes fiscales del Partido Laborista aspiran a incrementar la recaudación en un nivel moderado, apenas unos 10.000 millones más de euros. Starmer ha prometido acabar con la exención a las grandes fortunas de los no residentes en el Reino Unido, volver a cobrar el VAT (equivalente al IVA) en las matrículas de los colegios privados y gravar las ganancias de capital privado. Básicamente, esas medidas serán la fuente de la recaudación extraordinaria, porque un futuro Gobierno laborista, según insiste el candidato, no subirá el impuesto sobre la renta ni el de sociedades.

#### La clase trabajadora

"No pienso pedir disculpas por ser cuidadoso a la hora de considerar el dinero de la clase trabajadora. Ni voy a pedir perdón por descartar nuevas subidas de impuestos a la clase trabajadora. No lo hago por puro politiqueo o por estar en campaña. Es una convicción personal: no es justo incrementar la presión fiscal cuando ya están pagando tanto, sobre todo en medio de una crisis del coste de la vida como la actual", defendió el candidato laborista.

"Este programa ofrece una cantidad mareante de revisiones y nuevas estrategias para hacer frente a los retos que afronta el país", hacía un primer elogio del manifiesto el director del Instituto de Estudios Fiscales, Paul Johnson. Enseguida añadía un pero: "Llevar a cabo un cambio significativo supone dotar de recursos a las propuestas. Y el programa del Partido Laborista no ofrece indicación alguna de dónde va a salir el dinero para financiar todo eso", advertía Johnson.

La prudencia mostrada hasta el momento por Starmer y por la portavoz laborista de Economía y con toda probabilidad próxima titular de ese ministerio-, Rachel Reeves, ha permitido a sus rivales conservadores sostener la acusación de que un futuro Gobierno "socialista" acabará subiendo los impuestos. Hasta unos 2.400 euros más al año, según insiste Rishi Sunak después de calcular el gasto que suponen las promesas laboristas de incrementar el número de personal sanitario y de profesores, de invertir en nuevas infraestructuras o nacionalizar algunas compañías como las de aguas.

Starmer debe repeler también los ataques del ala izquierda de su partido, que le acusa de diseñar un programa más conservador que laborista. "Los ciudadanos no están solo cansados de los tories, sino de las políticas tories, y si Starmer sigue por esta senda, corre el riesgo de sufrir la misma suerte que los conservadores", ha dicho Kate Dove, presidenta de la corriente Momentum, más a la izquierda que la dirección laborista.

### Cameron alaba la relación con la UE y olvida el Brexit

R. DE M. Londres

No es arrogancia ni maldad. Es esa habilidad que cierta clase alta británica tiene para evitar cualquier cargo de conciencia -la felicidad es una combinación de buena salud y mala memoria-y para asumir que siempre hay alguien detrás que barrerá la basura. David Cameron, el político que provocó el divorcio del Reino Unido de la UE y metió a su país en un sumidero que se prolonga desde hace casi una década, caminaba entre las cámaras de televisión y los fotógrafos ayer con aplomo y una salud aparentemente de hierro. Había acordado ofrecer una comparecencia con preguntas a la Asociación de la Prensa Extranjera en Londres. Hay más corresponsales en esta ciudad que en Bruselas.

Era probablemente la única oportunidad de hablar del Brexit en una campaña electoral en la que tanto el candidato conservador, Rishi Sunak, como el laborista, Keir Starmer, se han conjurado para no dedicar un solo minuto al asunto. La respuesta de Cameron era sorprendente por su mezcla de ingenuidad y cinismo.

"Lo que está yendo bien es el rediseño de un nuevo modelo de relación en el que somos amigos, vecinos y aliados de la UE sin necesidad de ser miembros. El ejemplo más claro ha sido la colaboración respecto a Ucrania", defendía el político. "He dedicado mucho tiempo a pensar sobre este asunto, a pensar sobre la política, y sobre el ascenso de determinadas fuerzas [en relación con la derecha populista de Nigel Faragel, no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo", reflexionaba Cameron en un discurso ensayado, que le sirvió incluso para justificar unas memorias, For The Record (Para que conste), con las que obtuvo pingües beneficios. "Una vez que perdimos el referéndum, hice lo correcto al dimitir y no he cambiado de opinión en absoluto", explicaba.

Tuvo la suerte Cameron de que el actual primer ministro, Rishi Sunak, le ofreciera la cartera de Exteriores después de que empezaran a suavizarse las relaciones entre Londres y Bruselas. "La parte europea de mi trabajo como ministro de Asuntos Exteriores ha sido la más clara y la más tranquila, porque creo que este nuevo modelo entre amigos y socios, no entre miembros de la UE, está funcionando", presumió Cameron.



Desde la izquierda, Giorgia Meloni, Charles Michel, Olaf Scholz, Rishi Sunak, Fumio Kishida, Justin Trudeau, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron y Joe Biden, poco antes de la foto de familia en el primer día de la cumbre del G-7 en la localidad italiana de Savelletri. YARA NARDI (REUTERS)

Casi todos los mandatarios reunidos en la cumbre de Italia se hallan en situación de fragilidad política, especialmente tras las elecciones europeas

## Una reunión del G-7 con líderes en horas bajas, salvo Meloni

ANDREA RIZZI Bari

La reunión del G-7, el grupo de las principales economías avanzadas, exhibe este año con inusitada claridad el reto de la turbulencia política que sufren las democracias mientras los regímenes autoritarios impugnan el orden mundial liberal de forma cada vez más desafiante. La mayoría de los líderes congregados en la cita en Puglia, región del sur de Italia, se hallan en una situación política extremadamente frágil, que impide una funcionalidad gubernamental eficaz y pragmática. Las mayores dificultades las atraviesan el presidente estadounidense, Joe Biden, el francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz. El primer ministro británico, Rishi Sunak, directamente no parece tener ninguna opción de seguir en el poder, según los sondeos. Casi la única excepción a esta debilidad general es la líder italiana, Giorgia Meloni, anfitriona de la cumbre.

Macron llegó a Italia en medio de vientos desfavorables. Encara una difícil ronda electoral. las legislativas convocadas tras el colapso de su partido y la gran afirmación de la ultraderecha en las recientes elecciones europeas. El mandatario ya venía sufriendo una falta de mayoría absoluta

en el Parlamento, y todo apunta a que en el resto de su mandato tendrá que presidir el país con unas Cámaras prácticamente ingobernables que dificultarán la toma de decisiones.

Las elecciones europeas también han pasado factura al canciller alemán, Olaf Scholz, que ha recibido un duro varapalo —junto a sus socios de coalición— en las urnas. Ese revés agudiza las dificultades ejecutivas que ya padecía su Gobierno tripartito.

Fuera de la Unión Europea, el líder británico, Rishi Sunak, también afronta en breve unas elecciones generales en las que casi todos los sondeos vaticinan su derrota, tras años de turbulencias vinculadas con el Brexit y el advenimiento a primera línea de la política británica de un populismo sin complejos que ha precipitado el país a una evidente disfuncionalidad.

En Estados Unidos, su presidente, Joe Biden, sufre en la segunda parte de su mandato las constricciones de un Parlamento en el que la Cámara de Representantes está en manos de los republicanos, lo que ha frenado en seco la acción legislativa. Esa parálisis ha afectado a un paquete vital de ayuda a Ucrania que tardó muchos meses en aprobarse, con importantes consecuencias en el campo de batalla. Por último, los líderes de Canadá y Japón

—Justin Trudeau y Fumio Kishida, respectivamente— tampoco navegan en aguas tranquilas. El líder japonés tiene un porcentaje de aprobación entre la ciudadanía del 26%, según sondeos recientes.

La única que llega con fuerza política a la cumbre es la anfitriona, Giorgia Meloni, a lomos de una consistente reválida de su posición política con el éxito obtenido en las europeas, en las que fue la lista más votada. Italia, sin embargo, difícilmente puede representar un ejemplo de estabilidad y consistencia política. El tiempo dirá si Meloni logrará superar de forma continuada esa lacra histórica.

#### Retroceso

En cualquier caso, la conclusión conjunta es clara. Tras la gran fase expansiva después de la caída del muro de Berlín, la democracia se halla en retroceso en el mundo, con un balance negativo en cuanto a países que mejoran y países que empeoran su calidad democrática desde hace lustros. No todo son malas noticias, como demuestran las últimas elecciones en Polonia, donde el bloque liberal ha recuperado el poder, o en la India, donde Modi perdió la mayoría absoluta y se vió forzado a pactar un Gobierno de coalición.

Sin embargo, el balance sigue siendo negativo. En la cumbre, Macron se refirió a la cuestión de las turbulencias democrática. Consideró que los franceses expresaron en las urnas su "ira" por un devenir de las cosas que consideran insatisfactorio. Defendió como la mejor "respuesta democrática" su decisión de convocar elecciones anticipadas. "Tenemos que hacer mucho más, mucho mejor, mucho más rápido", dijo, para desactivar todo ese malestar. Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los invitados al G-7, lo dijo con claridad ayer antes de llegar a la cumbre: "Tenemos un problema, la democracia está en riesgo. Los negacionistas niegan el valor de las instituciones, de lo que es el Parlamento, lo que es el poder judicial", alertó.

Hay un profundo malestar contra el sistema y sus efectos



La democracia está en riesgo, los negacionistas niegan el valor de las instituciones" Lula da Silva

Presidente de Brasil, invitado al G-7

colaterales que se ha traducido en el auge de formaciones antisistema -como las de ultraderecha en alza— o un deslizamiento de formaciones antes ortodoxas hacia posiciones radicales -como los republicanos de EE UU o los tories británicos— o sencillamente una gran fragmentación política que dificulta la eficacia. En el panorama político también existen pujantes opciones de izquierda antisistema.

En el marco de una globalización con excesos, de deslocalización de empleos, precarización, salarios bajos y desigualdad, muchos votantes protestan contra los dirigentes a los que consideran responsables de esa deriva. El advenimiento de las redes sociales ha facilitado la propagación de ideas extremas y el surgimiento de hiperliderazgos.

La semana pasada, en las conmemoraciones por el desembarco de Normandía, Biden aprovechó el recuerdo del valor de los soldados que lucharon contra los sistemas totalitarios para apelar a sus conciudadanos. Les recordó el valor de la democracia y los instó a conjurarse para que perdure. Este es el contexto que produce turbulencias en las democracias y que dificulta la capacidad de acción de sus líderes. como se constata en la cumbre.

En el otro lado se yerguen líderes autoritarios cuyos sistemas oprimen la libertad de los ciudadanos. Son estos regímenes, como Rusia o China, los que hoy impugnan el orden mundial que construyeron en las últimas décadas EE UU y sus socios: los miembros del G-7, símbolo de la preeminencia occidental (que, en sentido geopolítico, también incluye a Japón). Esa preeminencia está en riesgo, y la disfuncionalidad que el G-7 muestra es causa de ello tanto como el auge de China.

# Acuerdo político sobre la ayuda a Kiev con los activos rusos congelados

Zelenski se reúne con los líderes de los países más ricos del mundo en la cita de Apulia

#### A. R. / M. R. S. Bari / Bruselas

Los países del G-7, reunidos en su cumbre anual, en esta ocasión en el sur de Italia, alcanzaron un acuerdo sobre el mecanismo para entregar nueva ayuda financiera a Ucrania utilizando los intereses generados por los activos congelados de Rusia. La presidenta del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, dijo que se había alcanzado "un acuerdo político" para activar el préstamo, y señaló que hay consenso sobre el conjunto de la declaración común.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, precisó que "todos los países del G-7 contribuirán a ese préstamo. Serán los rendimientos de los activos rusos congelados en Europa los que servirán", dijo. Se trata de una medida de gran calado, que ha costado meses pactar, destinada a garantizar la continuidad del apoyo a Kiev El consenso político no significa que todos los detalles estén resueltos. Los ministros de Finanzas, según señaló el presidente de Francia, Emmanuel Macron, definirán el esquema.

La idea es activar un préstamo de 50.000 millones de dólares -un valor parecido al de los últimos paquetes de apoyo aprobados por la UE o por EE UUque se vaya devolviendo con los rendimientos de los activos rusos inmovilizados por las sanciones occidentales. Kiev podrá utilizar el dinero tanto para fines militares como de reconstrucción o de equilibrio fiscal. Se trata de una bombona de oxígeno que busca asegurar la estabilidad del apoyo a lo largo de 2025, sobre todo ante el riesgo de que Donald Trump gane en las presidenciales de noviembre y decida cortar el flujo de ayuda estadounidense. El Kremlin respondió airadamente. "En Rusia hay suficientes propiedades y activos europeos y las inevitables represalias rusas serán extremadamente dolorosas para Bruselas", advirtió la portavoz del Ministerio de Exteriores.

La negociación fue compleja. EE UU empujaba para lograr la utilización de los fondos congelados y ponderó la opción de utilizar el capital. La UE tenía, en cambio, dudas acerca de la legalidad de esa maniobra, y se decantó por utilizar los intereses generados por los activos congelados. Desde el punto de vista de la UE, se puede hacer. Una partida excepcional habilitada este año por el reglamento del presupuesto europeo permitiría canalizar ese préstamo como programa de asistencia macroeconómica con la aprobación de una mayoría cualificada del Consejo. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, se sumó ayer a la cumbre y exhortó a sus líderes a activar un plan Marshall para la reconstrucción del país. El mandatario firmó un acuerdo de seguridad con Japón y otro con el presidente de EE UU, Joe Biden. "Este acuerdo acelera la integración de Ucrania en las comunidades transatlánticas", apuntó Biden en rueda de prensa con el presidente ucranio, informa Macarena Vidal Liy desde Washington.



Volodímir Zelenski, ayer en Savelletri. ETTORE FERRARI (EFE)

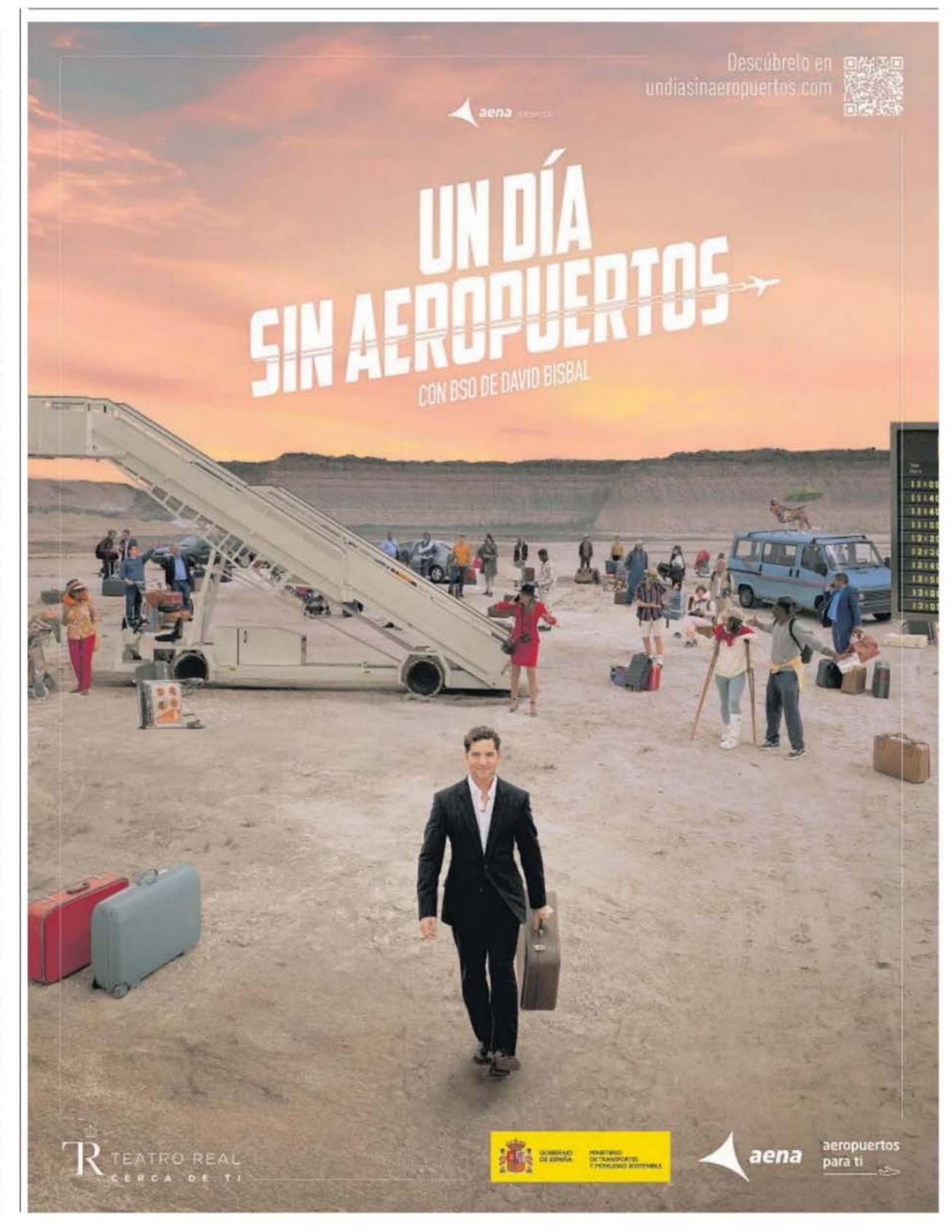

INTERNACIONAL EL PAÍS, VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

Las alertas por proyectiles llegan por primera vez hasta Tiberíades, la ciudad de Israel que alberga en hoteles a 12.000 evacuados de la frontera con Líbano

## Los isralíes vuelven a temer a Hezbolá

#### ANTONIO PITA Tiberíades

El año pasado, Yamit Bar llevaba meses planificando un largo recorrido por el sudeste asiático, un destino popular entre los israelíes como ella. Su plan era comenzarlo a mediados de octubre. Una semana antes, Hamás lanzó su ataque sorpresa, Israel comenzó a bombardear Gaza y la milicia Hezbolá se unió con unos —entonces, tímidos y medidos— proyectiles que hicieron sonar las alarmas en su kibutz, Baram, a apenas 300 metros de la frontera con Líbano.

Israel acababa de descubrir la expugnabilidad de sus barreras y ni siquiera sabía cuántos milicianos gazatíes merodeaban aún por su territorio, así que 450 de los 500 habitantes del kibutz decidieron reubicarse unos 40 kilómetros más al sur, en Tiberíades, una ciudad a orillas del mar de la Galilea cuyos numerosos hoteles, normalmente llenos de turistas nacionales, absorben hoy a 12.000 evacuados de la zona fronteriza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció una guerra "larga y difícil" que ha dejado, ocho meses más tarde y sin fin en el horizonte, más de 37.000 palestinos muertos, una denuncia de genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, y a 64.000 israelíes y 94.000 libaneses lejos de sus hogares. Bar, de 25 años, no podía imaginarlo entonces. Dudó si quedarse en su país, pero mantuvo su plan de viaje.

El martes aterrizó de vuelta en Israel. Lleva aún los pantalones anchos de la travesía. Lo último que esperaba era una bienvenida en forma de alarma antiaérea, la primera en Tiberíades en ocho meses de fuego cruzado. Justo aquello de lo que escapó su kibutz. "Fue un shock volver v escucharla aquí. Ver cómo la situación no ha hecho más que empeorar con el paso del tiempo. Cómo no mejora. Cuando me fui, estaba segurísima de que volvería ya a mi casa", dice frente al hotel en el que se encuentra desplazada.

A su lado está Enosh Katz, amigo desde la infancia en el kibutz. Cuatro años menor, forma parte de los pelotones de defensa locales sobre los que recae la primera respuesta hasta que lleguen los refuerzos. Como ha permanecido en la zona, acumula mucho más resentimiento, que airea a cada instante. Contra el Gobierno de Netanyahu, por haber "olvidado" y "sacrificado" el norte estos ocho meses mientras alimenta la guerra en Gaza "por beneficio personal". Por la sensación de que las Fuerzas Armadas ya habrían invadido Líbano si hubiesen caído

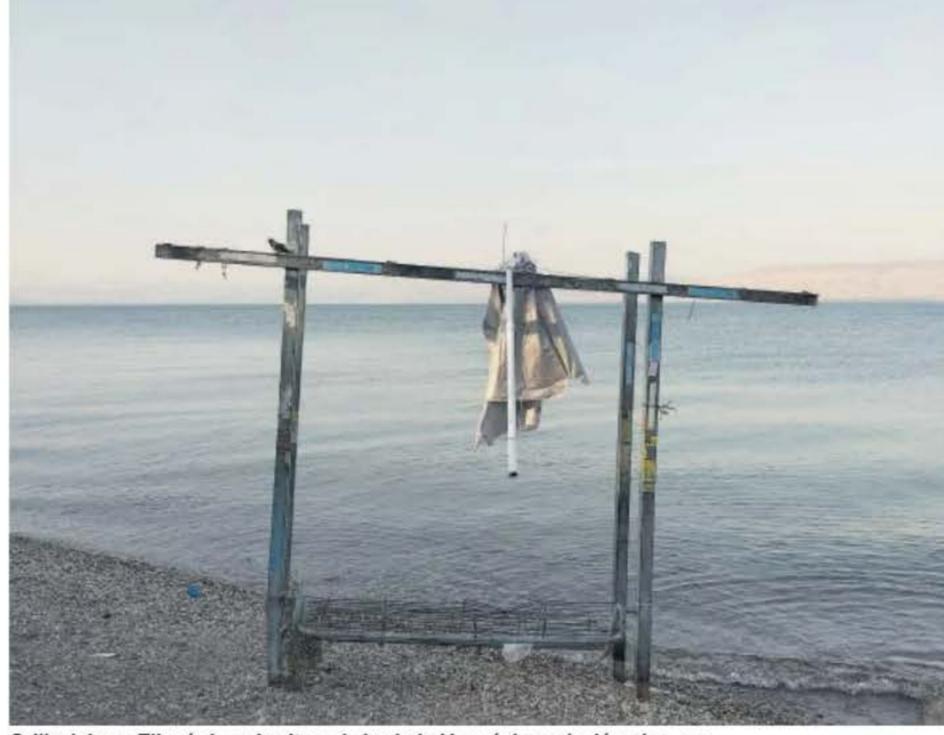

Orilla del mar Tiberíades a la altura de la ciudad homónima, el miércoles. A. P.



Orna Fluser, en el patio del hotel de Tiberíades, el miércoles. A. P.

en Tel Aviv una vigésima parte de los cohetes diarios en el norte del país. Y por no haber visto venir el ataque del 7 de octubre. "Obviamente, culpo a Hamás, pero el Gobierno tiene en las manos la sangre de las víctimas", sentencia.

Grosso modo, la escalada puede llevar a tres lugares. Uno es que Israel ponga fin a la invasión de Gaza y Hezbolá -como lleva meses asegurando que hará- cese sus ataques. No bastaría. "Sería como aplazar la guerra un par de años", argumenta Katz. La otra es sellar a través de mediadores un acuerdo político -lo empezó negociando Francia y ahora, sobre todo, Estados Unidos- para implementar de verdad la resolución 1701 de Naciones Unidas que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá. Es decir, alejar a la milicia hasta el norte del río Litani, poner fin a las violaciones diarias israelíes del espacio aéreo libanés y abrir el melón de las diferencias en torno a la divisoria. Tampoco le convence. "Ya hay un acuerdo, y se llama 1701. Y mira cómo se ha cumplido...".

Solo queda, entiende, una guerra que traiga "unos cuantos años de calma", como los que siguieron al conflicto de 2006. Es una opinión muy extendida en Israel, donde el futuro siempre aparece teñido de color sangre, como si las guerras fuesen inevitables y no quedase más alternativa que gestionarlas cada tantos años. "Nuestro kibutz está más cerca de Beirut que de Tel Aviv", señala él, antes de bromear con que todos están en realidad en la capital libanesa. Es donde nos sitúan, ya desde una decena de kilómetros más al sur, los sistemas de navegación, como Google Maps o Waze. El ejército israelí interfiere la señal del GPS para impedir el guiado de los proyectiles.

Fue un 'shock' volver

v escuchar las sirenas.

más que empeorar"

Ciudadana israeli del kibutz

Baram y ahora desplazada

Yamit Bar

La situación no ha hecho

Otra desplazada, Orna Flusser, ilustra con su familia el mismo concepto. Tiene 65 años y hace unos días vio a su nieto de cinco. "Me vino a la mente dónde estaremos cada uno dentro de 15 años. Yo tendré 80 y estaré sin fuerzas para dejar mi casa; él será un soldado combatiendo en la próxima guerra contra Hezbolá", asegura en el comedor de otro hotel de Tiberíades, que acoge a unos 60 desplazados de Shear Yashuv, una cooperativa agrícola a tres kilómetros de la frontera con Líbano.

Pasan al lado —sonrientes, con batas blancas, chancletas y gafas de sol— turistas israelíes atraídos por el spa del hotel, que ha reabierto hace unas semanas, y Flusser se ríe de la disonancia. "Siempre decimos que la gente viene a este hotel a descansar y nosotros volvemos a casa a descansar. Nadie aguanta ocho meses en un hotel". Incluso siendo boutique y prohibitivo para algunos bolsillos. En recepción, un cartel en hebreo sigue anunciando el precio por habitación doble ("solo desde 1.280 shekels", 320 euros) que los evacuados no tienen que pagar.

#### "Jaula dorada"

Es un precioso edificio del siglo XIX que sigue perteneciendo a la iglesia escocesa. Un grupo de misioneros lo abrió como hospital para la población local de entonces, una mezcla de judíos y árabes. "Lo sé", responde, "pero para mí es una jaula dorada. Tengo 25 metros cuadrados de habitación y una cama el doble de grande que la de mi casa. El problema no son las condiciones. No tengo nada de lo que quejarme en eso. El problema es que no es mi casa. Y yo quiero volver a mi casa, con mi cocina, en la que cocinar lo que quiera cuando quiera. Aquí llevo ocho meses con la sensación permanente de ser una invitada".

Flusser confiesa que ni siquiera fue al refugio cuando sonó la inédita alarma en Tiberíades. "Hace
años que vivo con la idea de que lo
que me tenga que matar que me
mate, sea un cohete de Hezbolá o
un camión en la carretera", justifica. Además, va a Shear Yashuv los
fines de semana, pese a la cercanía
con Líbano. Tampoco allí se mete
en la habitación segura. "Solo lo
hice el día que atacó Irán. Era muy
nuevo para todos", matiza.

Su principal argumento es que da igual dónde ululen las alarmas antiaéreas porque "tarde o temprano, van a acabar sonando en todo el país". "Quien crea que esto se va a quedar en lo de hoy [por el miércoles] vive en negación", añade. "Lo de hoy" es la mayor escalada entre Israel y Líbano en ocho meses que han pasado de escaramuzas en paralelo a la invasión de Gaza a guerra de baja intensidad.

La noche previa, el ejército israelí asesinó en el sur de Líbano
a Taleb Abdala, el mando de Hezbolá de mayor rango en los ocho
meses de enfrentamientos. La milicia chií se vengó un día más tarde
con su mayor oleada de proyectiles: 215, activando las alarmas en
distintos puntos, incluida —por
primera vez desde octubre— Tiberíades (a excepción de una falsa
alarma previa). La milicia libanesa ha prometido además ataques
más fuertes y frecuentes.

"Lo más difícil para todos nosotros es la falta de horizonte. Y la gran decepción, que no pasa nada. Es como una partida de pingpong, pero no pasa nada".

—¿Con "pasar algo" se refiere a una guerra abierta?

-Sí

—¿Y no ve otra opción?

—Mira, yo no soy un político. Ni siquiera sé muy bien lo que quiero. Solo quiero la sensación de seguridad de saber que Hezbolá no puede estar en la puerta de mi casa en cinco minutos. 10 INTERNACIONAL EL PAÍS, VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

# El Senado aprueba por un voto el proyecto de desguace del Estado de Milei

La ley promueve la desregulación radical del Gobierno argentino, beneficios fiscales a los grandes inversores y privatizaciones

#### JAVIER LORCA Buenos Aires

A seis meses de llegar a la presidencia de Argentina y tras múltiples concesiones, Javier Milei consiguió en la madrugada de ayer la aprobación en la Cámara de Senadores de su proyecto de ley bases, versión mutilada del marco legal con el que pretende desregular la economía, desguazar el Estado y asumir facultades legislativas. El suspenso sobre el resultado sobrevoló una tensa sesión que se extendió más de 13 horas hasta la votación en general y que luego continuó con el debate en particular y el tratamiento de una reforma fiscal. El voto de los senadores arrojó un empate 36 a 36, que definió la vicepresidenta Victoria Villarruel a favor del Gobierno.

Apenas concluida la votación, el Ejecutivo celebró el resultado. 
"Con grupos terroristas atacando el Congreso, debiendo desplegar las fuerzas de seguridad en defensa de la democracia (...) el de esta noche es un triunfo del pueblo argentino y el primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza, habiendo aprobado la reforma legislativa más ambiciosa de los últimos 40 años", indicó la Oficina del Presidente.

Los mercados también se mostraron eufóricos. El riesgo país arrancó ayer con una caída cercana a los 60 puntos, hasta los 1.424, y las acciones argentinas en Wall Street abrieron con alzas superiores al 10%. Para convertirse en ley, el proyecto de Milei debe volver a ser tratado en la Cámara de Diputados, un paso que se da por descontado.

La aprobación le costó cara al Gobierno. En amplia minoría en un cuerpo de 72 senadores, con solo siete escaños propios y otros seis de sus aliados del PRO —liderado por el expresidente Mauricio Macri—, el oficialismo de La Libertad Avanza tuvo que abandonar muchas de sus propuestas iniciales. Para alcanzar la mitad más uno de los votos, negoció hasta último momento, incluso durante la sesión, con los representantes de lo que Milei desprecia como "casta política".

La ambición del presidente de privatizar más de 40 empresas estatales ya fue podada en Diputados y el Senado redujo aún más la lista. Al inicio de la sesión, se anunció que Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y el conglomerado de medios Radio y Televisión Argentina eran excluidos del proyecto y, así, apenas ocho empresas quedaban en condiciones de pasar, total o parcialmente, a manos privadas.

El Ejecutivo también debió declinar la reforma previsional que pretendía, entre otras cosas, eliminar la moratoria que permite jubilarse a algunas personas —principalmente mujeres— sin las aportaciones salariales exigidas por ley. Además, aceptó continuar a las obras públicas avanzadas o con financiamiento internacional —Milei mantiene frenado todo gasto en trabajos de infraestructura—. El presidente tampoco podrá disolver los organismos públicos vinculados con la ciencia y la cultura.

Avanzada la sesión, cuando era evidente que los votos no le alcanzaban, el oficialismo hizo una nueva concesión y admitió acotar los sectores productivos en que se podrá aplicar el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para seducir a capitales extranjeros.

La Administración de Milei no tenía alternativa y cedió para lograr el voto favorable de la oposición dialoguista, los legisladores de la Unión Cívica Radical, el peronismo no kirchnerista y partiEl Ejecutivo renuncia a muchos artículos para conseguir el apoyo opositor

Para convertirse en ley, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados dos provinciales que finalmente acompañaron al oficialismo. Un nuevo fracaso, después de largos meses de discusión y de que una primera versión de la ley se hundiera por completo en Diputados en febrero, habría sido un golpe difícil de superar.

Las negociaciones en busca de votos se sucedían fuera de la escena, mientras la discusión avanzaba en el recinto de la Cámara alta. "La gente votó a este Gobierno y nosotros debemos darle herramientas. Vamos a acompañar y tratar de ordenar la Argentina hacia un futuro mejor", fue el argumento del senador Eduardo Vischi, de la UCR, para explicar el apoyo del radicalismo al provecto. "¿En serio quieren que le deleguemos facultades legislativas para mejorar el funcionamiento del Estado al presidente que dice que ama ser el topo que va a destruir desde adentro al Estado?", preguntó la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, al argumentar su voto



## Bombas incendiarias, gas pimienta y caceroladas en las protestas

MAR CENTENERA Buenos Aires

Argentina tiene una larga tradición de resistencia en las calles a las leyes más polémicas y el proyecto del ultra Javier Milei para no ha sido una excepción. "La patria no se vende, la patria se defiende", cantaban miles de personas concentradas el miércoles frente al Congreso en protesta por la ley que el Senado aprobó en una sesión maratoniana. La tensión era alta desde las 10 de la mañana, pero aumentó con las horas. Un grupo de manifestantes arrojó piedras y cócteles molotov y la policía reprimió de inmediato la protesta. La plaza frente al Congreso se convirtió en escenario de una batalla

campal y los senadores kirchneristas pidieron sin éxito aplazar la sesión por la violencia en las calles. Hubo al menos 30 detenidos y decenas de heridos.

El Gobierno ultraderechista diseño un gran operativo de seguridad para impedir que los opositores cortasen el tránsito de las avenidas que rodean el edificio legislativo. La manifestación transcurrió de forma pacífica hasta pasado el mediodía, cuando se registró el primer incidente grave. Los policías antisdisturbios reprimieron con gas pimienta a quienes intentaban entrar en la plaza, entre ellos seis diputados kirchneristas, que tuvieron que recibir asistencia médica.

Sobre las cuatro de la tarde, varios manifestantes lanzaron piedras y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad y derribaron las vallas frente al Congreso. Los antidisturbios usaron tanquetas lanza agua y después avanzaron en bloque para desnegativo. Villarruel se sumó a los discursos cuando tuvo la oportunidad de desempatar: "Hoy vimos dos argentinas, una violenta y otra de los trabajadores que están esperando que se respete la votación que el año pasado eligió un cambio", dijo, con un coro de gritos de fondo.

En la votación en particular de cada apartado de la ley, Villarruel tuvo también que desempatar para aprobar la delegación de facultades legislativas al presidente y la declaración de emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Volvió a hacerlo para validar la reforma del Estado y las privatizaciones. Por mayoría simple se aprobaron la reforma laboral y del empleo público, la de los procedimientos administrativos y de la política energética. Una de las iniciativas más discutidas fue la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por propiciar la entrega de recursos naturales.

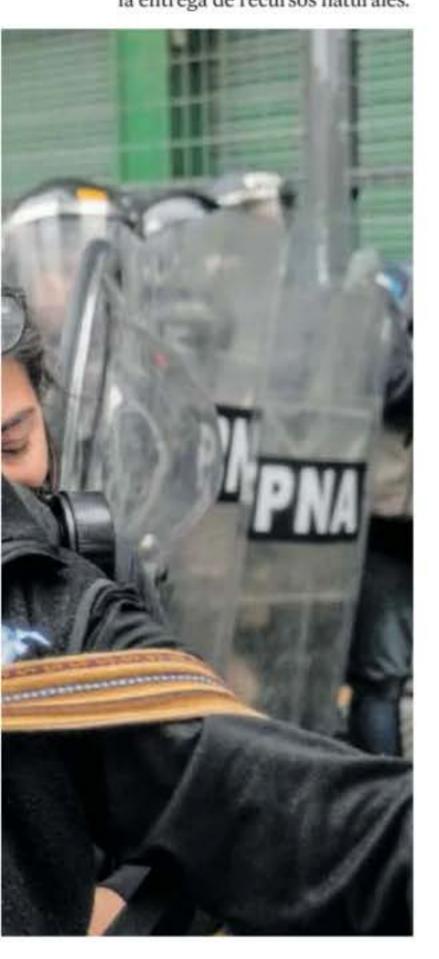

Manifestantes antigubernamentales frente al Congreso en Buenos Aires, el miércoles. R. ABAD (AP/LAPRESSE)

alojar a los opositores con gases lacrimógenos y balas de goma. El aire se volvió irrespirable a varias manzanas del Congreso. Por la noche, la protesta se trasladó de las calles del centro de la capital al corazón de los hogares. Los vecinos disconformes co salieron a puertas y balcones para golpear cacerolas y otros objetos metálicos contra la ley y la represión policial.

## La 'ley bases'

# Superpoderes para el presidente y clausura de organismos públicos

Superpoderes a Milei. La ley declara la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética.

Durante ese periodo especial, el Ejecutivo tendrá facultades legislativas en esas áreas clave, es decir, podrá reformar o aprobar leyes sin pasar por el Congreso. El Poder Legislativo le concede esta herramienta a Milei, aunque por la mitad del tiempo que quería y en un tercio de las materias solicitadas.

Privatizaciones. Los legisladores han decidido que la mayoría de empresas públicas no está en venta. De la lista inicial de 41 empresas presentada por el Gobierno, la última versión deja apenas ocho sujetas a la privatización total o parcial. Sin embargo, está por ver qué pasa con Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y la Radio y Televisión Pública: la Cámara de Diputados autorizó su venta, pero el Senado la rechazó. La Cámara baja decidirá su suerte.

Cierre de organismos estatales. El Ejecutivo podrá cerrar todos los organismos públicos a excepción de una veintena, que solo podrán ser reestructurados. Encabeza la lista el principal organismo de ciencia y tecnología del país, el Conicet. Está también el máximo referente en enfermedades infecciosas, el Instituto Malbrán; el organismo que gestiona y fomenta la producción audiovisual, el Incaa; y el banco nacional de datos genéticos, que guarda información de personas desaparecidas.

Reforma laboral. El Gobierno defiende que la flexibilización prevista incentivará el crecimiento del empleo formal privado, estancado desde hace más de una década, pero los críticos creen que hará aún más precario el mercado laboral y aumentará el desempleo. La nueva normativa contempla que las empresas puedan contratar a empleados por un periodo de prueba de seis meses, el doble que el actual, ampliable. Además, permite tener hasta cinco personas contratadas como colaboradores autónomos, es decir, sin relación de dependencia. La ley ofrece beneficios para los empleadores que regularicen a sus empleados, pero al mismo tiempo elimina las sanciones a aquellos que empleen a personas sin contrato, al suprimir las indemnizaciones que obtienen hoy en la justicia.



La presidenta del Senado, en la votación. N. PISARENKO (AP/LAPRESSE)

Régimen de incentivo a las grandes inversiones. Este es uno de los capítulos más polémicos. Garantiza beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años para los proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria y tecnología. Además, ofrece blindaje normativo a las empresas ante cambios legislativos futuros: las diferencias se dirimirán en tribunales internacionales. El Gobierno sostiene que Argentina necesita ese generoso régimen para seducir a las grandes firmas.

Capítulo energético. El proyecto de ley plantea una gran transformación del sector energético para atraer a los grandes jugadores mundiales y multiplicar la extracción de recursos para la exportación. El imán es la formación de Vaca Muerta, en el sur del país, que tiene la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo. La normativa reduce al mínimo la intervención del Estado, liberaliza precios -hoy regulados- y abre las puertas al libre comercio.

Amnistía fiscal. Los evasores fiscales podrán blanquear capitales no declarados sin pagar multas, siempre y cuando el dinero ingresado al sistema financiero argentino no salga hasta el 31 de diciembre de 2025. Las facilidades previstas para acogerse a la amnistía han encendido las alarmas de los expertos en lavado de dinero por considerar que es permeable al ingreso de capitales ilícitos en un país con fronteras porosas y con ciudades golpeadas por la narcoviolencia. Quedan excluidos del blanqueo quienes han ejercido un cargo público en los últimos diez años, así como sus cónyuges, padres e hijos.

Impuesto de la renta. El año pasado, cuando era diputado, Milei votó a favor de la eliminación del impuesto a la renta, conocido en Argentina como ganancias, para unos 800.000 trabajadores con salarios altos. Ahora, como presidente, quiere dar marcha atrás. La Cámara de Diputados aprobó que vuelvan a pagarlo aquellos que cobren más de 1,8 millones de pesos brutos mensuales (unos 1.950 dólares a la cotización oficial), pero el Senado lo rechazó. La Cámara baja decide.

Impuesto al patrimonio. La población más rica de Argentina confía en que salga adelante la versión de la ley aprobada en la Cámara de Diputados, que incluía una reducción del impuesto al patrimonio, conocida como bienes personales. Este beneficio fue revocado ayer por el Senado y sin él llega a la instancia final.

## MECALUX

Soluciones para cada necesidad de almacenaje

#### Estanterías para picking





Estanterías móviles Movirack



Sistema Pallet Shuttle



Almacenes automáticos



© 902 31 32 42

BARCELONA - GIJÓN MADRID - SEVILLA VALENCIA

mecalux.es

## Fractura en la derecha francesa

La rebelión interna contra la idea de pactar con Le Pen es un gesto de dignidad de Los Republicanos coherente con su historia

LA DERECHA moderada francesa está sumida en una crisis existencial, quizá la definitiva después de años de pérdida progresiva de poder y votos en favor del amplio centro de Emmanuel Macron y la extrema derecha de Marine Le Pen. La decisión del presidente Macron de disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones legislativas el 30 de junio y el 7 de julio ha acelerado este proceso. Y ha puesto a los dirigentes de Los Republicanos (LR), el partido hermano del Partido Popular español, ante un dilema fáustico, que afrontan también, con variaciones, otros partidos de la misma familia en Europa: la tentación de romper el cordón sanitario, traicionar su alma republicana y pactar con el Reagrupamiento Nacional (RN) de Le Pen para formar una "unión de las derechas" con beneficios inciertos.

El martes, el presidente de LR, Éric Ciotti, anunció un acuerdo para presentar candidaturas conjuntas con el RN en las legislativas. El anuncio desató una rebelión de los barones de su partido, todos sus senadores y casi todos sus diputados. Consideran que pactar con Le Pen es una traición a los principios de un movimiento con una historia ligada al general De Gaulle y la resistencia contra la ocupación alemana, y con la defensa del cordón sanitario contra la extrema derecha. El acuerdo Ciotti-Le Pen significaría que los conservadores están dispuestos a ser la muleta que ayude a los ultranacionalistas a conquistar el poder. La disputa interna, que aboca al partido a una escisión, si no a su desaparición, tomó el miércoles un cariz grotesco. El buró político de Los Republicanos destituyó a su presidente, quien inmediatamente anunció un recurso ante la justicia y se negó a abandonar su despacho en la sede oficial.

La rebelión de los parlamentarios y los barones contra su líder es un gesto de honor. El actual Reagrupamiento Nacional es el partido heredero del viejo Frente Nacional, fundado hace medio siglo por antiguos colaboracionistas con los nazis y veteranos de la guerra de Argelia que combatieron, a veces con violencia, contra el general De Gaulle. Es verdad que, a lo largo de la historia, Los Republicanos y sus antecesores como la UMP y el RPR han coqueteado repetidas veces con la extrema derecha y sus ideas, pero la idea de una coalición electoral se había mantenido tabú. Cuando en 2002 el presidente Jacques Chirac se enfrentó a Jean-Marie Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se negó a debatir con él. Los de Le Pen, el padre entonces, la hija ahora, eran enemigos, no aliados.

#### Los partidos de derechas fuertes y con principios claros ante los radicales son más necesarios que nunca

La actitud de Ciotti obedece, en parte, a las afinidades entre un sector de Los Republicanos y el Reagrupamiento Nacional en cuestiones como la inmigración. Hay líneas rojas, en el plano de las ideas, que ha saltado desde hace años. Para muchos votantes, expresiones como "cordón sanitario" o "frente republicano" ya significan poco. Sin apreciar este cambio en el electorado no se entiende que el partido de Le Pen se haya convertido en una fuerza central en Francia. La batalla en LR también es una batalla de intereses: el de Ciotti por garantizarse un cargo en un hipotético gobierno del RN. Y el de los barones rebeldes por evitar que su partido, ya erosionado por Macron en su flanco centrista, acabe devorado por la extrema derecha en el flanco más conservador. Es un interés legítimo: los partidos de derechas fuertes y con principios claros ante los radicales son más necesarios que nunca en nues-

## Una vía europea para el coche eléctrico chino

LA UNIÓN Europea ha anunciado nuevos aranceles a los vehículos eléctricos producidos en China, tras la investigación abierta el pasado mes de octubre sobre las ayudas públicas que reciben estas empresas. Se trata de una medida dirigida a proteger a la industria automovilística europea. A diferencia de Estados Unidos, que ha impuesto aranceles del 102% a los automóviles chinos, no pretende bloquear su importación, sino encontrar un camino intermedio para no perjudicar las exportaciones de coches europeos al gigante asiático, un mercado fundamental para la industria alemana.

Bruselas excluye de los aranceles -que varían de una empresa a otra y que pueden alcanzar el 48%- a los vehículos chinos fabricados en suelo europeo, como los que se produzcan en el futuro en la Zona Franca de Barcelona tras el acuerdo firmado el pasado mes de abril entre la china Chery Auto y el fabricante español EV Motors (Ebro). EE UU, sin embargo, se plantea imponer aranceles a los fabricantes chinos instalados en México si intentan entrar por esa vía al mercado estadounidense. Con esta política, la Comisión confía en incentivar no solo la creación de puestos de trabajo, sino en traer a suelo europeo parte de la cadena de suministro que conllevan los coches eléctricos, como la fabricación de baterías y de sus componentes.

El Gobierno chino ha protestado por la decisión, pero

la UE abre la puerta a la negociación de estas medidas, que entrarán provisionalmente en vigor el próximo 4 de julio. Bruselas explica que, aunque en este momento la penetración de los coches chinos es baja (unos 400.000 automóviles importados entre abril de 2023 y abril de este año), de continuar al ritmo actual su peso en el mercado europeo podía duplicarse para 2025, ya que su precio es un 20% inferior al de los coches europeos.

Bruselas intenta de esta manera que la transición verde, que tantas tensiones está provocando en sectores como la agricultura o parte de la industria, genere dividendos económicos para los Veintisiete más que provocar un desplazamiento de la producción fuera de la UE. Si las autoridades comunitarias fracasan en su propósito, eso significaría perder el control de la agenda climática y dar alas a los partidos populistas que ya han experimentado un fuerte repunte en las recientes elecciones europeas.

Lo cierto es que la entrada de coches eléctricos en el mercado europeo de manera generalizada se enfrenta a problemas, como los altos precios para el consumidor, la falta de claridad regulatoria y la ausencia de una infraestructura pública que permita la recarga de vehículos, una lentitud en el desarrollo de este mercado de la que se queja la propia industria del automóvil. La progresiva modernización del parque automovilístico es un paso fundamental en la transición energética.

Miquel Noguer

Subdirección Javier Rodríguez Marcos (Opinión), Luis Barbero. Cristina Delgado, Maribel Marin Yarza, Amanda Mars, Ricardo de Querol y José Manuel Romero CARTAS A LA DIRECTORA



Clic, compra, arrepentimiento

He sido invadida por el consumismo. Hace años, empecé a comprar ropa por internet, cada vez más en menos tiempo, atraída por las ofertas agresivas. Un día, hice mi primera compra en Shein y, cuando llegó el pedido, me dio un golpe de realidad: había comprado una cantidad de ropa que nunca habría adquirido en una tienda física. Cada prenda venía en una bolsa de plástico individual. Es tan fácil hacer clic y añadir al carrito que había cosas de las que ni siquiera me acordaba y otras que ni me gustaban. Mi mentalidad acerca de la compra de ropa online cambió. Me di cuenta de que es inhumano el índice de consumo de ropa que hay y de lo insostenible que resulta. Escribo esto para todas las personas que han entrado en la dinámica de las compras online, porque no nos damos cuenta de hasta dónde hemos llegado. Hay que intentar frenar este consumismo inviable.

Claudia Rossi Boto. Madrid

Más allá de Sol y La Moncloa. Resulta curioso cómo, teniendo España un perímetro de aproximadamente unos 9.800 kilómetros, parece que la política se focalice cada vez más en la distancia que separa plaza y palacio. No se trata de los otrora 30 kilómetros de la M-30, sino de los casi seis que separan la Puerta del Sol y el palacio de La Moncloa. En el afán reduccionista y centralista, convendría recordar que hay otros 9.794 kilómetros de perímetro y otras formas de entender España.

Ramón Puchades Rincón de Arellano, Valencia

Alzhéimer colectivo. La memoria, esa capacidad a veces tan injustamente denostada. Cualquiera que haya tenido un familiar con la terrible enfermedad de Alzhéimer habrá sufrido lo que significa que la persona no te reconozca o que haya olvidado todo su pasado. Son de esas facultades que, hasta que no las perdemos, no nos damos cuenta de su enorme valor. Ahora me temo que padecemos un alzhéimer colectivo y, lo que es peor, voluntario, porque no queremos recordar lo que supuso el auge de las ideas y partidos de extrema derecha en el pasado y sus funestas consecuencias. Es triste, y también terrible, comprobar esta amnesia que parece abocarnos a una realidad de la que ya nos estamos lamentando, porque no nos reconocemos ni a nosotros mismos.

Pedro Catalán García. Madrid

Cara dura. Muy pocas españolas con cierta experiencia vital desconocemos el momento de ser arrinconadas, violentadas o manoseadas en un espacio público por un hombre muy payo, muy español y, a veces, muy señor. Eso que nuestras leyes hoy consideran delito de agresión, hasta hace poco era lo normal. Hay que haber vivido en la inopia, o hay que tener la cara muy dura, para proclamar que las hordas moras vienen a violentar a las mujeres con sus faltas de respeto. Hay que ser cínico para proclamar que ellos (los de ultraderecha) son quienes van a protegernos, defendiendo al mismo tiempo una idea de macho que lleva décadas agrediéndonos. Es ese macho quien nos pone alerta y de quien tenemos que protegernos las mujeres, las moras también.

Carmen Campello Antón. Valencia

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener Directora Dirección América más de 200 palabras (1.250 caracteres con espacios). Deben constar Jan Martinez Ahrens Pepa Bueno nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAIS se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. Dirección Cataluña Dirección adjunta No se dará información sobre estas colaboraciones. Claudi Pérez y Borja Echevarría

Ilustración de Miquel Barceló.

DIARIO EL PAÍS, SOCIEDAD LIMITADA

EDITADO POR

EL PAIS

consejero delegado Carlos Núñez

cartasdirectora@elpais.es

OPINIÓN 13

## ¡Despertad! Europa vuelve a estar en peligro

TIMOTHY GARTON ASH

na Europa que acaba de celebrar en las playas de Normandía el 80º aniversario del Día D, el inicio de su liberación de la guerra, el nacionalismo y el fascismo, se enfrenta hoy de nuevo al fascismo, el nacionalismo y la guerra.

No conviene estar muy tranquilos, aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya declarado en tono complaciente que "el centro ha aguantado" en el que podríamos llamar el Día E, el 9 de junio de 2024, tras los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo en los 27 Estados miembros. Tiene razón en cuanto al reparto de escaños en la Eurocámara, que encabeza holgadamente su grupo, el Partido Popular Europeo, de centroderecha. Pero en la UE mandan más los gobiernos nacionales que el Parlamento elegido por sufragio directo y, en el Día E, la extrema derecha ha conseguido en los principales Estados miembros unos éxitos sustanciales y, en algunos casos, estremecedores.

Ningún partido euroescéptico va a cometer la estupidez de querer imitar el ejemplo del Brexit: ni Frexit, ni Dexit, ni Nexit. Lo que harán será seguir arrastrando a la UE hacia la derecha desde dentro, con una posición todavía más dura en materia de inmigración, una firme oposición a las medidas ecologistas necesarias frente a la crisis climática, la disminución del apoyo a Ucrania y —al fin y al cabo, son nacionalistas— la recuperación del control nacional que tiene Bruselas. Así que no conviene dejarse convencer de que "la situación no es tan mala". Es mala y puede empeorar.

El caso más llamativo es el de Francia. Estuve en Normandía en el aniversario del Día D y vi que el presidente Emmanuel Macron intentaba aprovechar el acto de conmemoración (del que se ausentó el primer ministro británico, Rishi Sunak) para inspirarnos con la historia de que aquella liberación preparó el terreno para la UE actual. Pero en los pueblos vi sobre todo carteles del Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen y escuché que la gente, en general, lo apoyaba. El Día E, RN venció con más del 31% de los votos, y se impuso al partido centrista liberal de Macron, Renacimiento. En Ver-sur-Mer, donde mi padre desembarcó junto a tantos otros soldados británicos el 6 de junio de 1944 para comenzar la liberación de Europa Occidental, RN obtuvo alrededor del 33% de los votos. Otra parte importante de las papeletas fue a parar a la sobrina de Marine Le Pen Marion Maréchal, todavía más extremista; el nombre de su hasta ahora partido, Reconquista, sugiere "reconquistar" una Europa que está supuestamente en manos de extranjeros, en especial musulmanes, como proclamaba sin reparos su fundador, Éric Zemmour.

Y entonces cayó la bomba. Macron, cuya confianza en sí mismo siempre ha sido extraordinaria, pero ahora está empezando a convertirse en una visible arrogancia, anunció que disolvía el Parlamento francés y convocaba nuevas elecciones para el 30 de junio, con una segunda vuelta el 7 de julio. "No puedo sino aplaudir esta decisión", respondió Le Pen. Es una apuesta audaz,

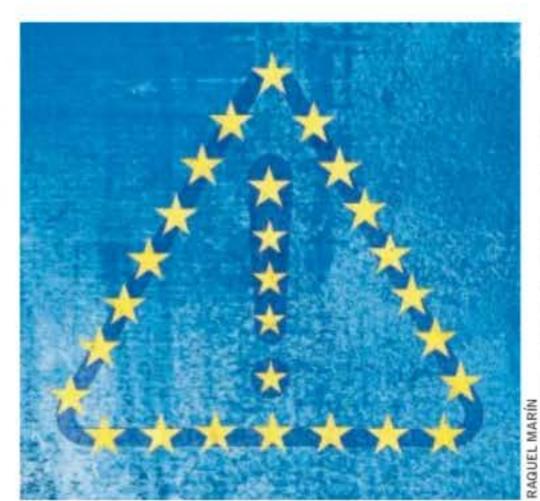

### El voto a los ultras puede arrastrar a toda la UE a la derecha y debilitar la posición respecto a Ucrania

que confía en el excelente sistema electoral francés, con sus dos vueltas, para que los votantes de la mayoría de las circunscripciones en la segunda y definitiva prefieran a un candidato que no sea el de RN. Sin embargo, dado el grado de indignación popular, existe un serio peligro de que, solo tres días después de que el Reino Unido, en las elecciones del 4 de julio, consiga tener un Gobierno de centroizquierda, pragmático y prudentemente europeista, Francia se encuentre con un Gobierno de la extrema derecha euroescéptica que ataría las manos a Macron, el principal defensor de una Europa más fuerte en todo el continente. En tal caso, ese sería el momento Brexit de Francia, aunque sin la salida posterior.

El caso alemán no es tan preocupante, pero casi. Aunque el partido de centroderecha CDU-CSU fue el claro vencedor, la ultraderechista AfD quedó segunda, con algo menos del 16% de los votos, más que cada uno de los tres partidos que forman la coalición de gobierno, incluidos los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz. Y AfD es tan extremista que la propia Le Pen ha dicho que no quiere estar en el mismo grupo europeo que ellos después de que Maximilian Krah, su encantador candidato, señalase en una entrevista que no todos los miembros de las SS fueron criminales.

En Italia, Hermanos de Italia, de la primera ministra posneofascista Giorgia Meloni, ha resultado vencedor, igual que el ultra Partido de la Libertad en Austria. En Países Bajos, el Partido por la Libertad, del islamófobo Geert Wilders, obtuvo unos resultados ligeramente inferiores a los del centroizquierda. Lo más inquietante es que muchos de estos partidos consiguen buenos resultados entre los votantes jóvenes, especialmente entre los hombres. Según una encuesta llevada a cabo antes de las elecciones, aproximadamente el 36% de los franceses entre 18 y 24 años apoyan a RN.

Es verdad que los resultados de Polonia y Hungría son más alentadores, pero si la lección que nos enseñan ambos países (igual que el Reino Unido) es que hace falta que los nacionalpopulistas estén unos cuantos años en el poder antes de empezar a rechazarlos, ese es un magro consuelo.

Incluso aunque la derecha radical no sea la que forme el próximo Gobierno francés este verano, estos resultados van a hacer muy difícil que la UE pueda actuar de manera unida y decidida en cuestiones como la transición ecológica. Y, lo que es más urgente, será todavía más complicado aumentar la ayuda militar a Ucrania en un momento en el que dicho país está -digámoslo sin tapujos- en grave peligro de acabar perdiendo la guerra de mayor envergadura librada en Europa desde 1945.

Si bien los partidos de ultraderecha están divididos sobre Ucrania (Meloni figura entre sus firmes defensores), el efecto de estos resultados, en conjunto, será negativo. En Alemania, casi una cuarta parte de los votos fueron

a parar a unos partidos —la extrema derecha (AfD), la extrema izquierda (Die Linke)
y una curiosa mezcla populista de ambas (la
Alianza Sahra Wagenknecht) — propulsores
de una versión de la "paz" que, en la práctica, significa la capitulación de Ucrania. Por
desgracia, todo indica que los socialdemócratas de Scholz tienen la tentación de apaciguar a los apaciguadores. Las consecuencias de una victoria de la Rusia fascista de
Vladímir Putin acercarían aún más la vuelta
de Europa a sus peores épocas.

Todo esto pasa antes de que lleguen las elecciones que más repercusiones van a tener para Europa este año, pese a que no se celebran en Europa. Una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos debilitaría y con toda seguridad dividiría aún más a Europa, pues los nacionalistas populistas de la derecha radical, entre los que muy posiblemente se encontraría Meloni, harían cola para ser el partido europeo de Trump.

Entonces, ¿ha llegado el momento de perder toda esperanza y emigrar a Nueva Zelanda? De ninguna manera. Aún una gran mayoría de europeos no quieren quedarse sin la mejor Europa que hemos tenido. Pero hay que movilizarlos, galvanizarlos, convencerlos de que la Unión se enfrenta a unas amenazas vitales. Aguardo con cierto temor las semanas de tira y afloja en la UE: ¿qué partido pacta con qué otro partido? ¿Quién consigue qué alto cargo? Los trapicheos en Bruselas mientras Járkov y nuestro planeta arden. Lo que hace falta es una combinación de gobiernos nacionales e instituciones europeas que, en colaboración, garanticen la vivienda que los jóvenes no pueden permitirse, el empleo, las oportunidades, la seguridad, la transición ecológica y el apoyo a Ucrania. ¿Despertará Europa antes de que sea demasiado tarde?

Timothy Garton Ash es catedrático de Estudios Europeos de la Universidad de Oxford e investigador sénior de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Su último libro es Europa: una historia personal (Taurus). Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

#### EL ROTO



14 OPINIÓN

## Alvise Pérez asusta a la derecha

**ESTEFANÍA MOLINA** 

lvise Pérez asusta en las filas de la derecha. Justo cuando Alberto Núñez Feijóo parecía tener a Vox normalizado como muleta, aparece Se Acabó La Fiesta (SALF) pateando nuevamente el tablero político. Y es que la candidatura de Alvise penetró de forma llamativa en el votante de Santiago Abascal en las elecciones europeas del 9 de junio. La mayor pesadilla de Feijóo, por tanto, sería que SALF evolucionara en adelante hacia una especie de recambio de Vox, o que el PP le necesitara para alguna vez gobernar España.

Basta observar que el desdén de ciertos altavoces de la derecha hacia a Alvise no solo es fruto de que vuelva a dividir su espacio en tres partidos. La crítica, en esencia, viene de sus casos judiciales, de que el discurso de SALF se alimente de desinformación o de sus choques con ciertos políticos y periodistas. Es decir, le rechazan por una suerte de componente moral sobre los límites de la política. Por eso, es relevante que se hayan escandalizado hasta algunos altavoces que vienen blanqueando la coletilla del "Gobierno ilegítimo" o el todo vale para crispar en el debate público. Quizás exista una diferencia aún más sustancial en la derecha sobre su consideración de Alvise: realmente están alarmados, le ven como un outsider o antisistema. El discurso de Vox, en cambio, les fue útil para ir contra la izquierda y el independentismo o retener poder pactando con ellos. Santiago Abascal, "Santi", pese a todo, salía de las filas de los populares, era uno de los suyos.

Alvise ha llegado en muy mal momento para un PP que creía haber domesticado a sus competidores. De un lado, porque las alianzas municipales y autonómicas con la ultraderecha estaban bien
engrasadas y se había logrado frenar el
auge de Vox. Del otro, porque en esta legislatura la derecha oficial estaba dispuesta a cerrar filas en pleno con Feijóo,
para que siguiera aglutinando voto con
vistas a unas generales, tras absorber a
Ciudadanos. Y es que hace tiempo algunos se dieron cuenta del lastre que Vox
suponía para que el PP pudiera regresar

a La Moncloa, pese a haberles servido para gobernar en los territorios.

Cabe remontarse al 23-J para entender la caída en desgracia de Vox. Pedro Sánchez continúa en La Moncloa porque la ultraderecha movilizó el voto a la contra en Cataluña y Euskadi a favor del PSOE, le impidió a Feijóo pactos con el PNV para la investidura, e incluso -y más importante- el partido de Abascal perdió 600.000 votos. Y tal vez ello explique por qué muchos otrora partidarios de Vox han zanjado su luna de miel con ese partido, recientemente. No es que de pronto les disguste su discurso negacionista de la violencia de género, o la ausencia de Macarena Olona e Iván Espinosa de los Monteros. Se trata de una

### Cuando parecía que Feijóo tenía normalizado a Vox aparece una ultraderecha más dura y oportunista

cuestión de poder, o de que ya no son tan útiles.

Si bien, el pinchazo de Vox en las generales auguraba la posibilidad que otra formación más dura u oportunista surgiera tarde o temprano. Ha ocurrido antes en otros países que, una vez la ultraderecha se institucionaliza y sus postulados se demuestran irrealizables, surgen nuevas marcas para capitalizar el malestar con la política. Por eso, no es casual que Alvise se proclame como "antimonárquico". La derecha se ha encargado de presentar que la situación política es de tal gravedad en España que algunos ciudadanos van diciendo por las redes sociales que el Rey "debería hacer algo" para impedir la ley de amnistía. Es decir, obviando que no es decisión del Monarca sancionar las leyes que se aprueban en el Congreso. En definitiva, la ultraderecha sistémica —Vox— a muchos les ha empezado a parecer hasta cobarde o blandita.

El propio PP ha mirado para otro lado ante parte del caldo de cultivo social del que puede beber SALF. En Génova 13 arrastraron los pies para lamentar las primeras protestas a las puertas de la sede de Ferraz, asumiendo que era un votante cabreado o de ultraderecha que no les convenía desdeñar. Esas concentraciones, en cambio, fueron simbólicas porque se dinamizaron desde las redes sociales a muchos jóvenes que aún las recuerdan. En ellas, además, se corearon lemas contra Felipe VI. Y por mucho que el PP se indigne, la primera en sugerir eso de que cómo iban a involucrar al Rey en la firma de los indultos fue Isabel Díaz Ayuso. El bumerán antisistema regresa si se alimenta o no se para a tiempo.

La pregunta es qué ocurrirá con SALF en adelante. Vox ya les ha tendido la mano, consciente de que es una vía por donde se pierde votos, mientras que es de esperar que el PP se muestre escandalizado. A fin de cuentas, es difícil que la base social de la derecha pueda compartir sus postulados o que Feijóo pueda blanquearlos por el riesgo que suponen para nuestro sistema político. Aunque quizás al líder de los populares se le ha abierto otra ventana de oportunidad para legitimar la vía regionalista a futuro. Es decir, que ante la tesitura de elegir socios de investidura, el Junts saliente de la amnistía acabe pareciendo un partido más vendible eventualmente a los suyos que la vía de las dos ultraderechas transmutada en Vox y Alvise. Los caminos de la derecha siempre son inescrutables.

Estefanía Molina es politóloga y periodista.

#### FLAVITA BANANA



JOSÉ ANDRÉS ROJO

## Un nuevo guion para Europa

os populares han ganado las elecciones europeas, pero el avance de las fuerzas ultranacionalistas, euroescépticas y xenófobas ha sido arrollador. Todavía los partidos que llevan desde el comienzo las riendas de la Unión pueden seguir gobernándola, los democristianos y los socialdemócratas, desde hace un tiempo ya con la ayuda de los liberales, y convendría seguramente que ahora contaran también con los verdes; esta vez, sin embargo, a su lado se levanta una densa sombra que puede nublarles y distorsionarles la mirada. Van a convivir con el ruido permanente de cuantos no creen en un proyecto cosmopolita y abierto, que procura la convivencia entre los diferentes, y que se sostiene en la democracia y el Estado de derecho. Mal asunto el fracaso de las distintas izquierdas y de los liberales en estas elecciones. No han sabido dar respuesta a los que se encuentran devorados por el creciente malestar de no conseguir ver un futuro por delante. Si Europa lo tiene, si sus maneras y logros y objetivos siguen siendo necesarios en el próximo mundo que está amaneciendo en esta época confusa, las fuerzas que defienden su proyecto tenían que haber hecho durante la campaña el esfuerzo de explicarlo, contarlo y acercarlo a quienes están sucumbiendo al desaliento.

Se olvida con demasiada frecuencia la sensibilidad que los grandes líderes de la extrema derecha del siglo XX tuvieron por los descontentos. El fascismo de Mussolini los protegió con su corporativismo y les dio vuelo dentro del rugido de las masas para exaltar la modernidad y la juventud y el brío y la virilidad de su proyecto totalitario. También el nazismo procuró mimarlos y tenerlos de su lado. Hitler decía que "el socialismo real" había que conquistarlo en "la forma suprema del Volk". "El marxismo no es socialismo', afirmaba, 'yo arrebataré el socialismo a los socialistas". La frase la recoge el historiador británico Brendan Simms en su Hitler. Solo el mundo bastaba (Galaxia Gutenberg), publicado en España en 2021 y donde procura mostrar ese otro componente que alimentaba la obsesión del Führer por dominar el mundo: su odio a todo lo que significaban entonces el Reino Unido y Estados Unidos.

También esas fuerzas que avanzan hoy en Europa llevan dentro una maquinaria bien engrasada que fabrica odio hacia Bruselas, pero han decidido trabajar en el interior de sus instituciones para ir minando desde dentro sus fortalezas. La Unión Europea no es ese monstruo que les quita poder a los Estados nacionales, tal como la pintan, sino un proyecto que ha logrado, por ejemplo y recientemente, que esos países tan diferentes unieran sus fuerzas para combatir los efectos anómalos y destructivos de una pandemia, y para salir de sus terribles efectos económicos a través de los fondos Next Generation.

Europa está trabajando para las próximas generaciones en un contexto muy difícil y en el que pierde cada vez más peso, y va a tener graves complicaciones para incorporar a los que están heridos y dañados en un proyecto en el que la prosperidad llegue de verdad a todos. De eso tenía que haberse hablado más en la campaña, de cómo diablos hacerlo. Los guionistas prefirieron, por lo menos en España, que el relato tuviera el vuelo corto de las insidias domésticas y que el protagonismo recayese en el miedo al ascenso de la ultraderecha. Así que iluminaron sus reclamos (acaso) más de la cuenta para que se les vieran los colmillos. Quizá toque ahora construir un nuevo guion, que arrastre y seduzca, y que no solo asuste y provoque pesadillas.

OPINIÓN 15

#### EXPOSICIÓN / FLIP FRANSSEN

'SALAMANCA, 1988' (5/6)



Vista de la ciudad desde el cerro de San Vicente con el Palacio de Congresos y Exposiciones en construcción.

RED DE REDES / CARLA MASCIA

## El macronismo, atrapado en su propia trampa

or un lado, el Reagrupamiento Nacional (RN) y el caos económico. Y por otro, el desorden permanente, en nuestras calles y en la Asamblea, con la izquierda. Quiero que salgamos de esto. Quiero actuar por el pueblo de Francia", tuiteó este martes Gabriel Attal, el primer ministro francés más efímero de la V República. Al día siguiente, el presidente, Emmanuel Macron, usaba la misma retórica ante la prensa para criticar tanto el acuerdo pasado entre el ala dura de Los Republicanos (LR) con la extrema derecha, como el preacuerdo firmado esta semana por La Francia Insumisa de Mélenchon (LFI), que califica de antisemita, con el resto de formaciones de izquierda. Es decir, o yo, o el caos. Sin embargo, de caos precisamente algo sabe el que muchos analistas de la vida política francesa ya no dudan en tildar en X de "aprendiz de brujo", "kamikaze" o "bombero pirómano". Francia nunca fue un país apacible, pero la repolarización actual en torno a los extremos, a expensas de un colapso del centro, es inédita. Y peligrosa cuando se tiene a un presidente tentado de confundir la extrema izquierda con un partido fundado por excolaboracionistas y antiguos miembros de las Waffen-SS. ¿Qué consigna dará Macron a sus votantes en las segundas vueltas que opongan a un candidato ultra a uno de la lista de izquierda? ¿Seguirá diciendo que son lo mismo?

El actual escenario, que puede desembocar en una cohabitación y la llegada de Jordan Bardella, el delfín de Marine Le Pen, a Matignon, no lo habíamos imaginado los franceses republicanos ni siquiera en nuestras peores pesadillas. A menos de 20 días de las legislativas, cabe preguntarse si la estrategia puesta en marcha por Macron de aniquilación de los partidos tradicionales, de difuminación de las fronteras partidistas, realmente ha regenerado el sistema político, como abogaba entonces, o si al contrario lo ha llevado al límite ofreciendo al RN una autopista hacia el poder.

La vía que eligió el Ejecutivo para combatir a una extrema derecha en constante proceso de desdiabolización siempre fue confusa. ¿Qué sentido tiene denunciar el peligro que representan las ideas del RN, y establecer un especie de duelo a muerte entre macronismo y lepenismo, excluyendo a todas las demás formaciones del arco republicano, cuando, al mismo tiempo, se promueven y se legitiman de facto en el debate público los temas predilectos del RN como la inmigración, la autoridad, o la identidad? Pero hay algo más, y es la incapacidad de Jupiter de generar la identificación de los votantes con su figura, impregnada de desprecio social, en un país atravesado por una fractura territorial y un sentimiento de abandono de las clases populares.

Con todo, hay un factor más a tener en cuenta en el éxito electoral de la extrema derecha y que Macron no debería obviar: el surgimiento en los últimos 10 años de una generación de jóvenes treintañeros identitarios provenientes de RN, Reconquista, y del ala dura de LR, que asume totalmente su visión etnicista de la nación y que en un futuro ambiciona ocupar el poder. Como explican los periodistas Marylou Magal y Nicolas Massol Denoël en La extrema derecha, nueva generación. Una investigación en el corazón de la juventud identitaria, estos se apoyan en un ecosistema mediático e institucional—el

# "Aprendiz de brujo", "kamikaze", son algunos de los adjetivos empleados en X para describir a Macron

canal de televisión CNews, las revistas Valeurs Actuelles o Marianne, el diario Le Journal
du Dimanche, etcétera— desde el que imponen sigilosamente sus ideas en el debate
público y esperan, algún día, lograr la gran
unión de las derechas. Se llaman Jordan Bardella, Sarah Knafo, Marion Maréchal Le Pen,
Geoffroy Lejeune, entre otros. Algunos son
políticos, otros editorialistas, y llevan décadas desarrollando sólidas amistades, aunque de cara al público mantienen las distancias. Jamás se podrían haber imaginado
que, gracias al aprendiz de brujo del Elíseo,
habrían conseguido tan pronto su ocasión
para conquistar el poder.

NAJAT EL HACHMI

# Porno: el opio del pueblo

lon Musk, en nombre de la libertad y la democracia (que no del dinero) ha decidido aportar su granito de arena para afianzar la actual y hegemónica pornocracia. Ha cambiado la política de contenidos de X para permitir la difusión de pornografía. Eso sí, siempre v cuando, dicen las nuevas normas de la plataforma, "sean producidos y distribuidos de forma consentida" y "no fomenten la explotación, la falta de consentimiento, la cosificación, la sexualización, el daño a los menores y los comportamientos obscenos". Lo cual podría ser una definición bastante exacta de lo que es el porno en sí mismo. Ojalá fuera verdad y en X se pusieran manos a la obra a perseguir la explotación sexual audiovisual, pero es poco probable dada la cultura pornificada en la que vivimos.

Con tantos hombres enganchados al onanismo digital, va a ser difícil hacer la revolución. No lo dijo Marx, es cierto, pero el porno se está convirtiendo en un enorme problema social, de salud y de seguridad, un mundo paralelo al real que está carcomiendo los cimientos de la vida humana en todos los sentidos y en todas partes, afectando a la democracia misma. ¿Exagero? Puede ser, pero acuérdense de que el marqués de Sade defendía la prostitución

### Un mundo paralelo al real está carcomiendo los cimientos de la vida humana en todas partes

como válvula de escape del Estado para evitar perturbaciones al Gobierno (lo sé por Alicia Puleo y su Dialéctica de la sexualidad). Con el desarrollo tecnológico y la difusión masiva de la pornografía, su efecto aletargador se parece al de ciertas drogas y a todas luces es ya el nuevo opio del pueblo. Por no hablar de las consecuencias devastadoras sobre la sexualidad al colonizar nuestro imaginario más íntimo difundiendo prácticas y comportamientos estandarizados de forma masiva. No puede existir la libertad sexual si, para empezar, ni siquiera tus fantasías son tuyas y tu imaginación está secuestrada por el algoritmo. Aparte del problema más importante sobre el que se cimienta esta pornocracia: la violencia monstruosa sobre las mujeres reales que aparecen en las imágenes cuyas consecuencias son devastadoras para las víctimas, pero también para los "espectadores". Lo cual no solo tiene efectos sobre los menores: también los hombres adultos han ido interiorizando cada vez más que el sexo es sinónimo de vejaciones, sometimiento, golpes, insultos y maltrato a la compañera sexual que, a su vez, si también ha estado expuesta a la pornografía o ha sido víctima de violencia sexual en algún momento, acabará asumiendo ese rol de esclava sometida al haber aprendido a erotizar la propia degradación.



Concentración convocada por Tsunami Democràtic el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto barcelonés de El Prat. ALBERT GARCIA

## Suiza desmonta por tercera vez el 'caso Tsunami': "No es terrorismo"

La oficina federal de Justicia niega al juez García-Castellón el auxilio judicial porque las manifestaciones contra la sentencia del 'procés' fueron de "contenido político"

#### JOSÉ MANUEL ROMERO Madrid

El departamento federal de Justicia y Policía de Suiza, dependiente del Gobierno de ese país, ha rechazado por tercera vez prestar el auxilio judicial solicitado por el juez español Manuel García-Castellón en relación a la causa que instruye por supuestos delitos de terrorismo en las manifestaciones violentas convocadas por Tsunami Democratic contra la sentencia del *procés* a finales de 2019.

Las autoridades suizas reiteran al instructor, en un escrito fechado el pasado 22 de mayo, que los actos descritos en la comisión rogatoria no entran en el ámbito de aplicación del Código Penal suizo: "La jurisprudencia de nuestros tribunales ha considerado que las organizaciones criminales/terroristas incluyen, por ejemplo, las Brigadas Rojas italianas, la ETA vasca y la red Al Qaeda, pero NO las organizaciones que, utilizando medios que no son actos de violencia criminal, luchan por el poder político en el país". El análisis de la petición de auxilio judicial ha sido elaborado, según explican, por "juristas especializados en tratados internacionales y derecho penal internacional".

El juez García-Castellón solicitaba a las autoridades suizas la localización de Marta Rovira, dirigente de ERC imputada en la causa, e información sobre una cuenta bancaria utilizada supuestamente para financiar las movilizaciones que organizó Tsunami Democràtic en 2019. Las autoridades suizas ya expresaron su extrañeza ante esta petición en la respuesta a otra comisión rogatoria: "Nos gustaría saber la relación exacta entre Marta Rovira, objeto tanto de la investigación penal como de una de las de las medidas de asistencia mutua, v las manifestaciones en los dos aeropuertos mencionados [El Prat y Barajas] que constituyen los hechos descritos en la comisión rogatoria; en otras palabras, es importante destacar la implicación precisa de la señora Rovira en dichas manifestaciones, y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto".

García-Castellón solo aportó entonces como pruebas de la participación de Rovira en

Tsunami Democràtic una reunión en Ginebra, cuyo contenido se desconoce, en la que supuestamente se habló de la creación del movimiento y se planificaron sus acciones. Rovira "fue la que más rápido tuiteó el primer mensaje de Tsunami", escribió el juez. "Tan solo tardó tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar en comentarlo y transcribirlo (40 palabras repartidas en 225 caracteres con espacios). Se sospecha, por ello, que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami Democràtic".

La Oficina Federal de Justicia suiza entiende que los actos sobre los que se pide información no constituyen terrorismo con arreglo al derecho suizo, y por ese motivo niegan el auxilio judicial solicitado por García-Castellón.

El fiscal español que investigó desde 2020 estos hechos, Miguel Ángel Carballo, tampoco vio terrorismo en los actos organizados por Tsunami Democratic y se opuso a la imputación de Rovira y del expresidente catalán Carles Puigdemont: "Hay una significativa falta de argumentos para la concreta imputación de hechos

de matiz terrorista a los investigados", señaló en su último recurso.

Pese a ello, el Tribunal Supremo si admitió a finales de febrero pasado la exposición razonada que García-Castellón remitió a este órgano para encausar a Puigdemont y abrió una investigación por terrorismo al eurodiputado, fugado de la justicia desde 2017. La magistrada instructora del Supremo ha citado a Puigdemont para que declare entre el día 17 y el 21.

La oficina federal Suiza también se pronuncia sobre la causa abierta por terrorismo en el Supremo: "Las apreciaciones o resoluciones dictadas por el Tri-

Las autoridades helvéticas creen que "no hubo fines de coacción o extorsión"

"Los hechos descritos no alcanzan el nivel de gravedad requerido", añaden bunal Supremo español, sobre las que no nos corresponde emitir juicio de valor alguno, no alteran la calificación que el derecho suizo otorga a los hechos descritos en la comisión rogatoria".

Las autoridades suizas vuelven a recordar que existe una excepción para prestar auxilio judicial sobre hechos de "carácter político preponderante" siempre que estos hayan sido impulsados "con fines de coacción o extorsión, hayan puesto en peligro o amenazado con poner en peligro la vida o la integridad física de las personas (en particular, mediante el secuestro de un avión, la utilización de métodos de exterminio masivo, la provocación de una catástrofe o la toma de rehenes". "Y esa situación", añade, "no se ha cumplido a nuestro juicio".

Las autoridades suizas responden con dureza al escrito que les remitió el juez García-Castellón, quién atribuyó un sesgo político favorable al Gobierno español por parte de las autoridades suizas, les afeó que preguntarán por el estado de la tramitación de la ley de amnistía, y les reprochó que aún no hubieran respondido a la petición de una reunión entre responsables judiciales de ambos países. "Es normal que nos hayamos informado previamente sobre el proceso de amnistía en España, como habríamos hecho en circunstancias similares con otros estados extranjeros. Este elemento legislativo no puede omitirse, ya que puede tener incidencia en el procedimiento penal español que sirve de base a la comisión rogatoria", contesta Suiza. "Por otra parte", añade, "no es nuestra práctica reunirnos con representantes del Estado requirente extranjero, ni con la autoridad central extranjera por regla general y mucho menos con el magistrado requirente extranjero tras recibir una comisión rogatoria".

García-Castellón también señaló en su escrito que Suiza tenía la obligación de respetar los instrumentos internacionales que ha firmado, principalmente el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, y por tanto prestar el auxilio judicial solicitado y remitir la información pedida. Las autoridades suizas responden a este reproche y concluyen: "Las excepciones previstas demuestran claramente que la legislación nacional suiza ha tenido en cuenta varias de las situaciones contempladas en los convenios sobre terrorismo. Sin embargo, los hechos descritos en la comisión rogatoria española no alcanzan el nivel de gravedad requerido para ejercer esta excepción".

El juez García-Castellón sigue instruyendo en la Audiencia Nacional el caso Tsunami Democratic pese a la falta de colaboración de Suiza. De las 10 personas a las que investiga por terrorismo en los disturbios registrados en Cataluña en 2019, solo Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales en ERC, ha declarado por videoconferencia.



Elisenda Alamany, ayer ante la sede de la votación de ERC en Barcelona. ALBERT GARCIA

# Esquerra pospone la votación sobre su ingreso en el gobierno municipal de Barcelona

Se suspende el congreso ante la gran movilización de los contrarios al acuerdo

C. BLANCHAR / C. S. BAQUERO Barcelona

Las bases de Esquerra Republicana de Barcelona no votaron finalmente ayer sobre su ingreso al gobierno municipal de la capital catalana, que comanda en so-

litario el socialista Jaume Collboni. La Comisión de Garantías del Congreso convocado ayer decidió postergar el cónclave ante la evidente falta de aforo del local elegido, el Orfeó Martinenc del barrio del Clot, derivada de la gran movilización de la militancia. En las colas que se formaron en los accesos destacaba una gran presencia de militantes contrarios no solo al fondo de la decisión (entrar en el gobierno) sino a las formas en cómo la dirección de la federación y del grupo municipal, en manos de Eva Baró y Elisenda Alamany, han pilotado el proceso. A esta razón oficial hay que sumarle el difícil contexto en que se producía la votación. La dirección del partido republicano está inmersa en las negociaciones para una investidura del socialista Salvador Illa como president de la Generalitat u optar por elecciones autonómicas.

Poco antes de las ocho de la tarde reinaba el desborde, el caos y el desconcierto en los alrededores del Orfeó Martinenc. Ese era el sitio elegido para el Congreso Extraordinario donde la militande entrar o no al gobierno municipal. El aforo es de 270 personas, insuficiente para las más de 500 que aguardaban en la calle. En las aceras de la avenida de la Meridiana, entre las decenas de militantes había también muchas caras conocidas. Como las de los dos consejeros en funciones, Joan Ignasi Elena y Ester Capella, o el exlíder del partido en el Ayuntamiento, Ernest Maragall, y otros cargos del ejecutivo en funciones como Oriol Amorós o Francesc Sutrias. De ahí que la Comisión de Garantías decidiera postergar la votación. Se trata de una movilización extraordinaria para este tipo de

cia votaría sobre la posibilidad

extraordinaria para este tipo de reuniones, algo que demuestra lo crítico de la situación de las filas republicanas no solo a nivel catalán sino también en Barcelona. El congreso extraordinario, convocado con prisas el lunes por Baró y Alamany, fue mal recibido por una parte importante de los contrarios al pacto, que han acudido en masa al cónclave y tenían intención de forzar que se votara en urna (lo que se consigue si lo pide un 25% de los asistentes) y no a mano alzada como estaba previsto.

El acuerdo implicaba que ERC tuviera dos tenencias de alcaldía (una del área económica y otra de políticas sociales) y la regiduría de tres distritos. Entre las responsabilidades que tendrán figura la cartera de turismo (una cuestión sobre la que ERC ya ha pactado medidas con el PSC) o la promoción del catalán. Se trata de una jugada que llega justo cuando Esquerra vive los efectos de haber perdido mucho peso institucional a todos los niveles y desató un intenso debate en los diferentes casales del partido en la capital catalana.

Los críticos con la decisión habían expresado su malestar por ir de la mano del PSC de Illa (a quienes muchos consideran de derechas y españolista), pero también por las formas. Entre los partidarios de entrar, uno de los argumentos de defensa es el hartazgo de la Federación de Barcelona por el hecho de que el marco de actuación en Cataluña lo condiciona todo en el Ayuntamiento desde el mandato que comenzó en 2015, en vísperas al apogeo del procés. Algunos creen que no se pueden dejar libres espacios de poder. Otros, en cambio, no en-

El proceso tensiona la ya de por sí complicada situación del partido

El aforo no bastó para las más de 500 personas que esperaban en la calle

cada nivel institucional, cuando consideran que la mirada republicana debería ser el paraguas para todo. Y subrayan que siempre está todo relacionado. Tanto que aseguran que el veto de los Comunes a los Presupuestos que Pere Aragonès pactó con Salvador Illa, que provocó el adelanto electoral, se explica por el veto de Alamany a que los de Colau entraran a gobernar en Barcelona con Jaume Collboni y ella.

El proceso tensiona la ya de por sí complicada situación del partido. La sangría de votos que comenzó en las municipales del año pasado no ha parado de repetirse en todo el ciclo electoral. En las europeas de hace menos de una semana, el partido perdió más de la mitad de apoyos (372.875 sufragios menos que en 2019). Hay quien en la formación considera que esos malos resultados son culpa directa de los pactos con los socialistas.

## Junts esgrime ante los socialistas la 'enmienda Cataluña'

JAVIER CASQUEIRO Madrid

Y ahora "la enmienda Cataluña". Junts continúa en el Congreso con su particular relación con el Gobierno. La formación que lidera Carles Puigdemont amagó ayer con propinar otra simbólica derrota parlamentaria al Ejecutivo al mantener, casi hasta el final, una enmienda para boicotear la creación de una Oficina del Autor que proteja más la propiedad intelectual en este nuevo mundo digital, una iniciativa del Ministerio de Cultura que decayó en la anterior legislatura. Lo de menos era la materia. El objetivo era dejar visible el mensaje. Y coló, al menos aparentemente. Junts negoció in extremis con el Gobierno y retiró esa enmienda porque sostiene que logró introducir en su relación especial con el Ejecutivo la enmienda Cataluña: "Las leyes que no respeten las competencias de Cataluña no pasarán". Ni Junts ni el PSOE explicaron en qué consiste exactamente esa cesión.

Antes de entrar en el pleno, a primera hora, el portavoz de Junts en la materia, Eduard Pujol, convocó a los periodistas para adelantarles en catalán y sin preguntas que su partido retiraba su enmienda a la totalidad a ese proyecto. En los despachos del PSOE

respiraron aliviados, porque se evitaban así tener que vivir estresados hasta el momento de la votación para saber si el PP y Vox se sumaban a esa enmienda y les sacudían otra derrota. El PP está agitando en estos días la idea de que el Gobierno está "agotado" y gana menos votaciones y leyes que ellos en las Cortes, sumando ahí iniciativas que promueven en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, y otras que presentan en el Congreso y desglosan por puntos para que se adhiera cualquier formación y cada votación se pueda convertir luego ante los medios en una especie de seudomoción de censura.

El problema para el PSOE, admiten en privado muchos de sus dirigentes, es que Junts es cada vez más imprevisible. Y, además, están en un momento de la legislatura, en el Congreso y en Cataluña, en el que quieren hacer ver su poder de influencia. Eduard Pujol ya no tuvo la oportunidad de esgrimir sus argumentos en el hemiciclo, al reti-

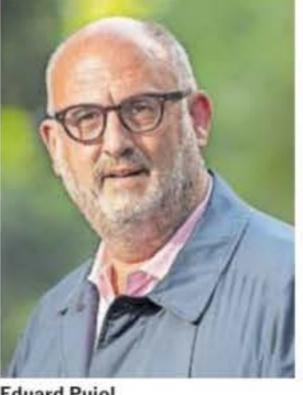

Eduard Pujol.

rar su enmienda, pero lo hizo en la puerta y ahí fue claro contra el Gobierno. Primero presumió de haber logrado sacar adelante con la amnistía una de las dos leyes aprobadas hasta ahora en este mandato. Y luego explicó que ahora su formación quiere "poner al servicio de Cataluña una determinada manera de negociar".

Fue ahí cuando Junts anunció la enmienda Cataluña: "Siempre que dependa de Junts no se aprobará ninguna ley que no refuerce y respete a Cataluña. Así de sencillo. Si refuerzan Cataluña tendrán siempre el voto afirmativo. El respeto es una actitud general que se tiene que traducir en los textos cuando se presentan leyes. En este sentido, las cosas, y conviene que el Gobierno se lo meta en la cabeza, no volverán a ser como eran antes", remachó Pujol. Y por si quedaba alguna duda añadió: "La enmienda Cataluña es un mecanismo, una cláusula que hace que se respeten siempre las competencias de Cataluña. Es la modificación del articulado de una ley que se nos presenta cuando este texto no respeta el ámbito competencial de Cataluña. El Gobierno tiene que entender que aquellos textos de ley que no respeten a Cataluña no pasaran. Reflexión muy sencilla, la pedagogía de los siete votos".

# Bruselas solicita al Gobierno y al PP que clarifiquen sus propuestas sobre el CGPJ

La Comisión reclama explicitar sus posiciones para reactivar la negociación sobre la renovación del órgano

#### MARÍA R. SAHUQUILLO Bruselas

La Comisión Europea quiere las cosas claras. Y asegurarse de que su mediación entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se utiliza con fines políticos. Bruselas reclamó ayer al Gobierno español y al principal partido de la oposición que clarifiquen sus propuestas para poder reactivar una negociación que lleva paralizada semanas. El PP, a través de Esteban González Pons, y el Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Félix Bolaños, habían pedido el miércoles a la comisaria y vicepresidenta Vera Jourova una nueva reunión. Un portavoz de la Comisión Europea respondió ayer en su nombre: "Hemos recibido la petición de un encuentro por las dos partes, lo estamos mirando y estamos en contacto con las dos partes". Pero fuentes comunitarias señalan que Jourova ha reclamado a los dos partidos que, en todo caso, expliciten previamente sus propuestas.

Vera Jourova, una política liberal checa que lleva muchos años en la Comisión Europea, no quiere ver a la institución en medio de una batalla política de un Estado miembro y que después, además, sea para nada. Bruselas se resiste a propiciar una reunión solo para la foto y que descarrile en el último momento.

El ambiente es tenso. Ayer, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que fue vocal del órgano de los jueces, cargó contra el Partido Popular por mantener el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y les acusó, además, de utilizar a la Comisión Europea y su mediación, que no cree necesaria, para dilatar el proceso de renovación. "No necesitamos la

#### PERIDIS



intervención de nadie para cumplir la Constitución. Que, por favor, el Partido Popular no se escude en Bruselas y que cumpla la Constitución; la ley es clarísima y la Constitución es muy clara también", reclamó Robles en Bruselas, donde participó en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN. Robles, además, pidió a los vocales del órgano del CGPJ que dimitan para permitir la renovación. "Ellos son los primeros que están contribuyendo a un deterioro institucional y constitucional clarísimo", dijo la ministra de Defensa. Y remarcó: "La justicia está tomada como rehén por parte del Partido Popular".

El pasado diciembre, de forma inédita, la Comisión aceptó ejercer de mediadora entre el PP y el Gobierno de Pedro Sánchez para un "diálogo estructurado" que condujese al desbloqueo del CGPJ, el órgano de gobierno de todos los jueces de España y cuyo mandato lleva cinco años caducado. Este es uno de los asuntos que más preocupan a la UE y que es objeto de crítica cada año en los informes sobre la situación del Estado de Derecho. Bruselas designó al comisario de Justicia. Didier Revnders, como mediador. Pero, después de tres reuniones en las que parecía que la cosa avanzaba, todo volvió a bloquearse.

Reynders, un liberal belga que es percibido desde hace tiempo como cercano a las posiciones del PP, se marchó de excedencia a finales de marzo para emprender una carrera en otro organismo, el Consejo de Europa. Y Vera Jourova heredó de momento, hasta que vuelva a finales de mes, sus temas; entre ellos, el de la mediación sobre el CGPJ, una patata caliente que las instituciones comunitarias no quieren que les salpique.

El presidente Sánchez lanzó el miércoles un ultimátum al PP



La comisaria y vicepresidenta europea, Vera Jourova, el pasado 14 de mayo, en Bruselas. OLIVER HOSLIET (EFE)

# Guilarte pide a Sánchez que su plan no implique una injerencia del Gobierno

V. G. C. / R. R. Madrid

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, envió ayer "a título personal" a las presidencias del Congreso y del Senado su propuesta de modificación del sistema de nombramiento de la cúpula judicial y de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Con ella pretende desbloquear la renovación del CGPJ, cuyo mandato caducó hace más de cinco años, y sortear así la parálisis en la negociación entre los dos grandes partidos, PP y PSOE. Guilarte aprovechó para reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare sus planes y se comprometa a que no implicarán una "influencia del Gobierno" en la elección de los altos cargos judiciales o el "desapoderamiento" del Consejo. Esa posibilidad, dice el responsable del órgano, "resultaría aterradora".

Guilarte da la bienvenida a Sánchez al "círculo" de quienes creen que "el problema radica en la fórmula de elección de la cúpula judicial" —viciada, dice, de "discrecionalidad"— y consideran necesario dar más peso a los principios de mérito y capacidad. Pero advierte de que esos nombramientos "deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada en el art. 122.2 [de la Constitución]"; y

añade que "no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta". El juez rechaza que la solución implique regresar a los tiempos, previos a la actual ley orgánica, en los que los nombramientos los hacía el Ministerio de Justicia. Y pide a Sánchez que abandone su "relativa ambigüedad". "No tiene sentido alguno volver a épocas pasadas si bien con distintos protagonistas. Ante las dudas que pueden suscitar

**ESPAÑA** EL PAÍS, VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

para renovar el órgano de los jueces, que tiene una mayoría conservadora que no corresponde a la actual relación de fuerzas en el Parlamento sino a la de la época en la que gobernaba Mariano Rajoy (PP). Si antes de final de este mes de junio no hay acuerdo con los populares para desbloquear el CGPJ, el PSOE y sus socios tomarán su propio camino, impulsando una reforma -que el presidente del Gobierno no ha concretado- para renovarlo de otra manera.

El Partido Popular rechazó el

Robles carga contra los populares y les acusa de dilatar la actualización

La Comisión recuerda que es urgente proceder a la renovación

ultimátum y se puso inmediatamente en contacto con la comisaria europea Jourova para cargar contra el presidente Pedro Sánchez en un mensaje en el que hablaba del "intento del Gobierno de desestabilizar la negociación". Y reclamó un encuentro a tres con carácter urgente. El ministro Félix Bolaños también llamó a la comisaria para proponerle una reunión en Madrid hoy viernes o la semana próxima en Bruselas.

En medio, de todos esos movimientos, la Comisión Europea recuerda a España que es urgente proceder a la renovación del órgano de los jueces, cuvo bloqueo está causando graves problemas de funcionamiento de la justicia española. "La recomendación es que se debe proseguir con la renovación del Consejo de la Judicatura como cuestión prioritaria e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos de la Judicatura", dicen fuentes comunitarias, recordando el mantra que, un año tras otro, dictan los informe sobre el Estado de Derecho en España. No hay, sin embargo, una norma europea que asimile los nombramientos en todos los Estados miembros.

las palabras del presidente es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo", señala.

El CGPJ, el órgano que gobierna a los jueces y nombra a los altos cargos judiciales del Supremo, las Audiencias provinciales y los tribunales superiores, lleva cinco años sin cambiar su composición. Los vocales los elige el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos, lo que obliga a un acuerdo entre los dos grandes partidos.



SAMUEL SANCHEZ

### España y Turquía refuerzan sus lazos comerciales

Pedro Sánchez y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reforzaron los lazos comerciales y de seguridad y defensa de ambos países en la octava cumbre bilateral, celebrada ayer en Madrid. Erdogan se molestó al ser preguntado por el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exigen la liberación de líderes políticos kurdos: "Me sorprende que los periodistas defiendan a terroristas. Se nota que usted no vive en Turquía. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo".

## Sánchez: "El día de la marmota ha durado demasiado"

El presidente responde a Guilarte y a Feijóo, que planteaban que el Ejecutivo podría tener algún poder en los nombramientos

CARLOS E. CUÉ Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue ayer rotundo al afirmar que en ningún caso está planteando una reforma en la que el Gobierno vaya a tener ninguna influencia en el nombramiento de jueces del Supremo. Al contrario, explicó, se trata de "despolitizar", y dejar que sean los jueces con criterios objetivos quienes decidan. Pero lo que sí quiso dejar claro Sánchez es que el tiempo de la negociación se está agotando: si en las próximas dos semanas, en las que probablemente habrá una nueva reunión entre el Gobierno y el PP con la mediación de la Comisión Europea, los populares no dan síntomas de querer desbloquear, el Ejecutivo de coalición y sus socios de la mayoría aprobarán una reforma en el Congreso para desbloquear la situación. Esa iniciativa, de la que Sánchez aún no quiere dar todos los detalles porque está en preparación y se tiene que negociar en la coalición y después con los socios, no parece que vaya encaminada a

reducir las mayorías para renovar el CGPJ sino más bien hacia la fórmula del presidente interino del organismo, Vicente Guilarte, de hacer menos atractivo el CGPJ para el control político porque le quitarían la decisión más jugosa: la elección directa de los jueces del Tribunal Supremo.

Sánchez fue contundente en la rueda de prensa con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Todos podemos estar de acuerdo en que el día de la marmota ha durado demasiado. Son cinco años incumpliendo la constitución. El PP tiene que decidir si quiere ser un partido constitucional o no. No se puede poner otra excusa. Después de 2.000 días hemos llegado a un punto en que a finales del mes de junio, si no hay acuerdo, el Gobierno propondrá una modificación para desblo-

## Cinco años y medio de bloqueo

El presidente dio también cifras de lo que está provocando el bloqueo del PP durante cinco años y medio. "La ciudadanía puede pensar que esta es una lucha de poder. Pero este bloqueo cuesta a las arcas publicas 12,5 millones

quear esta situación inaceptable", aseguró el presidente. Pero enseguida aclaró que en ningún caso se está pensando en un control del Gobierno de los nombramientos. "Queremos liberar al CGPJ del secuestro político. Nos estamos inspirando en algunas propuestas, entre ellas la del presidente del CGPJ. Ahí nada tiene que ver el Gobierno. Al contrario, lo que queremos es despolitizar. Es una reforma respetuosa con la independencia del poder judicial, acorde con la normativa europea".

Sánchez respondía así claramente a Guilarte, que había dado la bienvenida a Sánchez al "círculo" de quienes creen que "el problema radica en la fórmula de elección de la cúpula judicial" viciada, dice, de "discrecionalidad"- y consideran necesario

al año. Hay 1.000 asuntos con retraso en el Supremo. Un 30% de plazas en el Supremo sin cubrir. 72 en los tribunales superiores de justicia. Se ha paralizado la carrera profesional de cientos de jueces. Se acabó. Nuestra responsabilidad es defender el buen nombre del Poder Judicial", remató.

Sánchez también se mostró convencido de que terminará la legislatura pase lo que pase en Cataluña.

dar más peso a los principios de mérito y capacidad. Pero advierte de que esos nombramientos "deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada en el art. 122.2 [de la Constitución]"; y añadía que "no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta".

También Alberto Núñez Feijóo apuntó a esa idea de que Sánchez estaba proponiendo un control gubernamental, algo que Sánchez descartó. El líder del PP no quiso entrar a valorar el fondo de la propuesta de Sánchez para evitar que los jueces del Supremo sean elegidos directamente por el CGPJ pero sí mostró, con duras críticas al presidente, que la cosas están muy lejos de un posible acuerdo y por tanto todo camina hacia la decisión del Gobierno cuando termine junio, aunque antes es probable que haya alguna reunión con la Comisión Europea. "Sánchez no es fiable. El PP desconoce esta propuesta en su totalidad. Nunca fue comentada en la mesa de conversaciones presidida por el comisario de justicia europeo. Nosotros somos un partido de Estado y vamos a defender al Estado del Gobierno. Si el Gobierno si quiere invadir las competencias del Poder Judicial solo o en connivencia con el legislativo esto no es aceptable. Si el presidente quiere asaltar al CGPJ tendrá al PP en contra. Lamento la terrible agenda judicial del presidente, pero es su problema. Sánchez empieza a ser un peligro para la independencia judicial en nuestro país. Ni órdagos ni chantajes ni amenazas", exigió Feijóo.

## Sumar deja su transición en manos de un grupo de afines a Yolanda Díaz

El partido plantea una dirección temporal con Elizabeth Duval, Lara Hernández, Rosa Martínez y Txema Guijarro

#### P. CH Madrid

Sumar abre una nueva etapa a partir de hoy. Tan solo cinco días después de las elecciones europeas, y en su primera reunión desde que Yolanda Díaz anunció que daba un paso a un lado y dejaba el cargo de coordinadora general, la dirección del partido ha cedido las riendas de la organización de manera temporal a cuatro miembros que forman parte ya del núcleo duro de la Ejecutiva. Serán la actual responsable de Organización, Lara Hernández; la de Comunicación, Elizabeth Duval; el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro; y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martinez.

La decisión de contar con una "coordinadora colegiada interina" en los próximos meses, previsiblemente hasta una nueva asamblea en otoño, según adelantó ayer elDiario.es y confirmaron fuentes de Sumar a EL PAIS, se planteó durante el encuentro de los 80 miembros del grupo coordinador, el máximo órgano de decisión del partido. A su llegada a la reunión, el portavoz, Ernest Urtasun, defendió que el objetivo es "reforzar la organización" y "garantizar la estabilidad" de los órganos de dirección durante el proceso de "reflexión", a la vez que centrarse en dar impulso a la agenda legislativa.

administración de la entidad.

Los nombres elegidos estaban ya en puestos de máxima responsabilidad en la formación y en el Ejecutivo. Lara Hernández, que en la práctica ejercía ya de número dos con Urtasun, fue nombrada responsable de Organización en abril. La exdirigente de Izquierda Unida con Cayo Lara fue candidata de IU a las europeas, responsable federal de convergencia y encargada de negociar los procesos de confluencia con Podemos. Elizabeth Duval se unió al proyecto ya en la campaña de las generales y en los últimos meses su figura ha adquirido un mayor peso. Tanto la incorporación de Rosa Martínez como la de Txema Guijarro permiten enlaces directos con el Gobierno y con el grupo en el Congreso. Martínez era ya encargada de Transformación Ecosocial de Sumar, mientras que Guijarro estaba al frente de la Coordinación Institucional.

Con este paso, el partido se enfrenta a una etapa todavía incierta. Díaz dimite como máxima dirigente de la organización, pero sigue en la Ejecutiva y continúa como referente institucional y político de la coalición izquierdista, en la que ejerce aún como vicepresidenta, interlocutora con Pedro Sánchez y presidenta del grupo parlamentario.

El movimiento, con el que la titular de Trabajo asume en primera persona los malos resultados del domingo pasado (tres eurodiputados y el 4,65% de los apoyos), le permite a la vez centrarse en la acción de Gobierno—fundamental para Sumar porque de su capacidad de dar cumplimiento al programa depende en buena medida demostrar su utilidad futura—, pero también distanciarse del lío interno y las disputas con los partidos.

#### RECICLAJES PÉREZ Y GARNIER SL (Sociedad Absorbente)

#### PÉREZ Y GARNIER GESTORES SL (Sociedad Absorbida)

De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023 de 28 de junio de 2023, sobre transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, se hace público que en la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la entidad Reciclajes Perez y Garnier SL celebrada con carácter universal el 1 de junio de 2024, acordaron por unanimidad, la fusión por absorción de la entidad Pérez y Garnier Gestores SL, con la entera transmisión en bloque del patrimonio social de las Sociedad Absorbida, que se extinguirá, mediante la disolución sin liquidación, y consiguiente sucesión universal de sus derechos y obligaciones por la Sociedad Absorbente, todo ello en los términos del proyecto común de fusión suscrito, el 1 de junio de 2024, por los órganos de administración de las sociedades participantes en la fusión.

Se prescinde del informe de expertos, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 5/2023, ya que las sociedades intervinientes en la fusión son Sociedades de Responsabilidad Limitada. Se aprobaron los respectivos balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de 2023 y las operaciones de la Sociedad Absorbida se considerarán realizadas a partir del 1 de enero de 2024. Se producirá como consecuencia de la fusión en la Sociedad Absorbente, las modificaciones estatutarias necesarias que se recogen en unos nuevos estatutos aprobados por el órgano de

Se hace constar igualmente el derecho que asiste a los acreedores de las Sociedades a Fusionar a ejercitar los derechos previstos en el artículo 13 del Real Decreto-ley 5/2023 a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a los trabajadores y a los socios de las sociedades participantes en la fusión, en ausencia de página web, de examinar en el domícilio social de cada sociedad participante en la fusión, copia de los documentos a que hace referencia el Real Decreto 5/2023 en las fusiones por absorción, así como a obtener la entrega y envio

Santa Cruz de La Palma, a 1 de junio de 2024 Alicia Pérez Garnier, Secretaria del Consejo de Administración de Reciclajes Perez y Garnier SL y de Pérez y Garnier Gestores SL Mónica García Ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid

## "Esto no va de ombligos, sino de arraigo, de política real"

#### NATALIA JUNQUERA Madrid

Mónica García (Madrid, 50 años), una de las ministras de la cuota de Sumar en el Gobierno de coalición, al frente de Sanidad, y portavoz de Más Madrid, integrado en la coalición electoral, saluda la renuncia de Yolanda Díaz tras los malos resultados en las europeas (tres diputados, apenas 10.800 votos por encima de la marca de Alvise). Cree que se abre una nueva etapa en la que cada pieza del engranaje podrá hablar "de tú a tú" al resto, pero al tiempo, admite, "no ha cambiado nada". No se atreve a asegurar que la vicepresidenta segunda sea de nuevo candidata a unas generales.

Pregunta. "Un paso al lado para dar un paso al frente", dijo tras la renuncia de Yolanda Díaz al liderazgo de Sumar. ¿Por qué cree que era necesaria?

Respuesta. Necesaria es porque Yolanda Díaz ha dado ese paso por la asunción de responsabilidades después de unas elecciones, y eso hay que admirarlo. Ese paso al lado significa que va a poner todo el empeño en mimar al Gobierno. La misión más importante es cuidar un país.

P. ¿Y qué le parece la fórmula de esa renuncia? Díaz sigue en la ejecutiva, coordinando los ministerios, el grupo parlamentario...

R. Hay que distinguir la coalición con la que nos presentamos
el 23-J del Movimiento Sumar,
que ahora pasa a ser una parte
más de esa coalición de partidos
que nos vamos a hablar de tú a
tú y que tenemos dos misiones:
mantener el Gobierno de coalición, nuestra prioridad, y volver
a la senda en la cual hablamos
de tú a tú entre todas las fuerzas
progresistas que hacen que este
país avance frente a una derecha
ultraderechizada y una ultraderecha tramontizada.

P. ¿Qué es Sumar ahora que muchos de sus integrantes reivindican un perfil propio? ¿Es Sumar o Yolanda Díaz una marca más potente que Más Madrid?

R. Siempre hemos tenido un perfil propio. Las organizaciones que tenemos arraigo territorial siempre hemos reivindicado que hemos dado con una fórmula progresista que habla de los problemas de la gente. Tenemos que plantear esa exigencia de la izquierda en términos de políticas públicas, no de planteamientos organizativos de si somos, no somos, tú eres más o tú eres menos.

P. ¿Cuidó Sumar esos diferentes perfiles? ¿Presentó las mejores listas entre todas las posibles?

R. Eso es volver a hablar desde dentro, desde el ombligo de los partidos. Nos olvidamos, y creo



Mónica García en su despacho en diciembre. ALVARO GARCÍA

que eso es lo que no ha entendido el electorado, de hablar hacia afuera. Las listas son un instrumento para llevar a cabo un programa. Y cuando nos centramos en las siglas y los candidatos perdemos el pie con lo que tenemos que hacer: hablar a la gente. Ahora tenemos la oportunidad de recuperar el paso, cada uno desde su organización y autonomía, pero con voluntad de entendernos.

P. ¿Ese ha sido el problema del desinfle de Sumar, centrarse más en las personas que en las ideas?

R. Cada organización tendrá que hacer su reflexión. Desde Más Madrid siempre hemos ofrecido generosidad y una receta que funciona: arraigo territorial, llevar años en los centros de salud, en las residencias de mayores, en los

"Es de admirar que Yolanda Díaz asuma responsabilidades tras las elecciones"

"Es el momento de trascender el pasado y los corsés que nos autoimponemos" colegios... El espacio progresista es una molécula con muchos átomos, pero con unos enlaces fuertes, los que han impedido que nos gobiernen Feijóo y Abascal.

P. Apenas un 29,9% conocía a la cabeza de lista de Sumar a las europeas en la recta final de la campaña. ¿Qué porcentaje de la crisis del movimiento es falta de tiempo y qué porcentaje falta de acierto?

R. La consecución de citas electorales y los tiempos no han ayudado. Ahora se abre una nueva etapa en la que las organizaciones con arraigo tenemos que asumir el protagonismo, añadido al movimiento Sumar.

P. ¿Ve posible hacer las paces con Podemos, el frente amplio?

R. Se puede hablar con todo el mundo, pero es el momento de hablar de políticas. Demostrar al electorado que esto no va de ombligos, sino de arraigo, de política real. Trascender el pasado y los corsés que nos autoimponemos desde la izquierda.

P. ¿Y ve a Yolanda Díaz de candidata en las siguientes generales?

R. Ahora toca hablar del Gobierno. Una de las cosas que ha dicho Yolanda es que da un paso al lado para centrarse en lo que mejor se le da: ser la mejor ministra de Trabajo y vicepresidenta.

**ESPAÑA** EL PAÍS, VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

## El Congreso deja solo a Vox contra la regularización especial de migrantes

La portavoz ultra afirma que entre los extranjeros que llegan a España apenas hay mujeres o refugiados

#### JAVIER CASQUEIRO Madrid

El pleno del Congreso rechazó ayer de manera muy mayoritaria, con 315 votos en contra frente a los 33 de Vox a favor, la enmienda a la totalidad de la formación ultra para impedir que siguiera avanzando la Proposición de Ley aprobada por la Cámara baja en abril para una regularización extraordinaria para más de 500.000 personas en España. Vox se quedó solo en la votación v en el debate, donde recibió fuertes críticas a sus posiciones negacionistas sobre los problemas de la inmigración y los migrantes de todos los partidos de la coalición en el Gobierno, PSOE y Sumar, y de sus socios, pero también del PP. La portavoz popular, Sofía Acedo, rechazó que al aprobar la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular se hubiera dado pie a "ninguna regularización masiva, sin condiciones y sin exigencias", como les acusó Vox, e instó con dureza a esa formación a dejar de "mentir" y de "subestimar a sus votantes".

La portavoz de Vox en el debate, Rocío de Meer, puso en cuestión en su defensa de la enmienda de devolución de la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a los extranjeros que

viven y trabajan en España de forma clandestina aprobada en abril por la Cámara baja que esas 500.000 personas suponen "la población de Ávila, Segovia, Valladolid, Soria y Zamora juntas, no son cuatro refugiados". Luego afirmó que entre esos inmigrantes "no vienen mujeres violadas", sino hombres y que "en su mayoría no son refugiados". Y también rebatió que vengan de países en conflicto: "¿Qué guerra hay en Mauritania? ¿Qué guerra hay en Marruecos? ¿Qué guerra hay en Argelia? No huyen de ninguna guerra, señorías".

La diputada de Vox tachó como "teorías de puertas abiertas" las posiciones de los que defendieron de nuevo la oportunidad de esa norma, en consonancia además con el pacto de inmigración alcanzado en la Unión Europea y que han suscrito los grandes partidos españoles, entre ellos PSOE y PP. De Meer rebatió así esas tesis: "¿Vienen cuatro que huyen de la guerra? No hacemos más que ver informes del Banco de España, la AIREF, el plan 2050, la nueva ministra de Migraciones, el ex ministro (José Luis) Escrivá diciendo que en los próximos años iban a ser siete millones y Elma Saiz (la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) ha dicho que 250.000 al año. Y el Banco de España ha dicho 24 millones en los próximos años, jes la mitad de la población española!".

La parlamentaria ultra negó que entre los inmigrantes que llegan a España vengan refugiados, "pues en su mayoría quienes entran de forma ilegal no son muje-



Rocío de Meer, de Vox, ayer en el Congreso. FERNANDO VILLAR (EFE)

res, sino hombres que no huyen de ninguna guerra, ya que muy poquitos vienen refugiados". De Meer indicó que en su opinión España "no tiene que respetar sus costumbres", en alusión a prácticas como la mutilación genital femenina o los matrimonios forzosos, que están prohibidas en todos los países de la Unión Europea.

Vox proponía en su enmienda de devolución de la ILP la retirada de nacionalidad a los delin-



Cogen una iniciativa, la retuercen, le añaden taza y media de bulos y el toque justo de racismo"

Portavoz del PSOE, a Vox

Elisa Garrido

cuentes, su expulsión inmediata y la prohibición de regularizaciones masivas. El pleno del Congreso votó y el marcador registró a favor solo los 33 votos de Vox. Los 315 restantes no solo votaron en contra, incluido el PP, sino que sus portavoces fueron especialmente críticos con Vox. La mayoría de los diputados de los partidos en el Gobierno y sus socios, tanto del PSOE, Sumar, ERC, PNV, BNG v Podemos, rechazaron frontalmente esta propuesta entre acusaciones de xenofobia. racismo, islamofobia y promover el discurso de odio y atacaron las posiciones de De Meer como "peligrosas", "negacionistas" o "sucias" y "racistas".

La diputada del PSOE, Elisa Garrido Jiménez, tildó la enmienda de Vox de "cóctel peligroso". Y aprovechó para reprochar este tipo de actuaciones de esa formación: "Cogen una iniciativa legislativa popular respetable, la menosprecian, la retuercen, le añaden taza y media de bulos, una taza de manipulación, un buen chorrotón de miedo, el toque justo de racismo y unas gotitas de inconstitucionalidad, que nunca les viene mal".

El PP se englobó en la mayoría que vetó la proposición de Vox pero, eso sí, cuestionó la "hipocresía" del PSOE al usar la inmigración como "un instrumento para comprar la investidura" en un proceso de "cambio fácil" con Junts para que "estos puedan expulsar a los extranjeros de Cataluña, (...) especialmente a los que hablan español, que son los que les molestan en su política de imposición lingüística". Los populares anunciaron que presentarán en el futuro una enmienda a esa misma proposición ya en la comisión que estudie esa ponencia para que no puedan acogerse a esa regularización los inmigrantes que "cometan delitos, sean reincidentes o tengan orden de expulsión".

## La Junta de Andalucía congela su ley de memoria democrática

EVA SAIZ Sevilla

15 de marzo de 2017. El PP y Ciudadanos se abstienen en la votación de la ley andaluza de memoria democrática, una norma que sale adelante sin ninguna oposición. 18 de enero de 2019. El popular Juan Manuel Moreno toma posesión como presidente de la Junta de Andalucía gracias al pacto de investidura firmado con Cs y Vox en el que se comprometía a sustituir la ley de memoria y "promover" otra de concordia. Durante su primera legislatura, el dirigente del PP consiguió sortear

la presión de la ultraderecha para cumplir con su acuerdo, alegando que quería para la nueva ley el mismo grado de consenso que tuvo la anterior, algo inviable en un Parlamento en el que estaba el PSOE y Adelante Andalucía. Con la mayoría absoluta nada ha cambiado. Pero ese adverbio circunscribe su negatividad no solo al mantenimiento de la ley del 17, sino a su nulo desarrollo reglamentario y parálisis en su aplicación, tal y como han denunciado las asociaciones memorialistas y la oposición de izquierdas. Una indiferencia que hoy, 14 de junio, declarado en Andalucía como Día

de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, es más evidente porque el Gobierno andaluz no lo va a conmemorar de manera oficial.

"El no desarrollo de la ley es como si se hubiera derogado", afirma Antonio Manuel Mateos. portavoz de la Federación Andaluza de Memoria Democrática. "Se trata de una derogación política, no parlamentaria, pero sí real y eso es más doloroso porque aparentemente sigue existiendo, pero en la práctica está paralizada y también las expectativas de mucha gente, muchas víctimas", abunda Luis Naranjo, presidente

del Foro por la Memoria Histórica. "El PP está siendo más inteligente en Andalucía que en otras comunidades que sí han eliminado las leyes de memoria, pero en la práctica nos está negando los derechos reconocidos por Naciones Unidas a las víctimas y a los familiares", añade.

En estos seis años de Gobierno del PP tampoco se ha avanzado apenas en el reconocimiento de nuevos lugares de memoria. Hace unas semanas el PP y Vox impidieron en el Parlamento reconocer como lugar de memoria Pico Reja, la mayor fosa común de Andalucía, con 1.786 cuerpos. Andalucía es la comunidad con más fosas, 900, y donde la represión fue más dura, alcanzando las 49.737 víctimas, de acuerdo con la actualización del mapa de fosas realizado por la Junta de Andalucía, a partir de un informe encargado en 2021.

Que el cumplimiento de la ley dependa del partido que gobierna es lo que más indigna a Paqui Maqueda, presidenta del Foro por la Memoria, y quien puso voz a las víctimas en la madrugada en la que los restos de Queipo de Llano salieron de la basílica de La Macarena. El Ayuntamiento de Sevilla no ha destinado ni un euro a las políticas de memoria en sus Presupuestos de 2024. Su alcalde, el popular José Luis Sanz, tildó esa partida de "despilfarro". Maqueda censura que se haya eliminado la Oficina de la Memoria o la paralización del Centro de la Memoria Histórica de Sevilla y llama la atención sobre las tareas pendientes que quedan en la ciudad como la eliminación de símbolos franquistas. "Hay un abandono de las víctimas y de las entidades de memoria, que no vamos a consentir", advierte.

# La Guardia Civil culmina una operación contra los amos de la cocaína europea

El instituto armado desmantela tras cuatro años de colaboración policial una narcotrama de cuatro clanes de los Balcanes

#### Ó. LÓPEZ-FONSECA / J. VIÚDEZ Madrid

Cuatro años de colaboración policial internacional para asestar un importante golpe a un narcotráfico que no sabe de fronteras. La Guardia Civil ha culminado esta semana una macrooperación coordinada con policías de otros siete países que, con sucesivas actuaciones, ha permitido desmantelar una gran "sucursal" del cartel de los Balcanes, a cuyos cabecillas se considera los nuevos amos del narcotráfico en Europa. Este peligroso y violento grupo mueve hasta el 50% de la cocaína que entra en el viejo continente, según detalló Tomislaw Stamuk, jefe de la unidad de control de drogas de la Policía Nacional de Croacia.

Desde 2020, en este operativo han sido interceptadas ocho toneladas de cocaína en Bélgica, Países Bajos, Aruba y España, y otras tres de hachís en Brasil. También ha habido más de 40 detenidos, los cuatro últimos anteayer en Málaga y Canarias. Entre los arrestados figuran, además, tres presuntos delincuentes catalogados como HVT [siglas de inglés de "objetivos de alto valor"], referidas a los más buscados, todos ellos de nacionalidad croata. La Audiencia Nacional también ha emitido órdenes internacionales de detención contra otras 18 personas implicadas y que se encuentran en paradero desconocido. Entre ellas, el jefe del clan Kavac, una de las principales organizaciones implicadas. En los cerca de 90 re-



La policía turca trasladaba a uno de los presuntos cabecillas de la trama de narcotráfico, en Estambul en noviembre, en una imagen facilitada por la Guardia Civil.

gistros se han intervenido además seis millones de euros en efectivo, y se han bloqueado bienes por valor de decenas de millones de euros.

La red era dirigida en parte desde Turquía y Dubái, países donde se ocultaban los tres principales capos detenidos. Uno de ellos era Kristijan Palic, detenido en noviembre en Turquía y catalogado como broker, que en la jerga policial es la persona que se encarga de coordinar a las diferentes organizaciones que participaban en la introducción de los alijos en Europa. Palic era el contacto con el Primeiro Comando da Capital (PCC), la principal estructura criminal brasileña y responsable de facilitar la cocaína a la sucursal del clan ahora desmantelada. También fue detenido entonces en Turquía Nenad Petrak, cabecilla de uno de los clanes implicados. El tercer arrestado de "alto valor" es Mario Krezic, que cayó en Dubái, desde donde controlaba la infraestructura en Sierra Leona y Costa de Marfil utilizada para almacenar la droga procedente de Sudamérica antes de que diera el salto a Europa a través de embarcaciones.

La trama había ocupado presuntamente el hueco dejado por los seis señores de la droga detenidos en Dubái en noviembre de 2022 en otra operación de la Guardia Civil.

La desencriptación de las comunicaciones de los principales implicados ha sido clave en el éxito del operativo que ha golpeado a cuatro clanes del cartel de los Balcanes. "En esta ocasión no solo se ha producido la detención de los eslabones más bajos de la cadena, sino que también han sido arrestados los líderes de las estructuEl grupo movía hasta el 50% de la sustancia que entraba en el Viejo Continente

La red era dirigida en parte desde Turquía y Dubái, donde se ocultaban los capos

ras de los diferentes clanes", destacó ayer el teniente coronel Óscar Esteban en una conferencia de prensa en la que también participaron representantes de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado de Europol y de los cuerpos policiales de Croacia, Turquía y Brasil. En esa organización, Esteban situó a los clanes de los Balcanes, que hacían de inversores para adquirir en origen la droga; los organizadores de la logística o brokers, que se encontraban en Turquía o Dubái, y los responsables del transporte, entre los que se encuentran los detenidos en España, además de los distribuidores finales, que han sido detenidos en operaciones desarrolladas en Croacia, Alemania o Serbia.

La bautizada en España como Operación Adriática se inició en España en 2020, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptara en aguas de Canarias un velero con bandera croata cuando transportaba una tonelada de cocaína a través la que entonces era una novedosa ruta que pasaba por África Occidental. A partir de ese momento, el instituto armado inició una colaboración con las policías de Bélgica, Brasil, Croacia, Alemania, Italia, Serbia, Turquía y Dubái que se tradujo desde entonces en sucesivos golpes policiales, entre ellos la aprehensión el 5 de agosto de un segundo alijo cerca de las islas Canarias, este de 700 kilos de cocaína, a bordo de otro velero en el que cayeron dos miembros de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa que colaboraba con la estructura ahora desmantelada.

Solo tres meses antes, las policías serbia y holandesa golpeaban de manera conjunta a estos clanes y detenían a 13 presuntos integrantes del mismo. También se incautaron de gran cantidad de armas, entre las que había dos rifles de francotirador, tres armas automáticas, silenciadores, detonadores y explosivos plásticos. El pasado octubre, también dentro de esta operación, agentes croatas, alemanes, españoles y turcos detuvieron a 21 personas en Croacia y Alemania. Un mes después caían en Estambul, Palic y Petrak.

## Detenida por narcotráfico el rostro de la integración en Ripoll tras el 17-A

REBECA CARRANCO Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes a Ouafae Marsi, una mujer de 37 años, acusada de pertenecer a una importante organización criminal dedicada al tráfico de hachís. Los agentes hallaron 1.300 kilos de esta droga en una casa alquilada por Marsi en Moià (Barcelona), según avanzó la Cadena SER y confirmaron fuentes policiales a este diario. Marsi es conocida por su papel después de los

atentados terroristas del 17-A en La Rambla y Cambrils. En varias entrevistas en medios de comunicación, aseguró que conoció a los terroristas cuando llegaron a Ripoll (Gerona), de pequeños, y que era allegada de sus familias, y se erigió en una defensora de la integración en la localidad. Marsi ha regresado a la primera línea mediática después de la llegada de la alcaldesa ultra Sílvia Orriols a Ripoll, crítica con las políticas de Aliança Catalana. Precisamente, la regidora ripollense escribió ayer un

En una casa alquilada por ella se hallaron 1.300 kilos de hachís y armas de fuego

En la operación fueron arrestadas una treintena de personas tuit sobre la detención de Marsi en el que señalaba: "La historia pone a cada uno en su lugar".

Marsi es una de las 30 personas detenidas en el macro operativo de la policía catalana contra una de las organizaciones contra el tráfico de drogas más potentes de los últimos años en Cataluña, según fuentes policiales. Los agentes irrumpieron a primera hora del martes en 11 domicilios de Manlleu, Torelló, Sant Hipòlit de Voltregà, Roses, Tàrrega y Puiggròs. En febrero, los investigadores encontraron después del aviso de un vecino los 1.300 kilos de hachís y armas en el domicilio alquilado por la mujer. En su interior, también había armas. Ya entonces, ella se desentendió de la droga, y continuó en libertad, e incluso concedió una entrevista para hablar de la situación en Ripoll desde que gobierna Orriols.

En el curso de la investigación, los agentes la implican en la organización criminal que consideran que está detrás del cargamento de droga hallado en el domicilio. Las detenciones del martes son el último paso de una investigación que se ha alargado meses, en los que los agentes han ido interviniendo diversos alijos. Fuentes policiales implican a algunos de los integrantes del grupo con otra gran aprehensión, la semana pasada, de 8.400 kilos a dos narcolanchas, en la zona del Maresme. Estaba previsto que los detenidos pasaran ayer a disposición del juzgado de la Bisbal (Girona) que ha instruido el caso.

## El juez propone juzgar a Granados por amaños en obras del metro de Madrid

El juez García-Castellón atribuye al exconsejero del PP prevaricación, cohecho y malversación en una pieza de la trama Púnica

#### Ó. L.-F. Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha propuesto sentar en el banquillo de los acusados a Francisco Granados, exconsejero de Esperanza Aguirre y ex secretario general del PP de Madrid, por su presunta implicación en el amaño de adjudicaciones en varias obras del metro y de suelo público para construir viviendas. El magistrado considera que el antiguo dirigente del PP madrileño, condenado ya en firme a dos años de cárcel por otra

pieza de esta macrocausa de corrupción, aprovechó que, entre 2003 y 2011, ocupó primero la Consejería de Transportes y, posteriormente, la de Presidencia, Justicia e Interior, para beneficiar a empresarios de su entorno, que posteriormente le entregaron millonarias comisiones ilegales en dinero en efectivo y regalos.

Además de a Granados, el juez plantea juzgar a otras 42 personas, entre ellas a su esposa, Nieves Alarcón, y a los empresarios Javier López Madrid y David Marjaliza. El testimonio de este último, convertido en el primer gran arrepentido de la corrupción española, permitió ahondar en la investigación de la trama de corrupción. Para otras cuatro personas investigadas, entre ellas el también empresario José Luis Ulibarri, el magistrado ordena el sobreseimiento de la causa.

El juez concluye que Granados aprovechó su nombramiento como consejero de Transpor-



Francisco Granados, en 2018 en la Audiencia Nacional. ÁLVARO GARCÍA

tes del Gobierno madrileño en noviembre de 2003 para "enriquecerse" al pasar a estar bajo su gestión el Plan de Ampliación del Metro de Madrid que iba a abarcar hasta 2007. El magistrado destaca que Granados supuestamente se concertó con otro de los investigados, el entonces consejero delegado de la empresa pública Mintra, Jesús Miguel Trabada, "a fin de lucrarse en algunas adjudicaciones de contratos". La resolución judicial detalla que "la estrategia [de Granados y el directivo de Mintra] necesitaba de la participación de técnicos, personas encargadas de firmar en los expedientes y supervisar el cumplimiento de cada contrato convenido", para lo cual colocaron en la direcciones claves de la empresa pública a tres funcionarios de su confianza, que también están encausados. En el amaño jugó un papel clave Marjaliza, que posteriormente detallaría ante el juez que llegó a repartirse 3,6 millones de euros en comisiones ilegales con Granados y otro de los principales implicados, López Madrid.

García-Castellón destaca que Granados duró poco más de un

año al frente de la Consejería de Transportes después de que la entonces presidenta Aguirre le cesara por "las críticas de sectores empresariales y políticos en el seno de la Comunidad de Madrid, por el protagonismo que estaban tomando las empresas referidas del círculo de los investigados Francisco Granados y David Marjaliza" en las obras del metro madrileño. Sin embargo, el dirigente del PP madrileño pasó a partir de ese momento a ocupar la Consejería de Presidencia del Ejecutivo regional y, con ello, el control de otra empresa pública, Arpegio, gestora del suelo público de la Comunidad. A través de ella, pasó a controlar los consorcios urbanísticos, así como la adjudicación de los Fondos Prisma, con 3.000 millones de euros de presupuesto.

El juez destaca que Arpegio también fue utilizada por el exdirigente popular madrileño para agasajar a familiares y amigos. El auto también detalla los regalos que Granados "disfrutó de manera continuada durante casi una década" y que incluyeron un piso en Barcelona, billetes de avión, estancias en hoteles de lujo, un crucero, el disfrute de un yate o un chalé en Marbella. Como parte de estos regalos, el juez incluye los 922.000 euros en efectivo que la Guardia Civil localizó en un maletín oculto en un altillo de la casa de los suegros de Granados, y cuva presencia estos intentaron atribuir a "fontaneros" y trabajadores "de Ikea" que lo habían dejado allí.

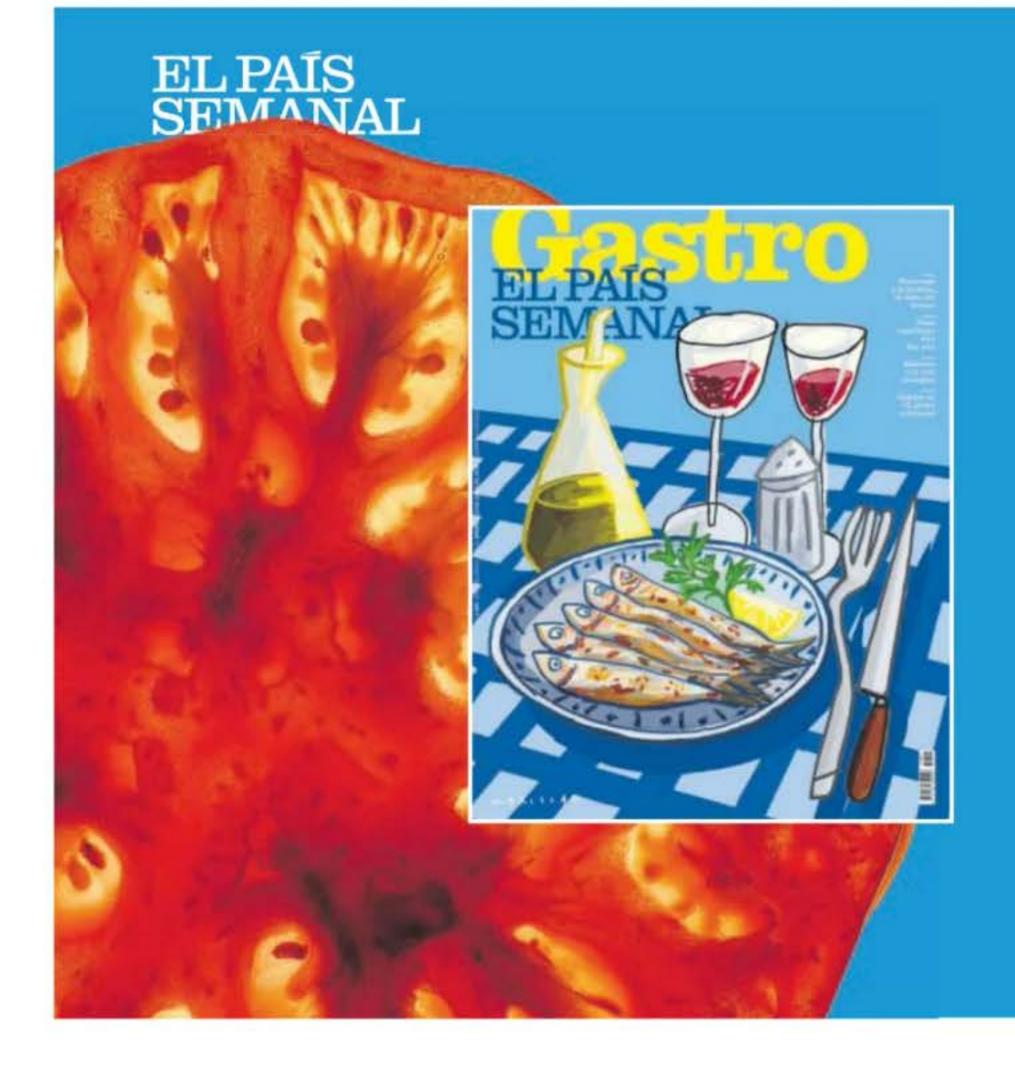

## Comerse el verano

Desde los espetos de sardinas hasta sorprendentes recetas de café frío, pasando por los secretos de la verdadera pizza napolitana, el verano más sabroso. Y una guía con 52 pistas para degustar España.

Consíguelo gratis este domingo con EL PAÍS.



EL PAÍS SEMANAL | EL PAÍS 24 COMUNIDADES EL PAÍS, VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

# Un alga invasora amenaza el turismo y la pesca en el sur de España

Se llama 'Rugulopteryx okamurae' y su retirada de las playas comienza a ser un gasto extra difícil de asumir para los ayuntamientos de Málaga y Cádiz

#### NACHO SÁNCHEZ Málaga

Su capacidad para sobrevivir es portentosa. Habita adherida al fondo rocoso, pero también es capaz de hacerlo en suspensión, flotando a la deriva. Se puede reproducir por esporas y también por esquejes que pueden generar, cada uno, cientos de nuevos individuos. Su multiplicación parece infinita si se tiene en cuenta que en apenas un metro cuadrado puede haber miles de ellas. El alga marina Rugulopterix okamurae, original de Asia, llegó a Ceuta en 2015 en las aguas de lastre de algún barco. Tardó solo un año en cruzar el estrecho de Gibraltar. Con la ayuda del cambio climático, en menos de una década ha arrasado el fondo marino de buena parte de la costa de Cádiz, reduciendo la biodiversidad, golpeando a la pesca comercial y causando problemas al turismo. La Costa del Sol occidental es su nueva víctima. "El impacto es total", subraya María Altamirano, catedrática de Botánica de la Universidad de Málaga. "Es como cuando un incendio arrasa un parque natural, pero como esto no se ve, apenas se actúa", explica.

Andalucía es la región más afectada del país, pero su presencia empieza ya a convertirse en un problema para diferentes costas tan variadas como Alicante, Almería, Canarias, Murcia o Bilbao. La flota pesquera anda desesperada y los ayuntamientos se dejan el presupuesto en eliminar las arribazones que llegan a sus playas, que generan miles de toneladas de residuos. Las cifras hablan solas. Solo en Estepona se han retirado más de 18.000 toneladas desde 2020, según los datos del Consistorio, que gasta un millón de euros cada año en estos trabajos. En Casares, con apenas 2,2 kilómetros de playa, el pasado abril se retiraron 460 toneladas de algas debido al intenso viento de poniente. Su delegada de Playas, Noelia Rodríguez, asegura que sacarlas supone un "esfuerzo extraordinario" tanto de personal como de gasto. Y es algo que ocurre casi a diario, desde Conil hasta casi la ciudad de Málaga, más de 200 kilómetros de costa. Y bajo el mar la especie ya coloniza áreas protegidas como Cabo de Gata, en Almería.

Las investigadoras Sandra Mogollón, Mariana Zilio, Eva Buitrago, Ángeles Caraballo y Rocío Yñiguez han calculado que la Rugulopterix okamurae causa 3,3 millones de euros de pérdidas a un municipio como Tarifa (que no llega a los 20.000 habitantes y donde en 2020 se retiraron 2.300



Una excavadora limpia una playa de algas, en una imagen del Ayuntamiento de Casares (Málaga).

toneladas de algas), según las conclusiones de su estudio El impacto económico de Rugulopteryx okamurae. "Sobre todo en la pesca", afirman las científicas, que destacan que su modelo se podría aplicar —con modificaciones— a otros territorios para contabilizar el impacto global de los sectores pesquero o turístico.

La catedrática María Altamirano, vicepresidenta de la Sociedad Española de Ficología, aclara que "no hay ni un solo funcionario que haya dejado de comer por culpa del alga: donde hay que poner el foco es en el sector pesquero", destaca quien cree que ante la imposibilidad de actuar donde el alga está ya asentada, hay que implementar "ya" medidas para prevenir que siga distribuyéndose en otros lugares. El Ministerio para la Transición Ecológica - que incluyó a la especie en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras a finales de 2020— puso en marcha en 2022 una estrategia de control, pero no ha tenido demasiado éxito.

Mientras el turismo todavía mira de reojo, la flota pesquera lleva años dentro de un túnel del que no sabe bien cómo salir. "La especie ha cubierto todas las zonas de hasta 50 metros de profundidad con luz solar en nuestra costa. La transformación del ecosistema ha sido bestial", sostiene Nicolás Fernández, gerente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz. El portavoz relata que el erizo ha desaparecido de Tarifa, como el pulpo de todo el entorno del cabo de Trafalgar: donde antes se capturaban 1.000 toneladas anuales ahora apenas quedan ejemplares. Hay más datos escalofriantes. De las 800 toneladas de pez sable que se capturaban en 2015 se pasó a 600 kilos en 2019, reducción similar a

El dato

42

euros pagan por cada tonelada de algas los ayuntamientos que depositan en el centro ambiental de Casares. Con estos restos se hará compost, lo que permitirá venderlo y recuperar algo del dinero gastado en su recogida en las playas. las de especies como el voraz. La flota compite en un caladero cada vez más pequeño y esquilmado porque en el resto de la costa pescan algas en vez de peces. Luego pasan semanas enteras limpiando las redes. O las tienen que tirar y gastar 3.000 euros en comprar nuevos aparejos. Por eso, muchas embarcaciones acaban en el desguace. No rentan. La Junta de Andalucía ha ofrecido ayudas puntuales, pero la flota pide más recursos de investigación, instrucciones claras sobre cómo actuar o que les permitan modificar su actividad. Quieren dirigirla a la pesca del atún, especie que aseguran se ha recuperado "enormemente" e incluso "ya tiene una comunidad residente en el Estrecho".

#### Miles de toneladas al año

"Es un disparate. Un auténtico desastre", insiste Daniel Gómez, concejal de Playas de Mijas, localidad malagueña donde solo el año pasado retiraron más de 4.000 toneladas de esta especie invasora de sus 14 kilómetros de costa. Gómez afirma que su descomposición genera malos olores y atrae piojos marinos, pero que el turismo todavía no se ve afectado "porque se realiza un enorme esfuerzo para mantener todo limpio". "Un día limpias y a la mañana siguiente vuelve a estar todo inundado. Y lo peor es que esto ha llegado para quedarse", subraya el edil. Los operarios de Marbella, por ejemplo, arrancan sus jornadas a las cinco de la madrugada con un arsenal de maquinaria con el objetivo de dejar las playas limpias cada día. Las más afectadas son las de San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía, Fontanilla y Cabopino, donde eliminar las arribazones -un millar de toneladas de media anual-ha supuesto ya más de tres millones de euros de gasto, según fuentes municipales.

A veces hay tantas que es imposible quitar todos los restos orgánicos, lo que para el Ayuntamiento "puede generar una mala imagen de las playas, tanto para vecinos como para turistas, y puede suponer también un problema para los servicios de playas como hamacas o chiringuitos". A municipios como Benalmádena, Torremolinos o Málaga solo llegan algunas pequeñas arribazones de manera puntual, pero todo hace indicar que pronto también deberán acostumbrarse a ellas. También a incorporar a sus presupuestos anuales la limpieza de playas por culpa de esta especie invasora, así como el gasto que supone su traslado a los centros de tratamiento.

Desde marzo la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol se ha hecho cargo de su transporte hasta el Centro Ambiental de Casares, reduciendo el alto gasto municipal: deben pagar 42 euros por cada tonelada. Hasta ahora allí se trataba como cualquier otro residuo sólido urbano pero ahora se manejará como residuo de poda sucio. Ello permitirá elaborar compost, venderlo y recuperar algo de dinero. COMUNIDADES 25



María, a la entrada de su vivienda en Cádiz en mayo. PACO PUENTES

El club de fútbol compra la vivienda de una octogenaria que iba a ser desahuciada por impagar el alquiler

## El Cádiz sale al rescate del piso de la señora María

JESÚS A. CAÑAS Cádiz

María Muñoz, la anciana de 88 años que iba a ser desahuciada de su casa de alquiler en Cádiz al no poder adquirirla, recibió ayer una visita que cambió su sino. "Mi madre preguntó quién venía y le contesté que eran los Reyes Magos", rememora su hija Eva Orihuela, muy emocionada. Resultó que eran el presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, acompañado de su vicepresidente y del gerente de la fundación del equipo, con un regalo bajo el brazo. Venían a anunciar a Muñoz que la entidad está en trámite de adquirir el piso, ubicado en El Pópulo, con la intención de mantenerle la renta y evitar un desahucio que ha desatado la indignación entre los vecinos del barrio más antiguo de la ciudad, asediado por los alquileres turísticos.

La mujer seguirá pagando "de por vida" los 97 euros por el bajo interior en la calle del Mesón en el que lleva residiendo desde hace 57 años, según confirmó Orihuela y adelantó el medio local Cádizdirecto. Para ello, la fundación del Cádiz C.F. ya ha dado la fianza para atar una compraventa que se materializará en los próximos días, según confirman desde el club, que han preferido no hacer más declaraciones. "El protagonismo no queremos que sea nuestro", matizaron fuentes del equipo. Los 10 actuales pro"¿Pero, entonces ya no me tengo que ir de aquí?", preguntaba la anciana

El juzgado había fijado el lanzamiento para el miércoles 26 de junio

pietarios —herederos del alcalde durante el franquismo, Emilio Beltrami— tenían la vivienda a la venta por 147.000 euros y la cifra final de la compra ronda esa cantidad, según Orihuela.

La anciana ha evitado el desahucio a apenas 14 días de que se ejecutase. Muñoz, que cobra una pensión de 1.180 euros, se vio en esa tesitura después de que hace ocho años muriese su marido y, por desconocimiento, no subrogó el contrato de renta antigua que estaba a nombre de su esposo. A los tres meses, los propietarios le ofrecieron rubricar un nuevo documento en el que se mantenía el precio bajo, pero ya se circunscribía al marco legal del momento.

#### Frágil salud

Los arrendadores empezaron a vender los 12 pisos que componen la finca de la calle del Mesón, 9 -- un inmueble histórico ubicado junto al Teatro Romano de Cádiz- a nuevos propietarios que decidieron dedicarlos a alquiler turístico. Hasta que llegó el turno de Muñoz. Tras no poderse marchar, incapaz de encontrar una renta asumible para poderla pagar con su pensión o la ayuda de sus hijas, el caso acabó judicializado. Una sentencia de diciembre de 2022 dio la razón a los Beltrami y un aplazamiento del desahucio por vulnerabilidad -la anciana sufre una frágil salud-dieron algo de oxigeno a Muñoz y los suyos, pero el lanzamiento del miércoles 26 de junio parecía ser el definitivo.

Fue el miércoles cuando el propio Mata, junto a Vizcaíno, y el vicepresidente del equipo, Rafael Contreras, fueron a casa de Muñoz, según el relato de su hija. "No vieron ni la casa. Vinieron súper humildes, no querían medios. Venían a lo que venían, a dejar a mi madre en su casa. Vizcaíno le dijo a mi madre: 'María, tú ya eres la dueña y señora de esta casa, que no te vaya a vacilar nadie", añade Orihuela. La hija asegura que su madre está "muy feliz". Durante la visita de los directivos del Cádiz, apenas podía creerse que no iba a tener que marcharse del inmueble. "Lo único que decía es ¿pero entonces ya no me tengo que ir de aquí? ¿Puedo dejar mis cosas?", añade Orihuela, sobre la reacción de la anciana, que ha vivido estas semanas con una gran tensión.

# El Arzobispado de Barcelona echa a 11 indigentes que vivían en una parroquia

ALFONSO L. CONGOSTRINA Barcelona

El Arzobispado de Barcelona desahució el 31 de mayo a 11 indigentes que vivían en tiendas de campaña y barracas de madera y cartón instaladas en los porches de la iglesia del Patriarca Abraham, en el acomodado barrio de la Vila Olímpica, en un asentamiento que se originó pocos meses antes de la pandemia y que acabó rodeando toda la parroquia.

Aquel día, según fuentes que presenciaron el desalojo, se presentaron dos coches patrulla de los Mossos y una comitiva judicial para alertar a los sintecho de que tenían 24 horas para abandonar el lugar. El desahucio se cumplió sin incidentes y el arzobispado ya tenía preparadas unas rejas a medida, que unos operarios colocaron en las arcadas de la parroquia para impedir que los sintecho vuelvan a colocarse.

La historia del asentamiento comenzó cuando Carlos, el primero que se instaló, colocó su tienda de campaña. Responsables del arzobispado le advirtieron de que no podría perpetuar su estancia allí. Llegó la pandemia, cerraron incluso las iglesias y cuando

se reabrió, en las arcadas se habían instalado Carlos y una pareja de vagabundos con un perro. El poblado fue aumentando y el arzobispado pidió ayuda al Ayuntamiento de Ada Colau que, según fuentes cercanas al caso, envió a mediadores e intentó actuar sin que se produjera ningún cambio. Las arcadas de la iglesia comenzaron a llenarse de muebles, las barracas se fueron sofisticando y el poblado creció.

La gota colmó el vaso un sábado en que los niños y monitores de un campamento de la parroquia tuvieron un pequeño enfrentamiento con uno de los sintecho. El arzobispado diseñó entonces un plan para echar a los vagabundos utilizando lo que las entidades que trabajan con indigentes muchas de ellas, de la propia iglesia- denominan "arquitectura hostil": colocación de elementos para impedir que las personas sin hogar se instalen en el lugar. Propusieron al Consistorio un enrejado pero el Ayuntamiento alegó que así se incumplía la ordenanza de usos del paisaje urbano y sugirió que, en todo caso, se colocaran cristales. Nunca se instalaron. Paralelamente, el clero acudió a los tribunales e interpuso una demanda de desahucio para expulsar a los acampados. Esa orden se ejecutó el 31 de mayo.

"Días antes del desalojo ya habían avisado a Carlos y a otros sintecho históricos de lo que iba a pasar", aseguraba ayer un vecino que, como el resto, pidió el anonimato. Cuando llegaron los Mossos, había 11 personas en el asentamiento. Los servicios sociales del Ayuntamiento comprobaron que seis de ellos estaban vinculados al Servicio de Atención Social al Sinhogarismo en el Espacio Público (Sassep). Según el Consistorio, se les atendió y a los otros cinco "se les asesoró".

El arzobispado, a preguntas de EL PAÍS, dice que el desalojo se hizo de "manera pacífica" y destaca que las personas que vivían en las arcadas lo hacían en "condiciones infrahumanas".

Nada más desalojar a los sintecho y limpiar la zona, unos operarios colocaron las verjas que sí han sido aceptadas por el Consistorio de Jaume Collboni. EL PAÍS ha intentado localizar, sin éxito, a los 11 indigentes que han perdido las barracas en las que vivían, algunos, desde 2020.



La sala de atención presencial de la declaración de la renta en oficinas de la Agencia Tributaria en Madrid. FERNANDO ALVARADO (EFE)

# El Tribunal de la UE avala que los interinos públicos de larga duración sean fijos

La justicia europea sugiere que aunque estos trabajadores no se conviertan en funcionarios, su relación laboral con las Administraciones debe ser indefinida

RAQUEL PASCUAL NURIA MORCILLO Madrid

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) protagonizó ayer un nuevo capítulo en el problema legal surgido en España ante las decenas de miles de demandas que hay en los juzgados para que se conviertan en fijos los miles de empleados públicos que encadenan abusivamente contratos temporales. La justicia comunitaria volvió a ser contundente y, una vez más, insta a España a que haga indefinidos (en esta ocasión no usa el término "fijo") a los empleados públicos que han encadenado fraudulentamente contratos temporales para cubrir necesidades estructurales de las Administraciones.

Algunos de estos interinos están contratados en abuso de temporalidad hasta más de 30 años, como se produce en uno de los casos sobre los que se pronunció ayer la justicia comunitaria en respuesta a dos cuestiones prejudiciales presentadas por el juzgado contencioso 17 de Barcelona. Este último fallo era muy esperado porque concierne a los afectados por estos abusos de entre casi 800.000 trabajadores interinos, después de que en febrero la justicia europea se pronunciara en esta misma línea sobre 360.500 trabajadores encuadrados dentro del personal laboral temporal.

Así, el tribunal de Luxemburgo insiste en que "corresponde al juzgado (español) interpretar el derecho nacional", pero a la vez recuerda que, "ni la convocatoria de procesos selectivos (para estabilizar a los temporales) ni la compensación (indemnizaciones al término de la relación laboral) resultan adecuadas para prevenir o sancionar los abusos" de temporalidad en el sector público. De esta forma, el tribunal comunitario incide una vez más en que ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que viene otorgando la figura de "indefinido no fijo" a los trabajadores que encadenan durante años contratos temporales, ni los procesos de estabilización cumplen con los requisitos de la directiva europea en materia de empleo estable en las Administraciones.

Junto a este nuevo tirón de orejas, el TJUE sugiere su aval a la interpretación del citado juzgado catalán en las cuestiones prejudiciales presentadas, que considera que "constituiría una medida sancionadora conforme con el Acuerdo Marco (europeo) convertir los sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada objeto de los litigios en

una relación de empleo por tiempo indefinido en virtud de la cual las trabajadoras estuvieran sujetas a las mismas causas de cese y de despido que aquellas que rigen para los funcionarios de carrera sin, no obstante, adquirir la condición de funcionario de carrera. Según dicho juzgado, esta medida sancionadora no implicaría una interpretación del derecho nacional contraria a la ley", apunta el fallo europeo.

Fabián Valero, de Zeres Abogados, explica que el fallo "estaría reconociendo la conversión a
indefinidos de estos trabajadores
—considerando indefinido como
sinónimo de fijo, tal y como indica
la directiva comunitaria— y aunque no se les llame funcionarios,
estas personas sí se regirán por las
mismas causas de cese en su puesto que los funcionarios". Es decir,
que "solo podrán ser cesados por
cuestiones disciplinarias y no por
otros motivos", desarrolla.

En esta misma línea, Javier Araúz, de Araúz de Robles Abogados, asegura que la sentencia vuelve a poner de manifiesto que "ante la inexistencia de medidas sancionadoras para garantizar el cumplimiento de la Directiva 1999/70 en España, sólo cabe la transformación en fijo del personal temporal víctima de un abuso". Y añade que si dicha conver-

sión fuera contraria a las normas nacionales -como es el caso según la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se niega a hacer fijos a los empleados públicos que no hayan superado una oposición, tal y como exige la Constitución-"en base al principio de interpretación conforme, el TJUE apunta como solución sujetar al personal temporal víctima de un abuso a las mismas causas de cese y despido que las que rigen para los funcionarios de carrera, aunque sin adquirir esta condición de funcionario de carrera".

Según esto, Araúz concluye que la sentencia "es vinculante" y obliga a España a tres cuestiones: en primer lugar a paralizar los procesos selectivos para la estabilización de temporales, que el TJUE ha rechazado como sanción suficiente; en segundo lugar,

Escrivá espera a ver "cómo se sustancia" el caso para hacer "una reflexión adecuada"

El cese de estos trabajadores solo es posible por motivos disciplinarios a hacer fijos a todos los interinos en abuso de temporalidad que hayan accedido a su puesto a través de algún proceso de selección; y la tercera es que, solo si el interino no ha hecho ningún proceso de selección se le tendrá que hacer indefinido, aunque sin otorgarle la condición de funcionario de carrera.

#### Jurisprudencia

El TJUE insistió ayer en que la normativa europea "se opone a una jurisprudencia y a una normativa nacionales (españolas) que contemplan como medidas para sancionar el abuso de la temporalidad "el mantenimiento del empleado público afectado hasta la convocatoria y resolución de procesos selectivos por la Administración empleadora y la convocatoria de dichos procesos y el abono de una compensación económica con un doble límite máximo en favor únicamente del empleado público que no supere dichos procesos, cuando esas medidas no sean proporcionadas ni suficientemente efectivas y disuasorias para garantizar la plena eficacia de las normas europeas".

Respecto a este último punto, Valero, de Zeres Abogados, va más allá en su análisis y considera que la crítica del TJUE a una indemnización económica "con un doble límite máximo" (20 días por año trabajado y por un máximo de 12 mensualidades) cuando "estas medidas no sean proporcionadas ni suficientemente efectivas y disuasorias" en un contexto más general sobre las compensaciones en caso de despido, que podrían afectar incluso al sector privado. "Lo que dice de las indemnizaciones doblemente tasadas a efectos de la directiva comunitaria debe entenderse en un contexto general, ya que lo que está diciendo es que dicha compensación económica, precisamente por estar tasada de esa forma, solo repara el daño del cese, pero no todo el tiempo que la persona ha estado contratada de manera temporal de forma abusiva", indica Valero.

Por ello, este laboralista considera que, a tenor de esta sentencia, los empleados públicos afectados por estos abusos tendrán más argumentos para reclamar indemnizaciones por daños adicionales a la del cese en sus puestos. Es más y podrían solicitar dichas compensaciones aunque no hayan sido cesados, añade.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, señaló ayer en Sevilla que el Gobierno está pendiente de que se conozca el fallo "de la sentencia prejudicial que ha presentado el Tribunal Supremo, que en algún momento tendrá que unificar doctrina sobre estas situaciones". Así, indicó que el Gobierno está a la espera "de ver cómo termina de sustanciarse este asunto en el ámbito judicial para después hacer la reflexión adecuada de en qué medida nuestro marco de referencia tiene que adaptarse" y modificar la ley "o no", añadió

# Glovo, Uber y Cabify no garantizan el salario mínimo y no vigilan los riesgos laborales, según un estudio

Solo Just Eat logra buenos resultados en un informe de la Complutense y CC OO

#### EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO Madrid

Glovo no garantiza que sus trabajadores ganen al menos el salario mínimo, ni mucho menos una retribución justa después de gastos, ni mitiga los riesgos del trabajo, ni proporciona una red de seguridad social, ni condiciones contractuales claras, ni procedimientos adecuados para la toma de decisiones, ni un proceso administrativo equitativo, ni asegura la libertad de asociación y expresión de los trabajadores, ni promueve la gobernanza democrática, ni evita las clausulas abusivas. Como incumple en estas 10 variables, la empresa de reparto obtiene un cero sobre diez en el examen al que le ha sometido un grupo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid difundido ayer. Es la peor nota posible. El análisis también suspende las condiciones laborales de otras grandes plataformas que operan en España, como Uber y Cabify, que solo respetan dos de las diez variables analizadas. Retrata un panorama desolador respecto a las condiciones de trabajo en estas compañías. Just Eat es la única gran plataforma que aprueba, con siete puntos.

"Hay plataformas que cumplen y dan unas condiciones de trabajo aceptables a sus empleados, como Just Eat, y otras que no lo hacen", resume el coinvestigador principal, Arturo Lahera, que comparte el liderazgo del proyecto con el también profesor de la Complutense Alberto Riesco. Una de las fortalezas de la investigación es que se basa en un examen con estándares globales, los que impone el proyecto Fairwork. Es una idea impulsada y coordinada por el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, que consiste en evaluar las condiciones de trabajo en plataformas mediante 10 puntos específicos. Lahera y Riesco han hecho ese ejercicio en España adoptando los criterios de la universidad británica, apoyados por la financiación del sindicato CC OO. Han analizado siete plataformas, mediante entrevistas con las compañías y con empleados: las de reparto Just Eat, Glovo y La Pájara; las de transporte Cabify y Uber; la de limpieza MyPoppins; y la de mudanzas y montajes TaskRabbit.

Just Eat logra la segunda mejor valoración tras la La Pájara.



Un rider de Glovo en Sevilla en mayo. PACO PUENTES

La investigación se basa en estándares globales fijados por Oxford

Glovo no cumple ni una sola de las exigencias para asignar puntos Cumple siete de las diez exigencias de Fairwork, entre las que destaca el pago de retribuciones acorde al salario mínimo (SMI). El estudio subraya que las tablas salariales provienen de un acuerdo con los sindicatos. A la vez, Lahera y Riesco precisan que muchos de sus repartidores están empleados a tiempo parcial.

Just Eat también ha implantado una política de prevención de riesgos laborales, da cobertura de seguridad social a los empleados y les proporciona condiciones contractuales claras. El cumplimiento de la *ley rider* por parte de Just Eat implica, dice el estudio, "que sus condiciones de trabajo y empleo, siguiendo los criterios de evaluación de Fairwork, sean significativamente más garantistas y protectoras que las de otras plataformas". A la vez, como suele destacar la propia compañía, incurren en más costes operativos.

Glovo no cumple ni una sola de las exigencias. Respecto a retribuciones, el análisis considera que Glovo no abona ni el salario mínimo: "Las evidencias recogidas en nuestro trabajo de campo muestran que los ingresos reales que perciben los trabajadores (entre los 3,4 euros y los 5,3 euros netos [por hora]) se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional (7,7 euros brutos en 2022)". Un factor clave en esta retribución tan baja es que la empresa solo paga por pedido, no cubre los periodos en los que el repartidor está esperando, aunque con la normativa en la mano ello también sea tiempo de trabajo. Además, el estudio también advierte que no cuenta con una política adecuada de prevención de riesgos laborales, que la formación recibida es limitada y que no se responsabiliza del estado de los vehículos.

El otro gran actor en el reparto de comida a domicilio en España es Uber Eats, pero no forma parte del estudio. Los autores no querían que el diagnóstico se limitase al reparto, de ahí que analicen a ese grupo por su actividad de transporte. Y ahí Uber tampoco cumple. Solo obtiene una valoración positiva en cuanto a la representación justa de los trabajadores. Suspende en materia retributiva, ya que, según las estimaciones de los investigadores, un conductor tiene que echar más de 60 horas semanales para obtener ingresos "ligeramente superiores al salario mínimo". Tampoco cumple en prevención de riesgos laborales: "El sistema de remuneración salarial de una parte fija v una variable promueve jornadas de trabajo muy extensas que reducen los tiempos de descanso e incrementan los riesgos de sufrir un accidente".

En el caso de Cabify, aunque estos conductores están sujetos en la Comunidad de Madrid a un convenio que establecía un salario base de 14.720 euros en 2022, ligeramente por encima del SMI de ese año (14.000), hay factores que diluyen esas ganancias. "El sistema de remuneración que aplica la plataforma exige al trabajador alcanzar un umbral mínimo de facturación a la semana para poder cobrar su salario base. El problema que hemos detectado es que el mínimo de facturación exigido es muy elevado y todas las personas entrevistadas afirman tener que efectuar largas jornadas de trabajo, unas 12 horas diarias", señalan.

Estos trabajadores han certificado, además, que "algunas tareas que deberían ser consideradas como tiempo de trabajo efectivo, como el repostaje de gasolina o la limpieza del vehículo, no siempre son remuneradas, al igual que los tiempos dedicados a atender las instrucciones de la empresa o devolver el vehículo al finalizar el

### El Congreso frena hasta 2028 los desahucios de vulnerables

EL PAÍS / EFE Madrid

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad la suspensión de los desahucios hipotecarios para deudores en situación de vulnerabilidad hasta el 15 de mayo de 2028. El visto bueno se produjo tras un debate en el que se planteó la posibilidad de hacer permanente una medida que lleva encadenando prórrogas durante más de una década. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, justificó la necesidad de mantener esta protección "para evitar situaciones de exclusión social de esas personas que pueden perder su vivienda si no pueden pagar la letra de la hipoteca", y añadió que "el futuro sigue siendo incierto" en lo relativo a los tipos de interés que afectan a los préstamos variables.

El decreto lev del Gobierno, convalidado con 347 votos a favor y la abstención de un diputado de Vox, se tramitará ahora como proyecto de ley, lo que supone que podrán introducirse enmiendas al texto. La suspensión de los desahucios hipotecarios tiene su origen en la Ley de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social, aprobada por el Gobierno del PP en 2013. Entonces España vivía un contexto muy diferente y miles de familias habían perdido sus casas, frecuentemente con base en cláusulas abusivas, como consecuencia de los efectos de la crisis económica de 2008.

La ley paralizó durante dos años los desahucios hipotecarios de familias en situación de especial riesgo de exclusión social. Entre estas se incluían familias numerosas y unidades familiares monoparentales con al menos un hijo a cargo, familias con menores o con dependientes o discapacitados a cargo, víctimas de violencia de género, parados y mayores de 60 años. Desde entonces la moratoria se ha prorrogado en varias ocasiones, la última de ellas a iniciativa de Unidas Podemos, en mayo de 2020, en plena pandemia de covid, con un decreto que no solo la extendía durante cuatro años, sino que también amplió las posibilidades para acogerse a un mayor número de familias.

## El precio de los alimentos se modera tres décimas en mayo

La inflación general cierra en el 3,6% por el encarecimiento de los servicios turísticos y la electricidad

#### DENISSE LÓPEZ Madrid

El sector servicios, la electricidad y los carburantes encarecieron en mayo el coste de la vida, según confirmó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación subió un 3,6% interanual, tres décimas más respecto al mes previo y la mayor tasa desde abril de 2023. La subyacente, que excluye los alimentos frescos y los productos energéticos por ser los más volátiles, también repuntó por primera vez en un año y se situó en el 3% como consecuencia del persistente incremento de precios en torno al turismo, como paquetes de viaje, y la hostelería. No obstante, los alimentos y bebidas no alcohólicas han dado un respiro a los consumidores y se anotan una reducción de tres décimas, hasta el 4,4% interanual, como consecuencia de que los precios de la fruta y la carne se han moderado.

En lo que va de 2024, el coste de los paquetes turísticos y de los alojamientos ha seguido

El dato

4,4%

Es el encarecimiento interanual de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Los paquetes turísticos nacionales han registrado por su parte un repunte del 17,7%.

aumentando de manera constante. Y aunque los repuntes son más moderados que en el año pasado, la alta demanda ha provocado que el índice alcance en estos dos grandes grupos una diferencia de unos 30 puntos respecto a los niveles registrados a inicios de 2022, justo antes de que se eliminaran las restricciones a los viajeros que se habían impuesto por la pandemia en la mayoría de países. A puertas del verano, los paquetes turísticos nacionales han registrado un repunte del 17,7% interanual, mientras que los hoteles, hostales y servicios de alojamiento similares son un 9,4% más caros respecto al mis-

mo mes del año anterior. Además, el transporte de pasajeros por mar -es decir, los cruceros- han repuntado un 22,2%, según los datos publicados ayer por el INE.

Esta dinámica de incrementos parece que se prolongará el resto del año, de ahí que el Banco de España haya modificado esta semana sus proyecciones sobre la inflación general, que será algo más alta de lo que vaticinaban en marzo. En concreto, esperan que sea del 3% en el promedio anual armonizado con Europa, en lugar del 2,7%; y entre los motivos del cambio citan el impacto de los servicios, sobre todo en el turismo y la hostelería.

La electricidad también ha presionado al alza el IPC en mayo al registrar una tasa del 14,3%, a diferencia de lo que ocurrió en el mismo mes del año anterior. cuando el índice marcó una caída de más del 30%. Esto, sin embargo, no refleja la evolución en el coste de la luz, pues el megavatio hora (MWh) cerró mayo en los 30 euros, una cifra históricamente baja que ha permitido encadenar un trimestre con la energía muy barata.

El tercer factor que explica la evolución del IPC es la racha alcista de los carburantes. En mayo, los combustibles líquidos repuntaron un 8,5%, encadenando dos meses de tasas positivas. Hasta ese momento, llevaban un año en negativo. Su encarecimiento se explica por los recortes de oferta de los países productores de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y por la tensión creciente entre Israel e Irán. Y ello pese a que los precios de los carburantes se relajaron en mayo.

En sentido contrario a los carburantes, los alimentos han dado un respiro a los consumidores y se anotan una reducción de tres décimas, hasta el 4,4% interanual. En este terreno destaca el aceite de oliva, que a pesar de ser el producto que más se ha encarecido en un año, ha bajado más de un 2% en un mes; es la primera vez que ocurre esto desde enero de 2023. Los analistas creen que en la segunda mitad del año seguirá la senda descendiente gracias a que las recientes lluvias mejorarán su producción. Otros productos básicos, como la leche, harinas, pastas y mantequilla, han registrado una caída interanual.

En una visión general, el resultado de mayo entra dentro de lo previsto. "No hay un cambio de tendencia, una aceleración", afirma Raymond Torres, director de Coyuntura Económica del centro de análisis Funcas.



María Jesús Montero, ayer en el Congreso de los Diputados. GABRIEL LUENGAS (EP)

## Montero reconoce la singularidad de Cataluña y de cada autonomía en la reforma de la financiación

La vicepresidenta insiste en que todas las comunidades tienen peculiaridades que se deben reflejar en el nuevo modelo

LAURA DELLE FEMMINE DANI CORDERO Madrid / Barcelona

Mientras el aire se hace cada vez más espeso por la nada clara elección del nuevo presidente de Cataluña, el Gobierno vuelve a sacar el as de la financiación autonómica y a prometer un trato singular a la Generalitat, aunque siempre en el marco de una reforma global del sistema que incorpore a todos los territorios. "Cataluña tendrá que ver satisfechas sus necesidades y las competencias singulares que tiene", aseguró ayer María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en una entrevista en RNE. Al ser preguntada si el Ejecutivo aceptaría una financiación singular, reclamada por ERC y Junts, para favorecer que el candidato del PSC y ganador de las elecciones autonómicas, Salvador Illa, pueda ser presidente, la también vicepresidenta del Gobierno recordó que este asunto ya se dejó "claro" en los acuerdos firmados con los grupos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. "Se establece de forma muy clara cuáles son las prioridades que las diferentes fuerzas políticas demandan y que el Gobierno

plantea. Y concretamente, nues- tónomas para que ganen más autro compromiso es el impulso de tonomía en materia fiscal". un nuevo modelo de financiación para todas las comunidades".

Montero insistió en que todos los posibles cambios que afecten a la financiación deben tener en cuenta todo el territorio. "Creo que hay que abordar el debate de financiación autonómica dentro de un contexto global", dijo, al ser preguntada si las negociaciones con Cataluña pueden ir en paralelo al resto. "No creo que tenga ningún sentido el que nosotros hagamos carpetas distintas de un tema que es común. O sea que no, nunca lo hemos planteado en esos términos. Siempre hemos dicho que hay que impulsar una reforma global del modelo de financiación autonómica y hay que atender las singularidades que se pueden presentar en determinados territorios por razones históricas, características de su propia orografía (...), qué elementos" relacionados con "los impuestos que tenemos compartidos o cuáles son las competencias que se le pueden dar a las comunidades au-

La región "tendrá que ver satisfechas sus necesidades", dice la ministra

Hasta ahora ha sido una línea roja dar un régimen como el del País Vasco o Navarra

El PSOE firmó con ERC y Junts sendos acuerdos de investidura. Los republicanos acordaron negociar un sistema de financiación singular y, antes de las elecciones autonómicas del 12 de mayo, el Gobierno de Pere Aragonès planteó una propuesta de "financiación singular" para que la comunidad recaudara y gestionara todos los impuestos que ahí se pagan y compensara al Estado con una transferencia, en un esquema parecido al cupo vasco al que se sumaba un porcentaje destinado a la solidaridad entre regiones, similar al planteamiento que el expresident Artur Mas lanzó en 2012 y que provocó el rechazo de los demás ejecutivos autonómicos. Por su parte, Junts el partido de Carles Puigdemont, que ahora aspira a quedarse con la presidencia de la Generalitat y desplazar a Illa— exigía la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en el territorio.

Hasta ahora, Hacienda ha considerado como una línea roja conceder a Cataluña un tratamiento especial parecido al del País Vasco y Navarra, un cambio que dinamitaría el modelo actual y que causaría un terremoto político. Sin embargo, los partidos independentistas exigen que se reconozca un trato distinto como condición sine qua non para investir a Illa y el Gobierno no termina de ser claro en sus intenciones al respecto, más allá de asegurar que la reforma del sistema tiene que incluir a todos los territorios.

# España será el país del mundo con más turistas en 2040

Un informe de Google y Deloitte anticipa que España recibirá 110 millones de visitas

#### CARLOS MOLINA Madrid

La recuperación explosiva del turismo tras la pandemia ha propiciado que el número de viajeros en el mundo haya recuperado los niveles prepandemia (cifrados en 1.400 millones de turistas en 2019 según la Organización Mundial de Turismo) con España como el principal país receptor beneficiado, ya que cerró el pasado ejercicio con 85.1 millones de turistas. estableciendo un nuevo máximo histórico. Un hito que ha coincidido con los primeros brotes de rechazo al turismo en Canarias o Baleares por el impacto negativo con miles de pisos turísticos en el centro de las ciudades, en los precios de la vivienda y en el acceso a la misma para los residentes. Todo ello ha generado un debate entre

los destinos sobre cómo gestionar o limitar ese turismo masivo.

Un informe elaborado por Google y Deloitte echa más leña al fuego sobre aquellos que discrepan con el actual modelo turístico de España y anticipa que España se convertirá en 2040 en el país más visitado del mundo, con 110 millones de viajeros extranjeros, superando a Francia, que se quedará en 105 millones, y a EE UU, con 100 millones. El turismo de revancha dejará de ser un fenómeno ligado en exclusiva al impacto negativo generado por la pandemia y se convertirá, según el estudio, en una tendencia estructural. priorizando los viajes sobre cualquier otro gasto.

Dentro de 16 años, el número de turistas crecerá hasta los 2.400 millones, lo que supondrá un aumento de 1.000 millones por el empuje de las clases medias en todo el mundo y en especial de los países emergentes, ya que muchos de ellos entrarán en el top 10 de emisores y receptores de turistas en detrimento de la mayoría europea, que copa ambas clasificaciones en la actualidad.



El centro de Málaga, a finales de marzo. GARCÍA-SANTOS

En cuanto a los emisores, China será el más importante en 2040, con 310 millones de residentes viajando, seguida por EE UU, con 260 millones, y Reino Unido, ya muy detrás, con 145 millones, la misma cifra de turistas que aportará India. Rusia, Corea y Pakistán también se colarán en el top 10, con 60 millones las dos primeras naciones y 35 millones la tercera.

El cambio también será traumático entre los grandes destinos. Al margen de España, Francia y EE UU, las restantes siete posiciones entre los 10 primeros muestran cómo los países emer-

gentes no solo emitirán viajeros, si no que se convertirán en destinos para millones de personas. De ese modo, el estudio anticipa que China, México e Italia empatarán en la cuarta, quinta y sexta posición del listado, con 90 millones de viajeros, seguidos muy de cerca por Turquía (85), Arabia Saudí (80) y Tailandia (75). "Ese nuevo escenario conlleva implicaciones en tres palancas principales. Los operadores de viajes deben adaptarse a la aparición de nuevos mercados emisores, al auge de las nuevas tecnologías y los requisitos ESG (medio ambiente, sociedad y gobernanza, por sus siglas en inglés). La segunda son los modelos de negocio, en los que jugarán un papel clave la flexibilidad, la hiperpersonalización y la reconfiguración de la industria. La tercera palanca la conforman los mecanismos de cómo las empresas del sector interactúan con una fuerza laboral resiliente, con los algoritmos y la automatización y con los nuevos centros de gravedad financiera", señala Jorge Gilabert, socio de Monitor Deloitte.

El proceso de concentración de los turistas en pocos destinos, como sucede en la actualidad en enclaves como París, Roma, Florencia o Venecia, irá empeorando con el paso del tiempo, tal y como avanza el informe. Europa seguirá recibiendo al 47% de los turistas mundiales (1.120 millones), mientras que la región de Asia Pacífico acogerá a 640 millones, un 27% del total. El estudio afina más el análisis y concluye que el 45% del total de viajeros de todo el mundo se concentrará en cuatro destinos clave: los países del Mediterráneo (480 millones), sudeste asiático (255), Oriente Medio (175) y Caribe (145). "Con estas transformaciones en el sector, se hace más imprescindible que las empresas cuenten con las herramientas adecuadas. De hecho, gracias a tecnologías como la inteligencia artificial, tienen la oportunidad de poder definir mejor su estrategia a futuro", asegura Maialen Carbajo, directora de Travel Retail and Aggregators de Google España.

#### SORTEO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 LOTERÍA SORTEO Seis series de 100.000 billetes cada una NACIONAL Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis 46 series de los números premiados, clasificados por su cifra final SORTEO DEL JUEVES Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día THE R P. LEWIS CO., LANSING, MICH. siguiente al de la celebración del sorteo Números Euros/Billete 68510 ...... 300 68511 ...... 300 68512 ...... 300 68513 ....... 300 68514 ...... 300 68515 ...... 300 68516 ...... 300 68517 ...... 330 68518 ...... 330 68519 ...... 330 68520 ...... 300 | 68521 ...... 380 | 68522 ...... 300 | 68523 ...... 300 | 68524 ...... 360 | 68525 ...... 300 | 68526 ...... 300 | 68527 ...... 330 | 68528 ...... 330 | 68529 ...... 330 68530 ...... 300 | 68531 ...... 300 | 68532 ...... 360 | 68533 ...... 300 | 68534 ...... 360 | 68535 ...... 360 | 68536 ...... 300 | 68537 ...... 390 | 68538 ...... 330 | 68539 ...... 330 68540 ...... 300 | 68541 ...... 300 | 68542 ...... 300 | 68543 ...... 300 | 68544 ...... 300 | 68545 ...... 300 | 68546 ...... 300 | 68547 ...... 330 | 68548 ...... 330 | 68549 68550 ...... 300 | 68551 ...... 300 | 68552 ...... 360 | 68553 ...... 300 | 68554 ...... 300 | 68555 ...... 300 | 68557 ...... 330 | 68568 ...... 330 | 68559 ...... 330 68560 ...... 300 68561 ..... 300 68562 ..... 300 68563 ..... 300 68564 ..... 300 68565 ..... 300 68565 ..... 300 68567 ..... 12.330 68568 ..... 300.000 68569 ..... 12.330 68570 ...... 300 | 68571 ...... 300 | 68572 ...... 300 | 68573 ...... 300 | 68574 ...... 300 | 68575 ...... 300 | 68575 ...... 300 | 68575 ...... 330 | 68578 ...... 330 | 68579 ...... 330 68580 ...... 300 | 68581 ...... 360 | 68582 ...... 300 | 68583 ...... 300 | 68584 ...... 300 | 68585 ...... 300 | 68586 ...... 300 | 68587 ...... 330 | 68588 ...... 330 | 68589 ...... 330 68590 ..... 300 | 68591 ..... 300 | 68592 ..... 300 | 68593 ..... 300 | 68594 ..... 300 | 68595 ..... 300 | 68596 ..... 360 | 68597 ..... 330 | 68598 ..... 330 | 68599 ..... 330 89400 ..... 150 89401 ..... 150 89402 ..... 150 89403 ..... 150 89404 ..... 150 89405 ..... 150 89406 ..... 150 89407 ..... 180 89408 ..... 180 89409 ..... 180 89410 ...... 150 89411 ..... 150 89412 ..... 150 89413 ...... 150 89414 ..... 150 89415 ..... 150 89416 ..... 150 89417 ..... 180 89418 ..... 180 89419 ..... 180 89420 ...... 150 89421 ...... 210 89422 ...... 150 89423 ....... 150 89424 ...... 210 89425 ...... 150 89427 ...... 180 89428 ...... 180 89429 ...... 180 89430 ...... 150 89431 ...... 150 89432 ...... 210 89433 ...... 150 89434 ...... 210 89435 ...... 210 89436 ...... 150 89437 ...... 240 89438 ..... 180 89439 ...... 180 89440 ...... 150 89441 ...... 150 89442 ...... 150 89443 ....... 150 89445 ...... 150 89446 ...... 150 89447 ...... 180 89448 ...... 180 89449 ...... 180 89460 ..... 150 89461 ..... 150 89462 ..... 150 89463 ..... 150 89464 ..... 150 89465 ..... 150 89465 ..... 150 89465 ..... 150 89465 ..... 150 89465 ..... 150 89465 ..... 150 89470 ...... 150 89471 ...... 150 89472 ...... 150 89473 ....... 150 89474 ...... 150 89475 ...... 150 89476 ...... 150 89477 ...... 180 89478 ...... 180 89479 ...... 180 89480 ..... 150 89481 ..... 210 89482 ..... 150 89483 ..... 7.620 89484 ..... 60.000 89485 ..... 7.620 89486 ..... 150 89487 ..... 180 89488 ..... 180 89489 ..... 180 89490 ...... 150 89491 ...... 150 89492 ...... 150 89493 ....... 150 89494 ...... 150 89495 ...... 150 89495 ...... 150 89497 ...... 180 89498 ...... 180 89499 ...... 180 Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones. Terminaciones Terminaciones 110 ..... 150 32 . . . . . . . . 60 1596 . . . . . . . . . 810 0578 . . . . . . . . 780 709 . . . . . . . . 180 191 .... 150 334 . . . . . . . . 210 615 .......... 150 989 .... 180 830 ......... 150 8376 ..... 750 37 . . . . . . . . . . . 90 7.........30 34 . . . . . . . . . 60 568 . . . . . . . . 240 9.....30 68 ..... 90 8...........30 ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS

INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA

1.º Compruebe el le feche del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista colosiden con los de su billete o décimo.
2.º En cada colomina, y solo en sita, astán todos live premios y reintagros que ham

surrespondido a todos los números que terminan con la citra grande que la encateza,

clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

Por ejemplo, el su número terrora en 1, ha de 1jar eu stención (inicamente en la columna encabezada con un uno. Los premios indicados en la columna «euros/billete» son lus que corresponden a un billete, o sea, a diez décense.

2.º Ves el en la culumna de números aparece el que Vit juega y, al sel fuero, a la derecha

encontrara acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

4.º Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si les hay de custro citras y su número las tiene igualmente dispuestas, a la derecha encomirará el total de premios que han correspondido a todos los números que terminan con esas cuatro citras. Si no tene premio por terminación de cuetro citras, o no les hay procede en la miema forma con las terminaciones de tres citras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.



Logo del Sabadell en Madrid. XAVI LOPEZ (GETTY)

## El Sabadell busca vías para cumplir con el dividendo con el plácet de la CNMV

El deber de pasividad que marca la norma de opas fuerza al banco a explorar pagos o retrasar recompras

#### ÁLVARO BAYÓN Madrid

El Banco Sabadell ha sacado un bazuca para vencer al BBVA en la opa hostil. La entidad catalana intenta convencer a sus accionistas de que apuesten por el banco en solitario con una lluvia de 2.400 millones entre este año y el siguiente, a razón de 1.200 millones en cada ejercicio. Sin embargo, el deber de pasividad que marca la normativa de opas y la prohibición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de ejecutar recompras de acciones mientras que se resuelve la oferta complican al banco catalán ejecutar estos pagos y sus opciones se limitan a explorar el pago de dividendos extraordinarios o de retrasar a 2025 buena parte de estos planes de retribución a los accionistas.

El yugo del deber de pasividad, que afecta al consejo del Banco Sabadell hasta que se resuelva la opa, limita la capacidad de este órgano para, entre otras cosas, pagar dividendos que no estén en línea con la política de distribución del beneficio habitual en los años anteriores. Hasta ahora, el banco que preside Josep Oliu ha marcado como política de reparto al accionistas de entre el 40% y el 60% del beneficio neto (pay out). Y no se puede separar de esta línea si no tiene el visto bueno de la junta de accionistas.

El año pasado esto se saldó con 666 millones dedicados a retribuir a sus accionistas, repartidos aproximadamente a partes iguales entre dividendos en efectivo y recompras de acciones. Así, abonó dos pagos, de 0,03 euros por acción cada uno, y puso en marcha un programa de recompra de acciones por 340 millones, que estaba en marcha cuando el BBVA lanzó la opa y la CNMV le pidió que pusiese en espera.

Las cifras se dispararán este año por la mejora en las previsiones de beneficios que divulgó el banco. El consenso de analistas espera que gane unos 1.500 millones, por lo que de elevar el pay out al rango máximo previsto (el 60% frente al 55% del año anterior) pagaría a los accionistas en 2024 unos 900 millones. Está en consonancia con esos 2.400 millones a los accionistas que el consejo prometió en mayo, que supone devolver 1.200 millones ya este año.

Además de esos 900 millones que provienen del negocio habitual, el resto se completa con el exceso de capital que supere al objetivo del 13%, que el Sabadell

El año pasado se dedicaron 666 millones a retribuir a sus accionistas

La resolución de la oferta se demorará durante seis u ocho meses se ha comprometido a devolver a sus accionistas.

El desglose es el siguiente. Estas cifras supondrían repartir en dividendos 450 millones este año, a razón de 0,08 euros por acción. Para seguir esta línea no habrá problemas. Más complicado es cumplir con los planes de recompras de acciones, con el desembolso previsto de otros 450 millones. A este montante hay que sumar buena parte del programa de adquisición de títulos que ya estaba en marcha hasta la opa. El banco había ejecutado solo el 27%, lo que supone que guarda unos 250 millones para retribuir a sus accionistas en algún momento. Todo ello suma unos 700 millones que estaban previstos dedicar a recompras de acciones que no se pueden ejecutar. De no hacerlo o si el banco no da una clara guía al mercado de cuándo y cómo lo hará, el mayor arma esgrimida contra el BBVA quedaría muy dañada.

Las opciones, no obstante, son escasas. La CNMV limita la capacidad del banco para ejecutar recompras de acciones mientras dure la opa. Teniendo en cuenta el calendario difundido por el BB-VA. la resolución de la oferta se demorará durante seis u ocho meses. Por lo tanto, de mantener su plan de dedicar este dinero a recompras de acciones, no lo podrá hacer efectivo hasta 2025. La otra alternativa es convertir al menos una parte del dinero dedicado a recompras en un dividendo extraordinario. Más sencillo sería para el Sabadell hacer ahora una promesa a sus accionistas de dividendo extraordinario y cumplirla cuando la opa haya terminado, en caso que la victoria sea para ellos.

### El presidente de Seat dimite al frente de la patronal del motor

#### DANI CORDERO Barcelona

El presidente ejecutivo de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, anunció ayer su dimisión irrevocable de la presidencia de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), por lo que considera una "inacción" del Gobierno ante la necesidad de impulsar la electrificación en España. Horas después de su anuncio, las 58 marcas asociadas a la patronal le mostraron su apoyo, así como la patronal de concesionarios Faconauto, que dijo compartir "los motivos".

Griffiths prolongó en diciembre su cargo de dos años y medio por un año más. Aquella renovación ya no fue sencilla, porque ya andaba desencantado con el silencio del Gobierno, pero asumió la responsabilidad. Ahora, una vez superado el último ciclo electoral, ha decidido lo contrario casi como un acto de protesta para poner de manifiesto la situación del sector: las ventas de los vehículos eléctricos retrocedieron en mayo, perdiendo cuota de mercado.

En la decisión del presidente de Seat hay un elemento clave. En febrero, con motivo del Foro Anfac, el Gobierno se comprometió a modificar el plan de ayudas a la compra de vehículos eléctricos "en semanas", pero han pasado cuatro meses y no se ha producido ningún avance en ese sentido. El Moves III, como se denomina ese plan de ayudas, acaba en julio y no se ha anunciado todavía una extensión, lo que lleva a pensar a las marcas que las ventas continuarán cayendo en los próximos meses.

### Las Bolsas

| $\downarrow$             | $\downarrow$     | $\downarrow$ | $\downarrow$ | $\downarrow$ | $\downarrow$ |
|--------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| IBEX 35                  | EURO<br>STOXX 50 | FTSE 100     | DAX          | DOW<br>JONES | NIKKEI       |
| -1,59%<br>VAR. EN EL DÍA | -1,97%           | -0,63%       | -1,96%       | -0,17%       | -0,40%       |
| 11.066,10<br>INDICE      | 4.935,50         | 8.163,67     | 18.266,00    | 38.647,10    | 38.720,47    |
| +9,54%<br>ENEL ARIO      | +9,15%           | +5,57%       | +9,00%       | +2,54%       | +15,71%      |

#### Bolsa española / IBEX 35

| TÍTULO          | COTIZACION | VARIACIÓN DIARIA |       | AYER   |        | VARIACIÓN AÑO S |        |
|-----------------|------------|------------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|
|                 |            | EUROS            | %     | MÁX.   | MIN.   | ANTERIOR        | ACTUAL |
| ACCIONA         | 115,9      | -1,7             | -1,45 | 117,9  | 115,6  | -27.45          | -11,78 |
| ACCIONA ENERGÍA | 20,62      | -0,42            | -2    | 21,14  | 20,62  | -33,25          | -25,07 |
| ACERINOX        | 9,8        | -0.125           | -1,26 | 9,91   | 9.795  | -3,17           | -6,85  |
| ACS             | 39,64      | -0,56            | -1,39 | 40,1   | 39,5   | 28,72           | 0,1    |
| AENA            | 185,1      | -0,3             | -0,16 | 186,2  | 184,7  | 25,02           | 12,98  |
| AMADEUS         | 65,66      | -1.68            | -2,49 | 67.34  | 65,54  | -3,3            | 3,79   |
| ARCELORMITTAL   | 22,21      | -0.32            | -1,42 | 22,54  | 22,13  | -14,01          | -12,22 |
| BANCO SABADELL  | 1,78       | -0,045           | -2,47 | 1,829  | 1,766  | 79,1            | 63,97  |
| BANCO SANTANDER | 4,401      | -0,199           | -4,33 | 4,607  | 4,379  | 41,54           | 21,71  |
| BANKINTER       | 7,65       | -0,12            | -1,54 | 7,786  | 7,614  | 34,94           | 34,06  |
| BBVA            | 9,116      | -0.228           | -2.44 | 9.352  | 9,076  | 37,9            | 13,59  |
| CAIXABANK       | 4,98       | -0,116           | -2,28 | 5.098  | 4,957  | 39,2            | 36,77  |
| CELLNEX TELECOM | 32,97      | -0.1             | -0,3  | 33,45  | 32,84  | -9,25           | -7,26  |
| COLONIAL        | 6,165      | -0.07            | -1,12 | 6,28   | 6,15   | 9,58            | -4,81  |
| ENAGÁS          | 14,08      | -0,15            | -1,05 | 14,23  | 14,01  | -21,73          | -6,78  |
| ENDESA          | 18,41      | 0,03             | 0,16  | 18,44  | 18,12  | -12,14          | -0,43  |
| FERROVIAL       | 36,14      | -0.4             | -1,09 | 36,52  | 36,04  | 26,7            | 10,66  |
| FLUIDRA         | 21,72      | -0,84            | -3,72 | 22,52  | 21,7   | 25,54           | 19,68  |
| GRIFOLS         | 9,248      | -0.104           | -1,11 | 9,4    | 9,17   | -20,85          | -39,49 |
| IAG             | 1,983      | -0,025           | -1,25 | 2      | 1,97   | 3,51            | 12,75  |
| IBERDROLA       | 12,19      | -0.01            | -0,08 | 12,245 | 12,075 | 5,45            | 2,78   |
| INDITEX         | 46,14      | -0,33            | -0,71 | 47,08  | 46,14  | 35,84           | 17,85  |
| INDRA SISTEMAS  | 20,48      | -0.4             | -1,92 | 21,08  | 20,42  | 80,47           | 49,14  |
| LOGISTA         | 26,32      | -0.4             | -1,5  | 26,78  | 26,24  | 9,69            | 9,15   |
| MAPFRE          | 2,138      | -0.04            | -1,84 | 2,176  | 2,128  | 17,1            | 12,09  |
| MELIÁ HOTELS    | 7,64       | -0,2             | -2,55 | 7,8    | 7,64   | 21,83           | 31,54  |
| MERLIN PROP.    | 10,74      | -0,23            | -2,1  | 10,91  | 10,73  | 38,95           | 9,05   |
| NATURGY         | 21,04      | 0,22             | 1,06  | 21,4   | 20,9   | -21,79          | -22,89 |
| REDEIA          | 16,9       | -0.06            | -0.35 | 16,98  | 16,71  | 3,79            | 13,75  |
| REPSOL          | 14,155     | -0,16            | -1,12 | 14,35  | 14,115 | 5,68            | 6,43   |
| ROVI            | 87,3       | -0,85            | -0,96 | 88,1   | 87,1   | 106,15          | 46,43  |
| SACYR           | 3,438      | -0,044           | -1,26 | 3,494  | 3,428  | 12,25           | 11,39  |
| SOLARIA         | 11,44      | -0.29            | -2,47 | 11,76  | 11,37  | -13,24          | -36,97 |
| TELEFÓNICA      | 4,139      | -0,1             | -2,36 | 4,196  | 4,121  | 16,68           | 19,95  |
| UNICAJA BANCO   | 1,267      | -0.016           | -1,25 | 1,291  | 1,263  | 36,49           | 44,16  |

SOCIEDAD 31



Ana María Ciufulica, de 36 años y madre de tres hijos, el día 11 en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). ALBERT GARCIA

Solo el 14% de los 200 centros educativos encuestados por la ONG Educo aseguran que los menores que reciben la ayuda tendrán el alimento garantizado en verano

# La beca de comedor se coge vacaciones

#### SARA CASTRO Madrid

La próxima semana los más pequeños empiezan sus vacaciones de verano, pero los últimos coletazos del curso escolar tienen en vilo a muchas familias con dificultades para llenar la despensa. Sus hijos dejarán de recibir la beca de comedor, que les garantiza una comida diaria completa y equilibrada desde el mes de septiembre hasta junio. Ana María Ciufulica, de 36 años, tiene sentimientos encontrados. Se siente feliz porque podrá estar más tiempo con sus tres niños, pero la incertidumbre y la tristeza la invaden cuando piensa en su bienestar. "Cómo voy a explicarles que no puedo darles lo que piden. Temo que abran la nevera y no vean un yogur. Me daría mucha vergüenza", cuenta en su casa de L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Más de 850.000 menores reciben esta ayuda alimentaria, pero solo el 14,3% de los 200 centros educativos encuestados por la ONG Educo, en toda España, afirman que el alumnado becado tendrá la comida asegurada durante el periodo estival, según un informe que se presentó ayer.

"No es la primera vez que llego a la caja del supermercado y tengo que dejar productos porque no me llega el dinero. He afrontado alguna semana con solo 50 euros. Compramos pescado una vez al mes, cuando cobramos", cuenta Ciufulica. Está de baja laboral desde hace dos meses por escoliosis y lumbago. Es limpiadora en un hotel y su marido trabaja en el sector de la construcción. Destinan casi el 40% de los ingresos al pago del alquiler. Insiste en que les quedan 800 euros mensuales disponibles, que son absorbidos por la compra de comida para cinco personas, y, muchas veces, les resultan insuficientes. Tiene dos hijas de 13 y 7 años y un niño de 4.

Cuando ella no contaba con empleo, como el verano pasado, vivían solo con el salario de su pareja y la situación era más delicada. Las becas de comedor son concedidas por las comunidades autónomas, en función de la renta familiar, y están destinadas a alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria de centros financiados con fondos públicos. La ONG Educo concede una ayuda complementaria a las familias vulnerables cuando no reciben la subvención completa.

"No pasamos hambre, pero estamos muy limitados. No podemos decir que estamos bien, vamos justos", explica Ciufulica. Ha recibido ayudas sociales para hacer frente a algunas facturas de luz y gas y siempre busca marcas blancas. Sus hijos reciben el 75% de la beca comedor duran-

te el curso escolar y la ONG Educo aporta el 25% restante para el pequeño, pero el remanente de las niñas lo paga de su bolsillo. La Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado advierte de la disparidad del precio según la autonomía. En La Rioja comer en el colegio cuesta 4,5 euros diarios, sin embargo, en Cataluña asciende a los 7, uno de los precios más altos de España.

#### Campamentos

Este informe, llamado Los derechos de la infancia no se van de vacaciones, denuncia el olvido que
sufren los niños en verano, a los
que se pierde la pista cuando esta
ayuda se termina. Educo no puede tener una fotografía completa
de su situación por la falta de información y coordinación administrativa. Reprocha la falta de un
seguimiento durante 80 días de
los derechos básicos como la habitabilidad de la vivienda, el ocio
o la alimentación, que pasa a ser
un asunto privado.

Para la infancia más vulnerable existen algunos apoyos durante estos casi tres meses de vacaciones, como ayudas para comprar alimentos o ir a colonias y excursiones donde se asegura al menos una comida al día. Pero los niños de Ciufulica acudieron el año pasado al campamento de verano y tenía que recogerles a mediodía porque el almuerzo no era gratis. Tampoco podía dejarles ir a excursiones con pernocta debido al alto coste.

No siempre hay plazas gratuitas para todos y las subvenciones para apuntarse a actividades son escasas o no cubren todos los días de vacaciones. También es complicado saber si estas incluyen las tres comidas en el periodo no lectivo. Cuesta mucho ver la complementariedad entre las ayudas que dan las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos o las entidades sociales, según denuncia la ONG.

Prueba de ello es que cuando Educo preguntó en febrero a 200 colegios sobre este tema, solo uno de cada siete centros afirmó que sus alumnos becados tendrán una continuidad alimentaria en julio y agosto. Salvo muy contadas excepciones, las becas comedor se suspenden en verano. El 6,7% de las

"Temo que los niños vean la nevera sin un yogur. Vamos justos", explica una madre

En España, una dieta saludable cuesta seis veces más que una comida suficiente escuelas detalló que esa garantía será parcial y no cubrirá todo el verano, el 28,6% desconocía la situación, el 25,7% declaró que los niños no tendrán ayuda para comer o que esta será muy pobre y el 24,8% sabía de la existencia de ofertas con actividades y comida, pero reconocía que no todas las familias pueden acceder a ellas.

Bárbara Gámez, madrileña de 43 años, también está preocupada por la llegada de las vacaciones. "Tiraré de congelador, ofertas y ayudas de la abuela. Cocino mucha pasta y arroz, si hay que repetir, se repite", concluye. Durante el curso se ahorra más de 200 euros mensuales en comida gracias a la beca comedor, con una cobertura total financiada por la ONG Educo y la Comunidad de Madrid. "Lo que no consigo equilibrar en casa, lo aseguro en el colegio".

#### Necesidades energéticas

Considera imprescindible que sus dos hijos, de nueve y seis años, tengan esta ayuda. Vivió durante casi una década en Inglaterra con los dos pequeños y su expareja, pero desde que volvió a España, en 2018, ha encadenado diferentes trabajos inestables y temporales, por ejemplo, de recepcionista, asesora financiera o responsable de marketing.

Su vivienda cuesta 1.000 euros y destina al hogar más de la mitad de su salario. Desde diciembre es interina en el Ayuntamiento de Madrid y puede sobrellevar mejor los gastos, pero hubo una época en la que su principal fuente de ingresos eran los 480 euros mensuales del Servicio Público de Empleo Estatal, por no poder cobrar el paro. Lamenta que el padre de los niños no aporte la cuantía correspondiente de manutención.

"Intento comprar alimentos próximos a la fecha de caducidad porque les bajan el precio. A veces, recurro a productos elaborados como los fideos asiáticos instantáneos o la bollería industrial, sé que esto no es sano, pero es lo más económico", cuenta Gámez. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en España la dieta saludable cuesta seis veces más que una comida suficiente, que solo cubre las necesidades energéticas.

Las frutas, las hortalizas y los alimentos de origen animal son, en general, más costosos que los productos con un alto contenido en grasas, azúcar o sal. "No consumimos muchas cosas frescas, pero sí intento comprar pescado con frecuencia", apunta Gámez. Más de medio millón de menores no pueden permitirse comer carne, pollo, pescado o su equivalente proteico cada dos días.

Los derechos de la infancia no deberían irse de vacaciones. Por ello, Ciufulica reclama más ayudas y Gámez pide mayor atención para las familias monoparentales: "Se me parte el alma cuando mi hija me ofrece su hucha porque me ve apurada, yo le digo que la guarde". Confía en que todo mejore.

32 SOCIEDAD

### La UNED, denunciada por un curso sobre vientres de alquiler

#### MARTA PITARCH Madrid

Más de cien asociaciones feministas nacionales e internacionales respaldan la denuncia contra la UNED por un curso de verano sobre gestación subrogada y reclaman su cancelación por "considerar que atenta contra la dignidad los derechos humanos, de las mujeres y de las criaturas nacidas, a las que se cosifica y trata como objetos con los que se puede comerciar, suponiendo una discriminación por razón de sexo, además de ser una práctica ilegal en España", según expresa en un comunicado una de las entidades, Liceu de Dones de Castelló.

La denuncia, iniciada por la Asociación de Feministas Radicales de Andalucía (AFRA), con la colaboración de la Coalición Internacional por la Abolición de la Gestación por Sustitución CIAMS, ha tenido después la adhesión de cien entidades y más de 2.000 firmas particulares. De la queja, que se trasladará vía sede electrónica a la UNED y al Ministerio de Universidades. Ciencia e Innovación, se ha hecho eco también el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, que ha elaborado su propia carta de reclamación, en la que informa que ya ha procedido a requerir formalmente a la Universidad Pública UNED la retirada del curso.

La formación, de 20 horas y titulada La gestación por sustitución como TRHA (técnica de reproducción humana asistida) y los diversos modelos de familia, está prevista en la sede la universidad a distancia de Ávila del 8 al 10 de julio, en el marco del programa de la edición número 35 de los cursos de verano de la UNED. La Universidad defiende la formación ante el "trato discriminatorio" que el actual contexto legislativo y social propicia "contra aquellos individuos con problemas de infertilidad y/o esterilidad estructural". Un argumento que las entidades denunciantes tildan de "verdaderamente grave, pues tener descendencia no es un derecho, es un deseo. Por lo tanto, dichos individuos ni están discriminados, ni son víctimas de desigualdad". Inciden además en que el curso presenta la gestación por sustitución como una TRHA, "cuando no lo es: fabrica, compra y vende seres humanos".

Unos 300.000 bachilleres eligen estos días entre más de 4.500 grados universitarios y un 43% tiene dudas sobre su camino

# Test de vocación y calculadoras de empleo para elegir carrera

#### ELISA SILIÓ Madrid

Alrededor de 300.000 bachilleres tienen que elegir estos días carrera —al aprobar la Evau más del 90%—. El menú de opciones es larguísimo, con más de 4.500 títulos de grado entre las universidades públicas (3.700) y privadas. Por lo que cada vez más estudiantes buscan consejo para elegir el título o recurren a herramientas digitales de acceso libre y gratuito que ayudan a orientarse con rankings personalizados, test de vocación o calculadoras de empleabilidad.

El Estudio de la Fundación BBVA sobre Universitarios en España, hecho público el año pasado y basado en 3.430 encuestas entre alumnos, pone de manifiesto que cada vez se asesoran más con conocidos que ejercen la profesión deseada (el 54% frente al 50%, en 2010) o con inscritos en esa carrera (55%); el 57% consulta el programa del grado en varias universidades y el 70% navega en páginas de distintas titulaciones antes de escoger. Pero existen otros instrumentos no tan conocidos y que pueden resultar muy útiles.

Según el estudio de BBVA, el 8% de los universitarios escoge sus estudios superiores en primaria, un 71% en secundaria, un 13% mientras estudia otra carrera, un 6% "no se acuerda" y un 3% "en otro momento". Sin embargo, el Círculo de Formación, que encuestó a 2.200 bachilleres en sus ferias de orientación por 26 ciudades españolas entre octubre de 2023 y febrero de 2024, afirma en un análisis que la mayoría duda entre varias opciones (43%) y un 13% no tiene una pista clara de lo que quiere estudiar.

El pasado curso, el extinto Ministerio de Universidades puso en marcha con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia una aplicación que se descarga en el móvil y que se basa en los datos oficiales: Qué Estudiar y Dónde en la Universidad (QEDU). El estudiante puede consultar en la app la nota de corte del año pasado en la carrera, la nota de admisión, el rendimiento medio (número de aprobados), los créditos que hay que aprobar y su precio, la posibilidad de cursar el grado en un idioma extranjero... La app tiene 2.500 visitas al mes.

La Fundación Conocimiento y Desarrollo —conformada por grandes empresas españolas, entre ellas PRISA, editora de este diario— elabora el Ranking CYD desde hace 11 años, que recibe 80.000 visitas al mes. Directa-



Estudiantes, en el campus de la Complutense de Madrid. J. VILLANUEVA

Un 13% de los alumnos que visitan ferias de orientación declara no saber qué estudiar

#### Una aplicación permite consultar el rendimiento medio en cada titulación

mente, aparece el listado de universidades privadas y públicas y el internauta va elaborando su propia clasificación personalizada. "El ranking te ofrece más de 30 indicadores organizados por dimensiones, como enseñanza y aprendizaje, investigación, orientación internacional", detalla Ángela Mediavilla, su directora. De cada grado analizado se proporciona la ratio de estudiantes por profesor, la tasa de rendimiento o tasa de graduación. En 2021, el Banco Santander lanzó Smart Talent Scanner, una web que registra una media de 20.000 consultas al mes con un test, basado en psicometría, que mide y cuantifica los procesos psicológicos y las capacidades cognitivas, para ayudar al usuario a trazar su camino. Las privadas CEU Abad Oliva de Barcelona, Francisco de Vitoria de Madrid y la Católica de Murcia también disponen en su web de test de vocaciones, así como la Politécnica de Madrid (pública).

Los motivos para elegir carrera difieren según las áreas de conocimiento. A la hora de elegir
pesan más entre los criterios las
salidas laborales entre los inscritos en grados económicos y jurídicos. En esos casos es interesante
también usar la calculadora de la
Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que basándose en
datos del INE, retrata la situación
profesional de los graduados cinco años después de titularse.

### El arzobispo de Pamplona compensará a las víctimas de pederastia

#### AMAIA OTAZU Pamplona

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, fue nombrado el 27 de enero y ya ha tomado las riendas de uno de los asuntos que más han afectado a la Iglesia católica en los últimos años: las agresiones sexuales a menores. En su primera entrevista en la Cadena SER en Navarra. Roselló pidió perdón. "Perdón desde el corazón, no por quedar bien. He escuchado testimonios de víctimas y estremecen", declaró. También afirmó que son relatos con mucho detalle como para dudar de su veracidad y aseguró que se responsabilizará de lo ocurrido, incluyendo las indemnizaciones económicas. "Asumir responsabilidades supone reparar a nivel psicológico y a nivel pastoral, porque hay gente que solo pide acompañamiento o un perdón. Otros demandan algo a nivel económico. Si hay que reparar, repararemos".

El hasta hace unos meses director del departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española ha iniciado un cambio de rumbo en la diócesis navarra. En abril confirmó que la institución participaría en la comisión para el reconocimiento de las víctimas, donde tiene asignados dos asientos. "No es que tengamos que estar, sino que quiero estar allí porque creo que hay que abordar este tema".

Esta decisión supuso una ruptura. Su predecesor, Francisco Pérez, se despidió tras 16 años al frente de la institución pidiendo perdón por todo en lo que no había estado "a la altura de las circunstancias". Pérez participó en dos encuentros restaurativos con sendos denunciantes, aunque no permitió que los representantes de la Iglesia participaran en dicha comisión, pionera en España. La decisión de Roselló ha sido bien acogida por las dos asociaciones de denunciantes que existen en Navarra, con las que ya se ha reunido. Hasta el momento, la comisión ha reconocido oficialmente como víctimas a una quincena de personas, se ha entrevistado con una veintena y tiene pendientes un listado con unas 60 solicitudes.

 Si conoce algún caso que no ha sido denunciado o no figura en esta información, puede hacérnoslo llegar a través del correo electrónico abusos@elpais.es SOCIEDAD 33



Tienda de productos de Apple, el día 6 en Hangzhou, China. GETTY

## La nueva IA de Apple deja fuera al 90% de los usuarios de iPhone

El nuevo servicio de la compañía no estará disponible en español al menos hasta 2025

#### FRANCISCO DOMÉNECH Madrid

Tras casi dos años de espera, Apple se sube finalmente al tren de la inteligencia artificial (IA) generativa, con las grandes novedades que anunció el consejero delegado de la compañía, Tim Cook, en la presentación de su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC). "Las nuevas capacidades que vamos a presentar esperamos que hagan a nuestros dispositivos más inteligentes y útiles que nunca", dijo el propio Cook al arrancar su intervención. Sin embargo, los detalles que dio más tarde Apple limitan y matizan el alcance de ese salto tecnológico, que solo estará al alcance de los actuales usuarios de iPhone que tengan uno de los dos modelos más potentes —el 15 Pro y el 15 Pro Max—, y que en 2024 solo llegarán a quien hable y escriba en inglés de EE UU.

El nuevo sistema Apple Intelligence y la esperada renovación profunda de Siri —que llegarán en otoño, y en fase de prueba, con el nuevo sistema operativo iOS 18— dejarán de lado a más del 90% de los usuarios actuales de iPhone si no compran un smartphone nuevo. Las estimaciones indican que hay unos 1.500 millones de usuarios activos de iPhone en todo el mundo; distintos analistas estiman que los iPhone 15 Pro y Pro Max —los más vendidos del mundo— podrían estar ya cerca de los 100 millones de unidades. Eso no alcanzaría, por tanto, ni a un 7% del total de usuarios de teléfonos móviles de Apple; y de ese porcentaje habría que excluir, de momento, al público no estadounidense.

Más allá de los teléfonos, Apple Intelligence y la nueva Siri llegarán también a las tabletas y ordenadores que tengan procesadores propios de Apple -M1 o superiores—. Pese a que era muy esperada también en los Apple Watch -donde el asistente funciona peor que en los iPhonesy en los HomePod —que solo se controlan por voz con un "Oye, Siri", igual que los equipos de sonido que responden a las llamadas de "Alexa" o "OK, Google"-. la nueva Siri tampoco llegará de momento ni a los relojes ni a los altavoces inteligentes ni al reproductor de vídeo de Apple.

## Musk oculta los 'me gusta' en X por privacidad

J. P. C. Madrid

X, antes Twitter, impide ver desde el miércoles quién ha dado me gusta a un mensaje. La red social seguirá mostrando el número total de *likes* que reciba un mensaje, pero no quién los da. Los autores sí podrán seguir viendo quién da me gusta a sus propios contenidos: "Es importante permitir que la gente dé me gusta a los mensajes sin ser atacados por hacerlo", escribió en la red social Elon Musk, dueño de X, junto a un titular sobre esta noticia.

Los suscriptores de X Premium ya podían evitar que sus me gusta fueran públicos. Ahora en cada mensaje puede verse quién lo ha reposteado o comentado, pero no quién ha dado me gusta o lo ha guardado. Además de poder ocultar los gustos personales, incluso los más perversos, X usará esa información para ajustar el algoritmo de cada usuario. Así, si antes alguien temía dar me gusta a sus preferencias presuntamente más racistas, homófobas o machistas, ahora ya puede hacerlo libremente y la plataforma le dará más contenido como el que secretamente le satisface. Musk anunció que su decisión había sido un éxito en apenas unas horas: de repente los usuarios de X empezaron a dar más me gusta cuando ya sabían que nadie los miraba.

Hace unos días, Musk anunció que el porno iba a estar oficialmente permitido en X. Ya lo estaba, solo que no tenía el plácet oficial de la compañía. Los likes privados permitirán que los usuarios puedan disfrutar de esa nueva función oficial de X sin miedo a ser descubiertos. Hay otras actividades creadas por los me gusta públicos que serán a partir de ahora imposibles: los autores de mensajes polémicos ya no podrán ver quién da me gusta a quienes los responden con insultos, pero también será más fácil apoyar con un like a un mensaje que justamente critica a alguien con poder en tu partido, empresa o universidad.

# El Supremo de EE UU mantiene el acceso a la píldora abortiva

En un fallo unánime, el alto tribunal tumba la decisión de una instancia inferior

#### IKER SEISDEDOS Washington

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio ayer un ansiado respiro al movimiento en favor del derecho al aborto con una sentencia que mantiene, de momento, el acceso sin restricciones a la mifepristona, popular medicamento que se toma, junto a otro llamado misoprostol, en un 63% de las interrupciones del embarazo que se practican en el país, según datos del Instituto Guttmacher.

El fallo unánime no fue una sorpresa para quienes siguieron las argumentaciones de la vista oral y llega casi dos años después de la sentencia que derogó el precedente de medio siglo sentado por Roe contra Wade (1973), que acabó con la protección federal del aborto. Aquel fallo abrió una nueva era en la libertad y la salud reproductiva de las mujeres estadounidenses al dar a los Estados la potestad de legislar sobre el tema: hasta ahora, al menos 21 lo han prohibido o restringido severamente en sus territorios.

Los nueve magistrados (tres liberales y seis conservadores, tres de los cuales nombró Donald Trump durante su único mandato) tumbaron con la decisión de ayer una sentencia de un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans que prohibía la distribución por correo de la mifepristona. De haber decidido lo contrario, habría supuesto su veto a nivel federal, también en aquellos lugares en los que el derecho al aborto está protegido expresamente. El fallo, con todo, no implica que esos medicamentos puedan usarse en los 14 Estados con las legislaciones más severas del país, que los prohíben sin excepción.

El fallo, que incorpora una opinión concurrente de Clarence Thomas, tal vez el juez más a la derecha del grupo, no entra en si es peligroso o no tomar esas píldoras; tampoco en si es ético hacerlo. La decisión puede interpretarse también como una victoria de la agencia del medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) en su autonomía para decidir sobre su papel de árbitro en la aprobación de los medicamentos para su uso general. También, como un frenazo a la tendencia de este Supremo, cuya supermayoría conservadora carece de precedentes desde los años treinta, de minar el poder de las agencias federales. Así lo demostraron el año pasado con un fallo desfavorable a la EPA, que se encarga de velar por el medioambiente.

FDA Vs Alliance for Hipocratic Medicine (AHM) tiene su origen en una demanda interpuesta en noviembre de 2022 contra la FDA. La AHM eligió lanzar su guerra judicial en Amarillo (Texas), confiada en que allí se encargaría del caso Matthew Kacsmaryk, un juez cristiano ultraconservador, y que su decisión la revisaría después un tribunal de apelaciones, el del Quinto Circuito, también con un historial proclive a los intereses de los demandantes. Su objetivo era prohibir el acceso total a la pildora abortiva, que se usa junto al misoprostol en un porcentaje de interrupciones de embarazo que no ha dejado de aumentar tras la derogación de la sentencia que tumbó Roe.

La FDA, que aprobó el uso de la mifepristona hace más de 20 años (siguiendo el ejemplo pionero de Francia), calcula que la han empleado más de cinco millones de mujeres desde entonces y que no se han registrado más contraindicaciones para la

El fallo no implica que se pueda usar en los 14 Estados que la prohíben totalmente

La resolución puede entenderse como un triunfo de la agencia del medicamento

salud que las de otros populares fármacos, como el ibuprofeno.

Kacsmaryk les dio la razón en todo en Amarillo, pero el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito, que tiene jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Misisipi, solo les compró una parte del argumento: la que culpa a sendas decisiones de la FDA de 2016 y 2021, que ampliaron el acceso a la pildora abortiva al permitir su receta por telemedicina y la compra por correo, de un supuesto aumento de los problemas derivados de ese uso más extendido. Desde el final de Roe contra Wade, al menos 21 Estados han prohibido o restringido severamente el derecho al aborto en mitad de un caótico mapa de legislaciones cruzadas, consultas populares y batallas en los tribunales.



# EUR02024

Rakitic. "Modric, pequeñito y grande" –36

Alemania. Kroos, contra Escocia y el desánimo naciona. –38 Y39 Tribuna. 'Días de fútbol y melancolía, por Fernando Aramburu' –38 Y 39



Kylian Mbappé, en un entrenamiento con la selección francesa. HASSAN AMMAR (AP/LAPRESSE)

# Mbappé y Bellingham bajo el foco

El francés y el inglés centran las miradas de las dos selecciones favoritas en una Eurocopa en la que España fía sus opciones a la fuerza de un grupo con más alternativas y con el vértigo de Nico y Lamine

#### DAVID ÁLVAREZ Donaueschingen

El gran fútbol vuelve esta noche y se extiende cierta sensación de que regresa a tierra firme, tras dos grandes torneos empapados de extrañezas. La Eurocopa de 2020 no se celebró hasta 2021 por el covid, y aun entonces se desarrolló bajo multitud de restricciones. El Mundial de 2022 se desplegó lejos de su lugar en el calendario y lejos sobre todo del alcance de miles de aficionados, en Qatar, un régimen que puso cara amable a su desprecio por las mujeres, los trabajadores extranjeros y el colectivo LGTB. Después de aquello, el gran fútbol regresa a la tierra firme de las certezas de una Alemania que en la Copa del Mundo de 2006 fijó los estándares organizativos de un gran torneo.

Vuelve también a la Europa más agitada desde que se apagaron los ecos de la Segunda Guerra Mundial, con uno de los participantes, la Ucrania de Lunin, Dovbyk y Tsygankov, resistiendo en la guerra con Rusia. El continente se encuentra además en plena digestión de las últimas urnas, que detectaron una crecida de inclinaciones intolerantes y excluyentes. Quizá no sea fútbol, pero el fútbol se siente concernido, como explicó el presidente del comité organizador, Philipp Lahm, en EL PAÍS: "Un solo torneo no sanará el mundo. Pero el fútbol debe aportar lo que le corresponde para defender los logros de la democracia".

Para empezar, han tratado de introducir alguna certeza en algo de comportamiento tan vaporoso como el balón: la pelota llevará un chip que ayudará a los vigilantes del VAR a dilucidar jugadas de posibles manos y penaltis, ya que permite detectar las desviaciones que sufra con cada toque. El público verá en las pantallas recreaciones gráficas de lo sucedido.

Más allá de eso, la mayor certeza del torneo es en qué se fijarán las miradas: Mbappé y Francia, y Bellingham e Inglaterra; las dos selecciones favoritas para las casas de apuestas y los modelos de predicción, y los dos futbolistas más magnéticos del momento.

La selección de Deschamps llega con su delantero más determinante liberado después del anuncio de su fichaje por el Real Madrid, aunque ayer no se entrenó con el grupo, una semana después de sufrir un golpe en la rodilla en un amistoso contra Luxemburgo. Pero Francia, fábrica perpetua de talento y finalista en los dos últimos Mundiales (campeona en 2018), tiene arsenal de sobra para aguardar a Mbappé, y además ha recuperado a Kanté por si requiere apuntalar el centro del campo.

Con Inglaterra, Southgate se encuentra ante su última oportunidad de llevar a un título a una remesa formidable de futbolistas con la que perdió en los penaltis la final de la última Euro en Wembley contra Italia. Este año, además, ha recibido el impulso de la explosión del Bellingham liberado cerca del área por Ancelotti, la última pieza de un engranaje que ya movían Rice, Foden y Saka bajo el mando de Kane.

Entre esa exuberante pugna, aparecen también las opciones de una España donde De la Fuente ha construido un bloque que, alrededor del faro de Rodri, brilla más que sus piezas y al que ha dotado de más alternativas de juego que las que llevaron a la frustración contra Marruecos en el Mundial de Qatar. Es un equipo más directo que cuenta con dos armas de desequilibrio puro y vertiginoso como no había juntado antes, Nico Williams y Lamine Yamal.

En Portugal, Roberto Martínez

Roberto Martínez ha dado cuerpo a la Portugal donde aún marca Cristiano ha estructurado y levantado a una selección que se fue de Qatar hipnotizada por las lágrimas de Cristiano, que todavía sigue marcando, bien rodeado por Bernardo Silva, Leão, Ramos, Diogo Jota, Bruno Fernandes, Rúben Dias y Pepe.

También ha recibido un buen impulso Alemania, con un técnico sólido como Julian Nagelsmann, que consiguió convencer a Toni Kroos para que regresara de su retiro internacional y le ayudara a dar sentido al juego. A partir del 26 de junio, cuando termina la fase de grupos, cada partido suyo puede ser el último, una retirada en lo alto, en pleno dominio de su genio. Del mismo modo que cada partido de Güler, Sesko, Mainoo o Wirtz podría constituir su primera gran noche inolvidable en el escenario internacional.

En su artículo, Lahm dejó una predicción: "El mundo será más feliz durante las próximas semanas, y puede que algo de eso se nos pegue". EURO2024 EL PAÍS, VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

Ivan Rakitic Finalista en el Mundial de Rusia con Croacia

## "¿Modric? ¿Cómo alguien tan pequeñito puede ser tan grande?"

El volante, ahora en la Liga saudí, analiza a su generación y reflexiona sobre la Eurocopa

#### JUAN I. IRIGOYEN Donaueschingen

Ivan Rakitic (Rheinfelden, Suiza; 36 años) descuelga el teléfono desde Riad y se larga a hablar de fútbol. Recuerda con alegría a sus ídolos, aquellos que llevaron a la selección croata al podio en Francia 98 como también reivindica a su generación, finalista en Rusia. Elogia a Modric, destaca a Pedri y analiza el rol de los centrocampistas. Él es (fue) un especialista.

Pregunta. ¿Cuándo ve que en la Eurocopa hay jugadores como Modric (38 años), Lewandowski (36), Cristiano (39) y Laporte (30) que están jugando como usted en la Liga saudí, se arrepiente de haberse retirado de la selección?

Respuesta. No, para cada jugador hay un momento perfecto para retirarse. Le di mucho a mi selección y, por supuesto, la selección me dio todo. Pero después de casi 13 años y más de 100 partidos, era el momento para estar más tiempo en casa. Mi familia se había sacrificado mucho por mí.

P. ¿Ni siquiera valía la pena esperar para intentar superar aún más a la Generación del 98?

R. Siempre hemos estado un poquito a la sombra de la Generación del 98. Ayer hablé un rato con Suker por teléfono y tenía un amigo a mi lado: "¿Estás hablando con Suker?". Flipaba. Como seguimos en activo, para llegar a ese estatus icónico o a esa categoría de leyendas, nos falta. Tendrán que pasar algunos años para que la siguiente generación hable de nosotros.

P. ¿Tiene que ver el contexto histórico, aquella selección emerge poco después de la guerra?

R. Nosotros en resultados los superamos, pero ellos abrieron el camino, pusieron la imagen de Croacia en el mundo. Presentaron nuestra mítica camiseta.

P. ¿Dice que es mítica para no decir que es fea?

R. El otro día estaba caminando por la calle en Riad y vi a dos niños con la camiseta de Croacia. Fui yo a pedirles una foto a ellos. La camiseta de Croacia tiene algo especial: se identifica fácilmente con su selección. Y eso es gracias a esa generación. Y nadie se lo va a quitar. Son nuestros ídolos.

P. ¿Y eso que su generación tiene a Luka Modric?

R. ¿Cómo alguien tan pequeñito puede ser tan grande? [se rie]. ¿Sabe lo que significa para noso-



Ivan Rakitic, con la selección croata en 2019, en un partido contra Gales. NIGEL FRENCH (GETTY)

tros poder decir que Luka es uno de los nuestros? Nunca habrá otro croata con la misma imagen y con la misma fuerza en el mundo del fútbol. Con todo lo que ha conseguido y es un chico muy cercano, muy amable. Ha pasado mucho en su vida y agradece todo lo que tiene. Hablé antes de la final de Champions y me dijo que quiere seguir disfrutando y que quiere

"No hay que correr tan rápido, el músculo más rápido es el cerebro"

"Croacia ya no será una sorpresa. Está establecida entre las de arriba"

seguir en esa línea. No se plantea otra cosa que seguir dando caña. Entrena, nunca se quita del medio, nunca nada le parece demasiado. Es un ejemplo. Todo lo que nos pasó en 2018 viene de ahí. Por el liderazgo de él y del entrenador. Es muy competitivo.

P. Como todos los croatas.

R. Es cierto, lo llevamos en el ADN. Pero siempre respetamos el deporte.

P. Usted pasó de ser el rey en el Sevilla a ocupar otro rol tanto en el Barça como en su selección. ¿Cómo se convive con eso?

R. Hay que entender dónde estás, con quién estás y qué puedes dar a los que te rodean. En el Barça con Messi y en la selección con Luka no hacía falta que les explicara cómo me tenían que pasar la pelota. Lo saben bastante bien. ¿Cree que hacía falta decirle a Messi que se la iba a pasar

al espacio? Jugadores de ese nivel te leen a ti.

P. Luis Enrique lo eligió a usted en lugar de a Kross para su Barça, ¿se equivocó?

R. No fue en lugar de... Hay que analizar la situación. A mí me ayudó estar en la Liga, haber competido contra Luis Enrique, que había estado en el Celta. Me voy haciendo mayor y analizo un poco lo que hacen los entrenadores. Una cosa es tener información de lo que ves en televisión y otra es haberte enfrentado y luchado contra alguien. Son pequeños detalles y a veces el entrenador siente una cosa más que otra. Mi tiempo con Luis Enrique fue increíble.

P. Kross v Modric siguen vigentes, ¿Ha evolucionado el centrocampista?

R. El centrocampista de hoy ha cambiado un poquito. Hace cinco o 10 años quizás era un poquito

diferente. Por eso me gustan los equipos que siguen teniendo la confianza en jugadores como Toni o como Luka. El fútbol evoluciona, hoy vemos muchísimo fisico y menos finura. Menos gente que puede dar el último pase. Por ejemplo, ¿cuánto hace que ha desaparecido el 10? ¿O el jugador por detrás del 9? Es una gran pena.

P. ¿Qué tipo de centrocampista le gusta?

R. El que está en todas partes. Ni el que está solamente arriba, ni el que está solamente atrás. El centrocampista libre, el que tiene ocho ojos. El que sabe cuándo hay que bajar el rimo, cuándo hay que acelerar, cuándo tiene que ordenar a sus compañeros. Esos son los jugadores que al final marcan la diferencia. Quizás no corren tan rápido, pero el músculo más rápido es el cerebro.

P. Pedri, Gavi, Dani Olmo..., ¿cómo los ve?

R. Los veo increíbles. En el caso de los del Barça, que los sigo mucho, es una gran suerte para ellos tenerlos. Son jugadores claves y jóvenes. La edad no importa, ni para arriba ni para abajo. Te lo puede enseñar Luka, pero también Pedri. Lo que sí me gusta es que el Madrid ha hecho una transición entre las generaciones que los más jóvenes lo agradecen. Mire lo que pasó entre Valverde y Kroos. Valderde le agradece todo lo que le ha enseñado. Y Fede tiene dos Champions. Pero siempre ha estado guiado por los que lo han ganado todo. Eso es una organización espectacular, que funciona de maravilla.

P. ¿Cómo analiza la Eurocopa? R. Va a ser muy larga y muy dura. En estos torneos siempre hay alguna gran sorpresa. Es lógico que siempre hablemos de España, de Inglaterra, es lógico que también se hable de Alemania porque está en casa, aunque no hayan conseguido grandes resultados. Será interesante verlo. Quiero ver cómo se va a establecer Turquía. Tiene muchos jugadores jóvenes, con un entrenador de una escuela diferente.

P. ¿Y Croacia?

R. Croacia ya no será una sorpresa. Está establecida entre los de arriba.

P. ¿Es peor o mejor empezar contra España?

R. Hay que empezar con un buen resultado. A veces, un buen resultado también puede ser un empate. Lo importante es no ir por detrás. Hay muchos jugadores croatas en momentos muy buenos, muy positivos. Puede ser bueno empezar en el máximo nivel para saber dónde estás y cómo estás. Estoy convencido de que vamos a ver un grandísimo partido, entre dos posibles finalistas.

P. Si no gana Croacia, quién quiere que gane: ¿Suiza o España?

R. Hacemos un poquito de pito-pito. Voy un poquito con España, que será difícil porque están en el grupo con los míos. Y tengo una conexión especial con Suiza. Tengo equipos para disfrutar de ellos y hablar con varios jugadores. Ojalá mis tres selecciones puedan llegar muy lejos.



Aymeric Laporte, en el amistoso de hace una semana contra Irlanda del Norte. RAFA BABOT (GETTY)

# La lesión de Laporte le abre la puerta de España a Nacho

Según la RFEF, el central del Al-Nassr en la Liga árabe sufre "molestias musculares"

#### J. I. I.

#### Donaueschingen

Pau Cubarsí fue la revelación del fútbol español en la última temporada junto a Lamine Yamal. Los dos estaban en la prelista de Luis de la Fuente rumbo para Alemania. Sin embargo, el central se quedó en Barcelona. No lo esperaba, pero no se quejó. Era un descarte políticamente fácil para el entrenador de La Roja, que optó para una nómina de centrales con sus dos históricos, Le Normand y Laporte, más la experiencia y buen momento de Nacho, sumada a la proyección y velocidad de Vivian. El problema es que, a las primeras de cambio, Laporte se lesionó. Según informó la RFEF, sufre "molestias musculares" y realizó ayer por la mañana "trabajo específico de recuperación" durante la sesión de entrenamiento de España en el SV Assen. Con Laporte en la enfermería, calienta Nacho.

Mientras el fútbol de Cubarsí (17 años) se enciende en el Barça, el de Laporte (30) se apaga en la Liga árabe. "He sido injusto con Cubarsí y justo con los que se quedan", justificó De la Fuente. En la última temporada, Laporte disputó 40 partidos. Se perdió, sin embargo, el último partido de su equipo, el Al-Nassr, en los cuartos de final de la Champions de Asia, también la final de la King's

Cup, ambos por sanción. Su último encuentro lo jugó el 23 de mayo. A la concentración de España en Las Rozas, en cualquier caso, se sumó el 5 de junio, un día antes que Nacho, Carvajal y Joselu, campeones de la Champions el 1 de junio con el Real Madrid.

Tras regresar de Arabia Saudí, De la Fuente le otorgó unos días más de descanso a Laporte. No hubo ningún comunicado oficial que justificara la demora del central. Sí se sabe que el pasado 15 de mayo nació su segundo hijo en Bilbao. Así lo subió el propio Laporte a las redes sociales. Aunque su ritmo competitivo en la última temporada fue menos exigente que el de sus compañeros, Laporte no adelantó su llegada a la concentración de la Roja en Las Rozas, como sí lo hicieron tres de sus compañeros: Dani Olmo (molestias en el gemelo), Pedri (sufrió tres lesiones en el último curso) y Zubimendi (no juega desde el 26 de abril). Los tres presentes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el 31 de mayo.

"Me parece que Aymeric está en el mismo estado de forma que los compañeros. Le he visto tan bien como a Nacho o a Vivian.

El excentral del City tuvo unos días más de descanso tras regresar de Arabia

El defensa del Madrid llega tras ser titular en la final de la Champions League Estoy encantadísimo con los cuatro", comentó De la Fuente después de que Laporte participara durante 37 minutos en el último amistoso de la Roja antes de desplazarse a Alemania, frente a Irlanda del Norte en Mallorca. "Está perfecto para jugar contra Croacia. Otra cosa es que juegue o no, pero está en un estado de forma fantástico", remató el seleccionador español.

#### Uno de los preferidos

Nacionalizado en 2021, Laporte se había convertido en uno de los preferidos de los entrenadores. Como no entraba en los planes del seleccionador francés, Didier Deschamps, Julen Lopetegui lo pidió para la Roja. Su fichaje lo consiguió Luis Enrique, mientras que De la Fuente prolongó la confianza en él. Y nadie más lo movió. De hecho, por la zaga de España pasaron Pau Torres, Eric García e Iñigo Martínez. Pero nadie movía a Laporte. Hasta que llegó Le Normand y se consolidó a su lado en la zaga de la Roja. Era justamente esa pareja de centrales la que De la Fuente tenía en la cabeza para enfrentar a Croacia mañana (18.00) en Berlín.

"Espero que se recupere bien porque es una persona y un jugador muy importante para nosotros", pidió Dani Olmo ayer en la concentración de la Roja en Alemania. Con Cubarsí entrenando en solitario en Girona para llegar a punto a los Juegos Olímpicos, España cuenta con otro central en forma: Nacho, titular en la última final de la Champions League en Wembley y pendiente de aclarar su futuro con el Madrid.

Daniel Bruhl Actor hispano-alemán

## "Fui a ver al Barça al Bernabéu y me tenía que callar la boca"

J. I. I.

Daniel Brühl (Barcelona, 45 años) es un símbolo para una generación de europeos. A su memorable interpretación en Good Bye, Lenin! le siguieron sus trabajos en Los Edukadores, Salvador, Malditos Bastados, Rush y Capitán América, entre otras. Ahora, el actor promociona Becoming Karl Lagerfeld, la historia del famoso diseñador de moda. Divertido y cercano; sensible y clarividente; Brühl ejerce para EL PAÍS de puente cultural y futbolero entre España y Alemania en el arranque de una serie que aspira a hablar de fútbol, y no solo.

Pregunta. ¿Es muy futbolero?

Respuesta. Mucho. Crecí en Alemania, pero nací en Barcelona. Y gracias a mis tíos y a mi familia de allí acabé siendo culé.

P. Mal momento para un barcelonista.

R. Vivimos tiempos complicados. Duele pensar en las 15 Champions del enemigo.

P. ¿Cómo lo lleva?

R. Hay que tener respeto y no convertiste en un fan amargado y hostil.

P. Ahora la selección.

R. He vivido momentos fantásticos con Alemania y España. Imagínese, durante un tiempo no he parado de celebrar: 2008, 2010, 2012 y 2014. Años muy bonitos.

P. ¿A qué atribuye la buena relación entre Alemania y España?

R. Dicen que los catalanes son los alemanes de España. Hay un punto ordenado, quizás un poco menos follonero que, por ejemplo, en Andalucía. Mi abuelo era andaluz y mi abuela era de Cataluña. Así que soy charnego.

P. ¿No le molesta el término charnego?

R. La sal y la pimienta es lo que hace interesante a la vida. Me encanta vivir con esa ratatouille que tuvimos en nuestra familia: franceses, españoles, catalanes, alemanes...

P. ¿Qué tiene de cada uno?

R. Acostumbro a pensar en una frase de Carlos V que me decía mi padre: "Con Dios hablo en castellano, con su amante en francés y con su caballo en alemán". Lo dijo en el siglo XVI y aún tiene su punto.

P. Más allá de tener un bar de tapas en Berlín [Bar Raval], ¿se siente un embajador de España en Alemania y un embajador de Alemania en España?

R. Me siento muy europeo. Conozco muy bien la cultura alemana y española, y esa riqueza es brutal. Por eso también el bar de tapas. Para mostrarles a los alemanes la riqueza gastronómica de España. No todo es jamón y sangría, como tampoco Alemania es solo frankfurts.

P. Siempre la diversidad.

R. Ahora vemos que nos estamos moviendo a la derecha y yo crecí en un continente que se estaba abriendo, en el que los muros se caían y que todos tenían un espíritu abierto y tolerante.

P. Good bye, Lenin.

R. Esa Europa en la que creci fue un capítulo fanático de la historia y ahora hay que tener cuidado.

P. ¿Y cómo se cuida a Europa? R. Con diálogo. El ser humano



Daniel Bruhl.

es muy complejo. Esos que van por el mundo y Europa vendiendo la moto de todo es tan fácil y que puedes encerrarte para salvarte y cuidar tu riqueza no va a funcionar.

P. ¿Su primer recuerdo en un estadio?

R. En el Camp Nou. Tenía como ocho o nueve años, contra el Kaiserslautern. Después, como vivíamos en Colonia, ya no fui tanto hasta que llegó la época de Ronaldinho.

P. Una época fantástica.

R. Sí, y lo encadené después con el súperequipo de Guardiola y Messi. Los fui a ver muchísimas veces.

P. ¿Al Camp Nou?

R. Al Bernabéu también. Me callaba la boca, eso si. Unos días gloriosos.

P. ¿Quién va a ganar la Euro?

R. Los ingleses están muy bien. Los franceses, también. Y hay que tener en cuenta a los alemanes en casa y a España. 38 EURO2024

La selección organizadora debuta con el propósito de unir a una sociedad dividida

## Toni Kroos contra Escocia y el desánimo nacional

#### DIEGO TORRES Múnich

Agolpados en las terrazas de la Marienplatz, bebiendo cerveza como bávaros al calor del pulso extático de las gaitas, miles de escoceses celebran su hermandad frente al ayuntamiento de Múnich, día y noche desde el miércoles. Es la manifestación más elocuente de que se avecina una Eurocopa de fútbol porque la población local parece más pendiente de otras cosas. Así sucedió hasta ayer bajo un sol radiante y el gran diario de Baviera, el Sueddeutsche Zeitung, lo señaló con amargura: "No Scotland, no Party". Sin Escocia no hay fiesta en víspera de que el Allianz Arena acoja, como en el Mundial de 2006, el partido inaugural de otro gran acontecimiento deportivo en Alemania. Dieciocho años más tarde, Alemania, Europa y el fútbol inspiran más nostalgia que esperanza.

"El equipo nacional debe unirse sin importar el color de piel, la religión o la cultura, si eres rico o pobre", decía ayer Philipp Lahm, el presidente del comité organizador de la Euro, sentado en una cervecería de Münchner Freiheit con un grupo de periodistas y miembros de organizaciones no gubernamentales preocupados por la ola de frustración y xenofobia que amenaza con golpear al país, y que tiene al partido de ultraderecha Iniciativa Para Alemania como espolón tras obtener el 16% de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo. "Mi hijo lo aprende en su equipo de fútbol: lo importante es jugar juntos", decía el que fuera jugador del Bayern. "Este es un ejemplo que ahora podemos trasladar los alemanes y europeos a través de nuestras selecciones. Esta Eurocopa es una oportunidad para decirle al mundo cómo somos de verdad".

Principios que parecían verdades de perogrullo se cuestionan ante encuestas como la que impulsó la cadena ARD, con derechos de emisión del campeonato. Este medio, vinculado a la extrema derecha, publicó el resultado de una encuesta que consultó a los participantes sobre si querían que la selección alemana tuviera más jugadores blancos. Una quinta parte respondió que sí. La xenofobia, tabú de la posguerra, es algo más que un fantasma en una comunidad que lleva casi un siglo esforzándose por sepultar el nazismo. "Me chocó que la encuesta se hiciera y me pareció aberrante que la gente respondiera", dijo Julian Nagelsmann, el seleccionador, que ha llamado a sus filas a jugadores negros como Rüdiger, mulatos como Musiala, o descendientes de emigrantes turcos como Gündogan, para emprender una doble lucha.



Por un lado, Alemania tiene ante sí la misión de recuperar la grandeza deportiva perdida en la última década; por otro, se propone aglutinar a una población dividida por el declive económico, la guerra en Ucrania, y la percepción de que los inmigrantes son un peligro en un concierto geopolítico alarmante. El temor a actos de sabotaje rusos y la detención de un presunto simpatizante del vihadista Estado Islámico cuando intentaba alistarse como voluntario en la Eurocopa añaden combustible en la atmósfera explosiva.

Alemania y Francia unen fuerzas en una operación conjunta sin precedentes. "Hemos estado en contacto estrecho con las agencias de seguridad", dijo Lahm, "y la colaboración internacional ha sido esencial para procesar la información. La seguridad es nuestra prioridad número uno. Estamos preparados".

Lo mismo dice Nagelsmann. "Estamos preparados". Lo afirma después de verificar que no lo estaban, y de eso han pasado apenas seis meses. La credibilidad de los seleccionadores ale-

manes es una cnoza en un nuracán desde que Löw quedó eliminado en octavos en el Mundial de 2018 y Flick cayó en la misma ronda en 2022. Preso de su habitual elocuencia, el sucesor Nagelsmann reconoció que llamó a Kroos en noviembre, después de perder 2-3 en Berlín ante Turquía con el inefable Kimmich en el mediocentro, reproduciendo el patrón que llevó a la ruina al equipo durante el pasado Mundial. "En noviembre empezó mi primer acercamiento para convencer a Kroos de

## Días de fútbol y melancolía en Alemania

#### Análisis

#### FERNANDO ARAMBURU

El contraste es notable. En 2006, Alemania organizó la Copa Mundial de fútbol en un ambiente de júbilo colectivo bajo un lema hospitalario: "El mundo como huésped en casa de amigos". Uno recuerda los colores de la bandera nacional por todas partes: en ventanas, bares y jardines; en forma de banderín colocado en coches, bicicletas y carritos de bebé; en pulseras, collares y demás bisutería. Y uno recuerda asimismo la ilusión general cifrada en la confianza que inspiraba el equipo y

asentada en unos tiempos de bonanza económica y de alta autoestima nacional previos a la crisis financiera internacional de 2008.

El panorama ha cambiado en sentido negativo. Lleva uno residiendo cuatro décadas en el país germano y nunca hasta la fecha había percibido con tanta claridad una especie de melancolía generalizada, de la cual tampoco se escapa la Eurocopa que comienza hoy en Múnich. El campeonato está, sí, en las páginas deportivas y en los noticiarios, pero no en las calles como en aquel colorido verano de 2006. Las razones de esta desafección son múltiples y vienen de unos años atrás, agravadas por la coyuntura económica y por la situación sociopolítica

nacional y europea. Viendo a diario las imágenes de explosiones y muertos en Ucrania y Gaza no apetece mucho, la verdad, abandonarse a la alegría.

El mito alemán del país de los poetas y filósofos (Dichter und Denker), de la nación disciplinada que funciona como un mecanismo de relojería, laboriosa, innovadora, fiable, conocida y admirada por su espíritu organizativo, el trabajo metódico y la puntualidad, hoy encuentra principalmente cabida en el juicio favorable de quienes desconocen su estado actual, sin que ello signifique que el suyo sea un caso aislado. El problema de Alemania es el problema de Europa y se le puede poner diversos nombres.



Aficionados alemanes, ayer en Múnich. L. BARON (GETTY)

Por ejemplo, decadencia. Dejo a otros más versados en estos asuntos dilucidar las causas. Los ciudadanos de a pie simplemente constatamos que en todos lados falta personal, que se desincentiva el esfuerzo del emprendedor, que no hay tren que salga o llegue a su hora, que menudean las noticias de cuchillos violentos y que la incertidumbre convertida en miedo e irritación lleva cada vez a más ciudadanos a buscar soluciones desesperadas en formaciones políticas que prometen mano dura y ponen en tela de juicio la democracia.

Bien es cierto que una selec-

EURO2024 3



"Estuvimos después viendo los siguientes pasos y hablamos varias veces sobre qué y cómo podría aportar a la selección hasta que, al final, en un punto me dijo: "Sí, quiero ser parte de esto. Let's rock".

Con Kimmich reciclado en el lateral derecho y Kroos en sintonía con Gündogan en el mediocampo, pidiendo todos los balones sin miedo y ofreciéndose para dar el primer pase, Alemania ha encontrado estabilidad y ha vuelto a parecer un equipo com-

ción nacional de fútbol repleta de estrellas y con buenas perspectivas de triunfo, como fue el caso en otros tiempos, podría contribuir al olvido momentáneo de los problemas presentes y a insuflar algo de entusiasmo a la nación. Sin embargo, el equipo no inspira confianza luego de que en las dos últimas copas mundiales ni siquiera lograra pasar de la fase de grupos. En vista del juego mediocre y de las dificultades para imponerse a rivales modestos en los preparativos para esta Eurocopa, Toni Kroos no tuvo empacho en declarar hace poco lo que piensa. "No somos suficientemente fuertes", dijo. Desde luego que el portero Manuel Neuer no pasa, tras larga lesión, por su mejor momento. Y el otro día vimos que en un entrenamiento el madridista Rüdiger y el delantero Fühlkrug, que ya se vieron las caras en la final de Wembley, es"El equipo debe dar el ejemplo uniéndose sin importar el color de piel", dice Lahm

A los organizadores y a la plantilla alemana les preocupa el avance de la ultraderecha

tuvieron a punto de llegar a las manos, lo que para unos analistas es prueba de que en el equipo hay combatividad y ganas, y para otros desarmonía y conflictos.

El mismo regreso de Kroos a la selección despierta recelos, y no tanto por su calidad futbolística, que está fuera de duda, sino por la inquietante circunstancia de que a sus 34 años no haya jugadores más jóvenes que le disputen el puesto. Por supuesto que su veteranía y su prestigio pueden beneficiar al equipo. Aun cuando no ostenta el brazalete de capitán, su presencia tiene peso y su voz, autoridad. Fallecidos en los últimos años Beckenbauer, Gerd Müller, Brehme o Hölzenbein, Toni Kroos es ahora mismo el único jugador alemán en activo con aureola de leyenda. Al resto aún le queda un buen trecho para consagrarse.

Motivo de discusión ha sido

#### Toni Kroos practicaba bicicleta el lunes en Herzogenaurach.

A. HASSENSTEIN (GETTY)

al de Toni", dijo ayer Gündogan, aparentemente sereno a pesar de la presión creciente. "Es un placer jugar con él. Sus pases parecen simples, pero le dan sentido al juego". Gündogan salió al paso de los críticos que desde hace años acusan a Kroos de abusar de los pases horizontales. Esta facción acuñó un apodo: Querpass Toni, que viene a significar algo así como Pase Horizontal Toni.

La repesca de Kroos, resuelto a retirarse en este torneo con 34 años, expresa la crisis de la cantera alemana, antes inagotable productora de mediocampistas dinámicos e ingeniosos. La escasez de talento desorientó al equipo primero y lo atenazó después, hasta que Nagelsmann llamó a Madrid pidiendo auxilio. "Estamos nerviosos como antes de hacer un examen de matemáticas", reconoció el entrenador. "Queremos ambiente. Quiero un estadio ruidoso. Lo necesitamos".

Lo sabe Nagelsmann, lo saben los políticos, y lo sabe cualquiera que vaya por los campos de la periferia. No hay nada en la cultura popular alemana capaz de inflamar a la gente como el fútbol. Tim Frohwein, exjugador responsable de Poject Treffpunkt y Fussball Mikrokosmos, dos iniciativas para fomentar y aprovechar la energía del fútbol base, señaló ayer un puñado de datos: "Un millón de personas se reúnen cada fin de semana solo en Baviera en torno a equipos de fútbol amateur. Este es el deporte más popular en Alemania, con 2,3 millones de practicantes y 1,3 millones de partidos por año".

El impacto de la selección se entiende fácilmente en un país expectante ante la Eurocopa. Lo dijo Gündogan emocionado: "Para mí, ser capitán supone increíblemente mucho. Este equipo espera representar al pueblo alemán con orgullo".

igualmente estos días el color de una de las dos camisetas que usará el equipo nacional alemán durante la Eurocopa. Además del blanco de los tiempos gloriosos, los jugadores saltarán al césped en su segundo partido, el que los enfrentará a Hungría, con indumentaria rosa, color con el que un sector no pequeño de aficionados dista de identificarse y al que más de uno achaca fama de gafe. Y si uno observa la trivial mascota del campeonato, un peluche caracterizado por su innegable falta de originalidad, acabará constatando en el país de los poetas y filósofos una falta ostensible de genio creativo, así como la tentativa ñoña de simular una fiesta popular en medio de un ambiente decaído. Ya sólo falta que las predicciones meteorológicas acierten y tengamos una Eurocopa pasada por agua y con temperaturas por debajo de los 20 grados.

#### Los grupos y partidos de la Eurocopa

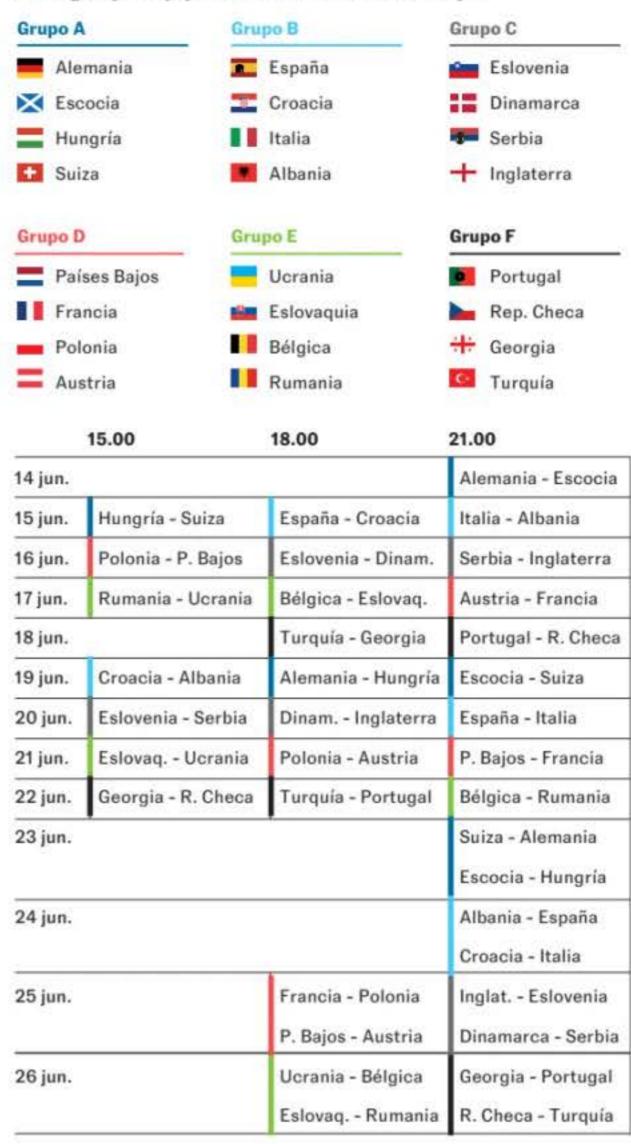

#### La fase final

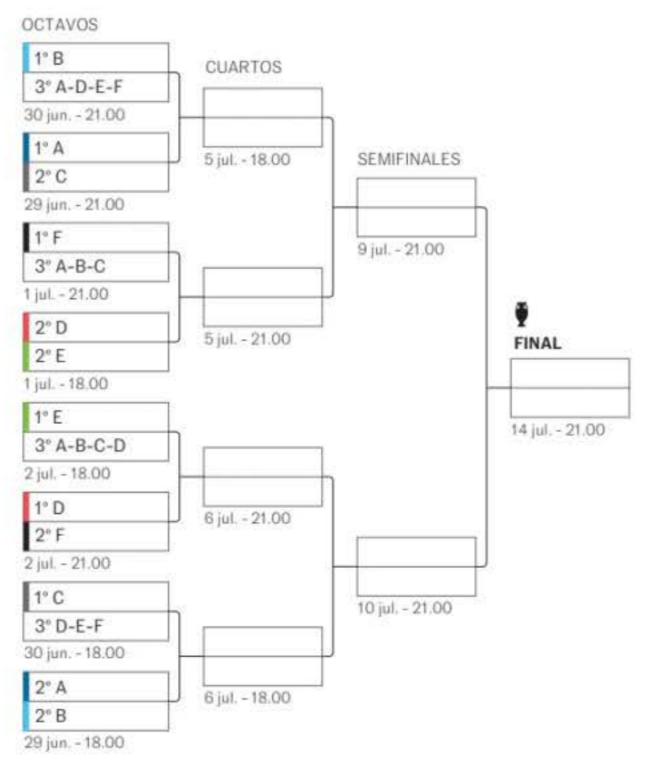

Fuente: UEFA. EL PAÍS

40 DEPORTES

El club blanco afronta varios cambios en su plantilla tras ganar el triplete nacional y rozar un nuevo título en la Euroliga

## La regeneración de un Madrid campeón

JUAN MORENILLA Madrid

Fue el póster de la final, también de una época. Rudy Fernández levantó este miércoles la 37ª Liga del Real Madrid de baloncesto tras vencer en el tercer partido de al UCAM Murcia y cumplió su último servicio al conjunto blanco escoltado en el festejo por otras dos leyendas, Sergio Rodríguez y Sergi Llull. El alero se retirará este verano a los 39 años en el intento de disputar con la selección sus sextos Juegos y el base canario (38) y el escolta balear (36) están pendientes de aclarar su futuro en la casa blanca. Ambos acaban contrato, igual que Causeur, Hezonja, Poirier y Tavares, así como el técnico, Chus Mateo, una alineación que anticipa mucho tajo en las oficinas y la regeneración de un equipo que lo ha ganado casi todo.

El Madrid ha sido una trituradora: 72 victorias en 86 encuentros disputados durante la temporada, un 83,5% de triunfos y solo 14 derrotas (33, por ejemplo, sufrió el Barcelona). Los blancos abrieron el curso con 19 partidos seguidos ganados, hasta caer en noviembre ante el Unicaja; han abrochado el tercer triplete nacional de su historia (Liga, Copa y Supercopa) tras los conseguidos en 1985 con Lolo Sainz y en 2015 con Pablo Laso; en las eliminatorias de la ACB han arrasado con un parcial de 8-0 tras el 2-0 al Gran Canaria en cuartos, el 3-0 al Barça en semifinales y el 3-0 al UCAM Murcia en la final, una progresión sin marcha que no cataba desde hace 28 años; y en la Euroliga firmaron el récord de victorias en una fase regular (27) y solo una mala segunda parte ante el Panathinaikos les privó de retener la corona de campeones de Europa.

Ante ese rendimiento, la renovación de la plantilla obedece más a un cambio generacional inevitable en algunos casos y a la competencia con otras ofertas que a la necesidad de una revolución. La hoja de ruta del club pasa por renovar a Chus Mateo por dos temporadas más. En dos cursos, el técnico de 55 años no solo ha surgido victorioso de la sombra de Pablo Laso, el hombre que marcó una era con 22 títulos en 11 campañas, sino que ha estirado la hegemonía con cinco títulos más (dos Supercopas, una Liga, una Copa y una Euroliga) y un liderazgo tranquilo. Y en la pista, una vez fortalecido el crecimiento en el juego con la llegada de Facundo Campazzo hace un verano, el Madrid remata la continuidad de su gran referente de las últimas temporadas, Edy Tavares. El pívot más dominante de Europa, de 32 años, está cerca de firmar un contrato extenso en el tiempo y abundante en lo económico.

En la dirección del juego, Sergio Rodríguez deshoja la margarita. "He de tomar una decisión en frío", dijo en la celebración de la Liga Endesa. Causeur no seguirá de blanco, y en la agenda están Andrés Feliz, base dominicano del Joventut (26 años, 1,83m), elegido en el quinteto ideal de la ACB, y el canadiense Xavier Rathan-Mayes (30 años, 1,93m), base-escolta del Enisey, de la Liga rusa. Poirier parece también

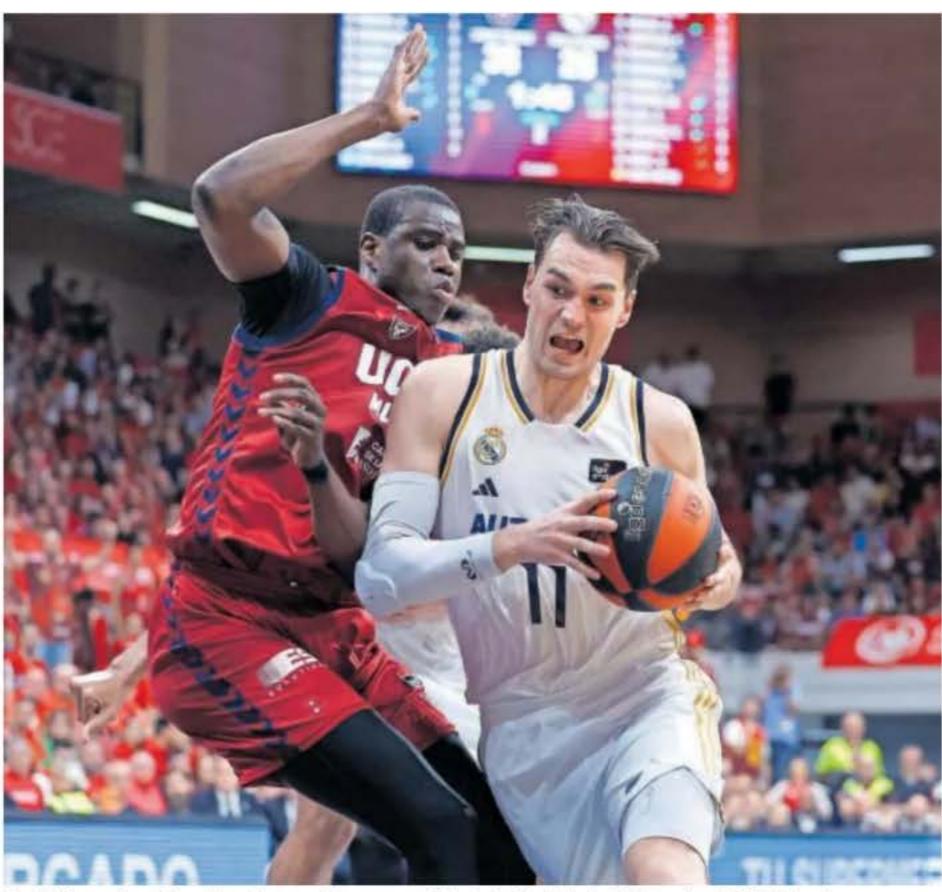

Mario Hezonja, este miércoles en el tercer partido de la final de la ACB contra UCAM Murcia. GETTY

El dato

72

victorias esta temporada en 86 encuentros. El Real Madrid ha ganado el 83,5% de los partidos que ha disputado este curso. Batió el récord de triunfos en la fase regular de la Euroliga, 27, y terminó invicto las eliminatorias de la Liga Endesa. más fuera de dentro, tentado por la chequera del Anadolu Efes. En la pintura el Madrid tantea el regreso de Serge Ibaka, que ya jugó de madridista en 2011 durante el cierre patronal en la NBA y que este curso ha regresado a Europa a los 34 años de la mano de Laso en el Bayern Múnich. Y sigue abierta la opción de Usman Garuba, aunque el pívot internacional con España pretende apurar sus opciones de continuar en la Liga estadounidense.

En ese puzle, la pieza clave es Mario Hezonja. El alero croata ha esquivado algunas ofertas de renovación ante la insistencia de un Madrid que le considera básico por su capacidad ofensiva y su despliegue físico. "Hemos perdido el título por mi culpa", se fustigó Hezonja después de la derrota contra el Panathinaikos en la final de la Euroliga. Este miércoles, tras la victoria liguera, se quedó el balón de la final, que le entregó Llull, v mostró su deseo de continuar: "No voy a hablar de los tres títulos. Soy perfeccionista y me gusta ganar siempre. Me siento mal por haber perdido un título en el peor partido del curso. Me gustaría dar a estos aficionados más títulos en los próximos años. Me han recibido con los brazos abiertos cuando se decía mierda de mí que era mentira. Quiero devolver ese cariño con más años de éxitos". Súper Mario es el eslabón que busca atar el Madrid en su camino de regeneración.

# Nadal renuncia a Wimbledon para centrarse en la preparación olímpica

ALEJANDRO CIRIZA Madrid

Lo insinuó en París, después de ser eliminado en la primera ronda por Alexander Zverev: "Parece difícil que vaya, no creo que sea adecuado hace una transición de tierra a hierba, cuando los Juegos son en tierra". Y lo confirmó ayer Rafael Nadal: "Se anunció que jugaré en los Juegos, mis últimos Juegos. Con este objetivo, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no hacer cambios de superficie y seguir jugando en tierra. No jugaré Wimbledon este año". El español, pues, no competirá en el grande

inglés a partir del 1 de julio, fijando el foco en la cita olímpica que tendrá lugar en las instalaciones de Roland Garros. Y entre medias, un torneo preparatorio en Bastad (Suecia), del 15 al 21 de julio.

"Me entristece no vivir el gran ambiente de ese increíble evento que siempre estará en mi corazón y estar con todos los aficionados británicos que siempre me brindaron un gran apoyo", prolongó Nadal. El mallorquín, de 38 años, se perderá por sexta vez el tercer major de la temporada tras las ausencias de 2004, 2009, 2016, 2021 y 2023. Es la tercera en las cuatro últimas ediciones. Campeón en 2008

y 2010, se quedó en las últimas participaciones con la miel en los labios —semifinales en 2018, 2019 y 2022— y ahora el físico vuelve a recomendarle un paréntesis, teniendo en cuenta el abrupto cambio de superficie, los riesgos que comportan las maniobras sobre hierba—rodillas y codos, estos últimos por las pelotas— y la proximidad de París 2024.

La última vez que pasó por el All England Club, hace dos años, el balear abandonó el complejo con una rotura abdominal, sin haber podido competir en la penúltima ronda frente al australiano Nick Kyrgios. Si entonces pudo paliar



Rafa Nadal, hace dos semanas en Roland Garros. GETTY

los severos efectos de la lesión crónica que castiga su pie izquierdo desde los 18 años y logró jugar en Londres, el trayecto posterior ha estado salpicado de distintas dolencias —así como de una operación de psoas y cadera, hace poco más de un año— que le han relegado de las pistas durante mucho tiempo. Esta temporada, Nadal solo ha podido disputar 12 encuentros, con un balance de siete triunfos y cinco derrotas distribuidas en cinco torneos.



El portaviones Indomitable, de la Royal Navy, en 1943, en una imagen del Museo Royal Air Force. CHARLES E. BROWN

El historiador Max Hastings regresa a la II Guerra Mundial con 'Operación Pedestal', una épica revisión del combate de la flota británica enviada a socorrer a los aliados

## A sangre y fuego en el mar de Malta

#### JACINTO ANTÓN Barcelona

El prestigioso y popular historiador militar Max Hastings (Londres, 78 años) vuelve a la Segunda Guerra Mundial embarcándose en un capítulo menos conocido para el público en general que las grandes campañas y batallas icónicas de la contienda, pero sin duda tremendo y lleno de emoción o, como el propio autor apunta "una epopeya de coraje, determinación y sacrificio". En su nuevo libro, Operación Pedestal (Crítica, 2024), Hastings narra con su inimitable estilo, caracterizado por la exhaustiva documentación y la mezcla de hálito épico y atención al factor humano, el envío en verano de 1942 de una gran flota británica, la mayor reunida desde la batalla de Jutlandia en 1916, para aliviar la dramática situación de la isla de Malta, asediada por los alemanes y los italianos. En la singladura, eleva un gran homenaje a la marina de su país.

La Operación Pedestal, apoteosis de la Royal Navy, fue un monumental vía crucis marino, con cuatro días de especial calvario, marcado por los sobrecogedores ataques por mar y aire a cargo de verdaderos enjambres de

submarinos, lanchas torpederas y bombarderos enemigos. El centro de la operación era un convoy de 14 mercantes (cargados varios de ellos con combustible y municiones: ideal para saltar por los aires) que iba protegido por la friolera de más de medio centenar de navíos de guerra incluidos dos acorazados, cuatro portaviones (la aviación embarcada debía proporcionar cobertura sobre la marcha), siete cruceros y 32 destructores. El objetivo de esta masa de barcos de 15 kilómetros de ancho y que se perdía en el horizonte era tratar de atravesar de oeste a este un peligrosísimo Mediterráneo dominado por el Eje para acudir en ayuda de Malta.

En unas páginas de las que emana todo el dramatismo y el estruendo del sangriento episodio envuelto en el fragor del mar y el ruido de los cañones, el olor del salitre y de la cordita, Hastings muestra la cara atroz de la guerra, pero también actos de abnegación y heroísmo. Su relato llega desde las reuniones del Almirantazgo hasta las cuitas del más humilde marinero (la mayoría no sabía nadar) y las meditaciones más profundas de los submarinistas ("butta la pasta!", era la orden más importante en los sumergibles italianos). Seguimos el convoy (y a sus enemigos) hasta la llegada a Malta. Con ataques salvajes de los Stukas, Ju-88 y Heinkel 111, y con grandes tragedias como el estremecedor hundimiento del portaviones *Eagle* por los torpedos del U-73. Y anécdotas como, entre otras, las mascotas a bordo, la del alcoholismo por estrés de la mona del destructor *Laforey*, o que los submarinistas alemanes se rociaban con colonia *4711* para tratar de ocultar el tufo a lobo.

¿Cuál es el personaje favorito de Max Hastings en Pedestal? "Posiblemente el capitán del
destructor HMS Ledbury, Roger
Hill, excéntrico, impulsivo (llegó
a lanzarse al agua para rescatar a
los tripulantes de un hidroavión
Sunderland abatido) e indisciplinado, un verdadero bucanero, pero el tipo de hombre que
representaba lo mejor del espíritu de la Royal Navy".

En la forma tan vívida con que Hastings cuenta la ordalía marina de Pedestal (del lado británico se perdieron 9 mercantes y 4 buques de guerra, con muchos más dañados seriamente) ha influido su experiencia directa como invitado en portaviones, submarinos y torpederas y, sobre todo, haber embarcado en 1982 en el transporte de tropas Camberra du-



Max Hastings, en 2022.

"Inevitablemente, no todo el mundo es un héroe", dice el escritor

El autor aprovecha para rendir un sentido homenaje a la Royal Navy rante la Guerra de las Malvinas, que cubrió como corresponsal. "Desde luego, haber estado en un buque bajo el fuego y ver barcos explotar, arder e irse a pique, y aviones caer, me ha ayudado mucho a describir los acontecimientos de Pedestal", señala el historiador.

Hastings aprecia "un pedigri, una línea" en los oficiales de la Royal Navy, por los que tiene una debilidad -al parecer también por el mujeriego comandante italiano de cruceros Alberto da Zara, que se decía que había seducido a Wallis Spencer, futura duquesa de Windson-, y de los que canta en su libro su "excelencia y bravura" como émulos de Nelson y Jack Aubrey. "Admiro mucho el ethos de la Royal Navy, todo el mundo celebra los Spitfires y el glamour de la RAF, pero seguir adelante mientras observas cómo van hundiendo uno por uno los barcos de tu flota, atravesar las pavesas humeantes en que se han convertido los buques de tus camaradas, para eso has de desplegar el tipo de valentía que hacía falta para ganar la guerra". Solo le falta entonar el Rule, Britannia!

Sin embargo, el historiador describe cómo, en el otro lado del espectro, algunas tripulaciones de mercantes perdieron los nervios y abandonaron sus barcos aunque estos no estaban en peligro de hundirse. "Así es, cuando un carguero explotaba por efecto de los ataques, a veces los del siguiente, que presenciaban la escena, se lanzaban aterrorizados al mar. Es comprensible. Pasa en todas las batallas: inevitablemente, no todo el mundo es un héroe. Lo sorprendente no es que algunos saltaran, sino que tantos no lo hicieran. Y no hay que olvidar que las tripulaciones de los mercantes no eran soldados".

Hastings, que se deshace en elogios hacia la novela Mar cruel, de Nicholas Monsarrat, y reivindica las de Alistair MacLean, como HMS Ulises, trata bien al enemigo. Destaca su retrato de los italianos. "Sus pilotos y sus marinos eran muy valientes. Es de justicia mostrarles el respeto debido. En el siglo XXI ya no vale escribir con clichés nacionalistas".

Como suele suceder en cada encuentro con Hastings, este (el lunes 10 de junio), también ha ido a coincidir con una fecha de la guerra: los 80 años de la matanza de Oradour-sur-Glane por la 2 ª división Panzer de las SS Das Reich, camino del frente de Normandía (sangriento itinerario al que dedicó un libro). Lo que lleva a hablar del intento de la ultraderecha alemana por blanquear a las Waffen SS. "Es un debate interesado. Estaban entrenadas y condicionadas para creer en la fuerza despiadada y la compasión era vista como una debilidad sin lugar en su ideario. En el cuerpo, la crueldad estaba institucionalizada".

42 CULTURA

## Javier Cercas ocupará la vacante de Javier Marías en la Real Academia

Su candidatura para el sillón R ha sido respaldada por mayoría absoluta

#### RAQUEL VIDALES Madrid

Su candidatura era la única presentada y venía avalada por Mario Vargas Llosa, Clara Sánchez y Pedro Álvarez de Miranda, pero la elección de Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 62 años) como miembro de la Real Academia Española (RAE) debía ser votada y obtener mayoría absoluta. Así sucedió ayer y solo necesitó una ronda de votación, por lo que Cercas pasará a ocupar el sillón R de la institución, vacante desde 2022 tras la muerte del escritor Javier Marías.

En conversación telefónica desde Barcelona, poco después de recibir la llamada del director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, para anunciarle su elección, el escritor confesó que su entrada en la institución es algo inesperado para él. "No entraba en absoluto en mis planes. Todo esto empezó hace poco más de un mes, cuando Santiago [Muñoz Machado] me llamó para decirme que creía que yo debía ocupar esa vacante. Yo le expuse todas mis limitaciones, empezando por el hecho de que vivo en Cataluña y tendría que desplazarme a Madrid para asistir a las reuniones semanales. Además, yo no quería competir con nadie. Pero él venció cada una de mis aprensiones hasta que le dije que sí. Me acordé de una frase de François de La Rochefoucauld: 'Quien rechaza un elogio es porque quiere dos", cuenta el escritor.

Dicho esto, Cercas acoge su entrada en la RAE como un honor y la asume "como un servicio público". "Esta es una institución al servicio de todos. Los académicos no tienen un sueldo ni un despacho",



Javier Cercas, en julio de 2023 en su casa en Girona. ALBERT GARCIA

subraya. "Es también, a diferencia de otras academias similares como la francesa, una entidad con presencia en la sociedad española. Su diccionario es el más consultado de lejos, la gente está pendiente de las palabras que introduce, genera debates...", añade.

Dado que no entraba en sus planes, el nuevo miembro de la RAE reconoce que todavía no ha pensado en el tema de su discurso de ingreso —tiene dos años para hacerlo—. "Primero tengo que aterrizar y ver cómo funciona todo. Entiendo que quienes han patrocinado mi candidatura consideran que puedo añadir algún granito de arena. Les estoy especialmente agradecido. También a Santiago Muñoz Machado. Y a todos los académicos".

Filólogo de formación, Cercas compaginó durante años su trabajo como escritor y columnista con la docencia como profesor de El escritor acoge su elección como un honor y "como un servicio público"

Filólogo de formación, ha ejercido también de docente y columnista literatura española en la Universidad de Girona. Aunque hace ya tiempo que vive más como escritor profesional que como filólogo, afirma que nunca ha dejado de ser esto último: "Al menos, lo soy In partibus infidelium [expresión latina que usaban la Iglesia para designar a los obispos honoríficos sin fieles a su cargo]". La RAE está conformada en un tercio por filólogos y lingüistas, otro tercio por escritores y el resto por miembros de profesiones variadas: cineastas, historiadores, arquitectos...

Cercas debutó en la novela a finales de los años ochenta con El móvil (1987), pero el éxito le llegó en el nuevo siglo recién estrenado, en 2001, con Soldados de Salamina, libro del que vendió cerca de un millón de ejemplares, traducido a decenas de lenguas y con el que se adentró en un episodio real de la Guerra Civil española: el fusilamiento fallido del poeta falangista Rafael Sánchez-Mazas.

Cercas siguió explorando juegos literarios con la no ficción que han resultado en algunos de sus libros más celebrados, como Anatomía de un instante (2010), El impostor (2014) o El monarca de las sombras (2017). También ha publicado El punto ciego, una serie de tres novelas policiacas, con el telón de fondo del procés, protagonizadas por un mosso d'esquadra, y varias colecciones de artículos como No callar. Crónicas, ensayos y artículos 2000-2022, que recogen sus columnas publicadas los domingos en El País Semanal.

Ha recibido, además, premios como el Nacional de Narrativa por Anatomía de un instante, el Llibreter, el Terenci Moix o el Planeta (por Terra Alta en 2019). Otros galardones a su labor periodística (como el Lara, el Francisco Cerecedo o el Mariano de Cavia) avalan su capacidad de reflexionar sobre el presente. También ha recibido reconocimientos internacionales, como el Prix Ulysse, en Francia, o el Premio Internazionale del Salone del Libro di Torino, el Friuladria o el Sicilia, en Italia.

Tras la elección de Cercas queda aún vacante el sillón que ocupaba Francisco Rico, fallecido en abril, ya que, según establece la tradición de la RAE, las diligencias para ocuparlo no arrancan hasta al menos seis meses después de la muerte de un académico.

## La RAE del siglo XXI

#### **Análisis**

JORDI GRACIA

Con Javier Cercas entra el siglo XXI en la Real Academia Española, no porque Cercas sea un *jovenzano*, que no lo es (tiene 62 años), sino porque su literatura más madura, innovadora e imaginativa sí pertenece a este siglo y ha contribuido como muy pocos escritores de cualquier lengua a transformarla por dentro y por fuera. Lo que pudo ser una transformación de alcance estatal

—la relectura por parte de los nietos de la angustia y la derrota de la Guerra Civil en Soldados de Salamina— obtuvo un éxito internacional que trascendió el instantáneo y masivo impacto español, ayudado incluso por uno de sus promotores a la Academia, Mario Vargas Llosa. Pero luego abrió el espectro de la experimentación literaria con nuevos inventos: ya no se trataba solo de abordar la ficción con la naturalidad de la crónica y lograr efectos análogos, sino de someter a la ficción a la disciplina de la historia y la realidad fáctica. Esa fabulosa novela, nueva e insólita, que es Anatomía de un instante delataba una imaginación moral y literaria superdotada para contar de forma trepidante y luminosa un episodio tenebroso de la historia española... que funcionó también entre lectores que no tenían ni idea de quién era Gutiérrez Mellado, ni Santiago Carrillo, como quizá suceda entre los nuevos lectores de ese libro magistral.

No sé de lo que será capaz de aportar a la Academia este filólogo y escritor de formación y vocación granítica, absorbente y patológica. Sí sé que a la RAE le sienta de maravilla que sustituya a otro gran novelista de la España contemporánea muy prematuramente fallecido, Javier Marías, y que lo haga cuando la memoria de Francisco Rico sigue viva en su corazón de amigo (y en muchos otros más). Es un lujo de la RAE tener entre sus miembros al escritor que más ha hecho por inventar experimentos sin el lastre del experimentalismo (que es

matar de aburrimiento a los lectores) y que ha sabido contar historias y conflictos morales sin dar el alto al personal en medio de la calle, sin señalar la pizarra con la solución mágica y sin renunciar a comprender las contradicciones más íntimas de las personas. Es tan bueno que incluso regala a los lectores del futuro la posibilidad de descubrimientos imprevistos, como sucederá cuando alguno de ellos lea La velocidad de la luz y le consterne que hoy no pase por ser una de sus más potentes obras (pero lo es). Su Enric Marco en El impostor o su Melchor Marín del tríptico Terra Alta están más vivos que todos los vecinos de mi barrio (y es un barrio grande). No parece difícil que sea capaz de revitalizar, aunque sea de vez en cuando, las discusiones en una casa tan virtuosa como a veces apartada de lo que mejor conoce Cercas: el mundo real.

CULTURA 43



Bruce Springsteen, durante el concierto del miércoles en el Metropolitano. ALVARO GARCÍA

#### Concierto

## Bruce Springsteen patea la afonía y celebra la vida en Madrid

CARLOS MARCOS

Un hombre de mediana edad y su hijo veinteañero están derrengados en su localidad. Tienen el ceño sudoroso. No son los únicos en esa situación. Esto es el Metropolitano y por aquí acaba de pasar un concierto de Bruce Springsteen. Uno de esos de tres horas, extenuante, donde el cantante pone a prueba su resistencia a sus 74 años y la de su público. Si se sale de allí con el corazón latiendo y sin una rotura de rodilla se ha ganado una batalla a las leyes de la naturaleza. El miércoles por la noche se vivió otro concierto de Springsteen en España (que pronto llegará a las 60 comparecencias, desde aquel debut en Barcelona en 1981), impetuoso, musculoso, festivo, emocionante. Le faltan cuatro más en los próximos días: hoy y el lunes, también en el campo rojiblanco, y los días 20 y 22 en el Estadi Olímpic de Barcelona.

Antes del recital, el aficionado andaba sumido en la inquietud después de la cancelación de los cuatro precedentes por una afonía de la estrella. Tras 18 días de descanso el músico reaparecía en Madrid. ¿Se encontrará bien? ¿Llegará con voz a las 30 canciones previstas? Quizá por esta reciente salud quebradiza uno de los versos de Promise Land cobró anoche un significado especial: "A veces me siento tan débil que quisiera explotar". Compareció recuperado el héroe estadounidense. Pero sufrió algo al principio. No se encontraba su voz a

tope y Bruce cerraba los ojos, arqueaba la ceja derecha, se le arrusu gaba la frente. Fue por ello más ta valiosa su actuación. Después de cuatro o cinco canciones su garsa ganta se calentó y la afonía sarra lió disparada del Metropolitano. tuan Hasta otra, maldita seas.

El estadio casi se llenó, con 55.000 espectadores según el promotor, Doctor Music. Ataviado con su indumentaria de los conciertos (tejanos, chaleco, muñequeras negras, corbata) y atado a su fender, el músico de Nueva Jersey ofreció 180 minutos de un recital que no fue solo suyo, ya que desde hace muchos años los conciertos de Springsteen son de todos. Una de las claves de los directos es el control que consigue de la temperatura del espectáculo: saber colocar las piezas de un cancionero legendario; no dejar de tocar los clásicos, pero tampoco ser obvio y contentar al aficionado exigente con temas inesperados; proporcionar rock festivo y, a la vez, sacudir el corazón con composiciones de pausada ejecución. Arriba y abajo; el éxtasis y la reflexión. Todo eso ocurrió anoche en compañía de una E Street Band que quizá convendría denominar E Street Orchestra, ya que en ocasiones se contaron hasta 18 músicos en el escenario. Hay que destacar a Max Weinberg. Detrás del capataz, aupado por una tarima, estuvo imponente con las baquetas, demostrando que con una batería sencilla se puede perfectamente conducir una enfebrecida locomotora.

No se conoce una banda tan numerosa en el rock que suene tan compacta e identificativa. La combinación de pianos, órganos, saxos, trompetas, coros y guitarras ofrece un sonido nítido y natural, con Bruce siempre al frente, que no deja ni un segundo el escenario. Cuando paraba de pegar machetazos a su guitarra el público sabía que venía la fiesta. Bajaba unas escaleras y alcanzaba la valla donde se agolpaban los espectadores. Y Bruce chocaba las manos con la gente, se dejaba abrazar, regalaba armónicas, bailaba cogiendo la mano a algún seguidor... Unos baños de masas que no estila ninguna estrella veterana.

Además de rockero, Bruce también ejerce de solvente comediante. Ha mesurado su despliegue físico (faltaría más) y ya no se deja caer de rodillas de forma arrebatada ni se lanza a sprints de un extremo al otro de escenario. Suda justo lo que la canción le pide y eso le permite encadenar conciertos tan exigentes. Por

A sus 74 años, la estrella volvió a ofrecer un concierto de tres horas

No hay banda que suene tan compacta e identificativa como la E Street momentos pareció un recital de los ochenta, con gente joven subida a hombros y sin móviles en las manos.

Hubo momentos especialmente destacados. Ese Lonesome Day abriendo la noche; la celeridad de No Surrender; If I Was a Priest, gospeliana y con un brillante solo de guitarra de Steven Van Zandt; My Hometown y The River, que encadenó y que cantó con los ojos cerrados y enfatizando las estrofas con su mano derecha; un Last Man Standing en solitario, con la guitarra y un silencio estremecedor; un Badlands con un final a-po-te-ó-sico; un Born To Run que se esfuerza en creérselo después de miles de interpretaciones (gracias, Bruce); un despiporrante Twist and Shout ...

Los conciertos de este hombre terminan siendo un manifiesto de vida de tres horas con canciones que denuncian la inmoralidad de la guerra, el racismo, los comportamientos represivos para el migrante o la falta de oportunidades para que la clase trabajadora acceda a una vida confortable. Ahí están los mensajes, para quien los quiera entender.

Springsteen ofreció el mejor espectáculo de rock que pueda experimentar un habitante de este planeta. La última media hora se celebró con las luces generales del estadio encendidas en una euforia constante. Para acabar en el otro extremo emocional: Bruce solo en el escenario interpretando I'll See You in My Dreams, donde canta: "La muerte no es el final". En esencia, los conciertos de Bruce son para celebrar la vida, por muy puñetera que sea; para confiar en que este mundo enfermo se sane un poco y para abrazar a la persona que tenemos al lado cuando suena Hungry Heart.

### El documental de EL PAÍS sobre Ucrania, finalista del García Márquez

EL PAÍS Madrid

Los soldados del tanque 27, el documental de EL PAÍS sobre la guerra de Ucrania centrado en la vida de tres soldados. convertidos en militares tras la invasión rusa de su país en febrero de 2022, es uno de los tres finalistas al Premio García Márquez de Periodismo en la categoría de Imagen. El jurado ha destacado la "gran investigación" del documental, "que evidencia una cara nueva de la guerra". El trabajo se realizó a lo largo de 2023 con cuatro periodistas desplazados al frente de Zaporiyia: Mónica Ceberio, Cristian Segura, Carlos Martínez y Luis de Vega. En Madrid trabajaron con el guionista Luis Alfaro y la productora ejecutiva Marcela Campos.

La Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo Periodismo Iberoamericano anunció ayer los finalistas al premio, que se entrega desde 2013 y tiene cinco categorías (Texto, Imagen, Cobertura, Fotografía y Audio). Los ganadores se darán a conocer el día 5 de julio en Bogotá.

Los soldados del tanque 27 pone el foco en el sacrificio que asumen los civiles movilizados por el ejército en Ucrania. Sus tres protagonistas tripulan un tanque T-72. Mientras millones de mujeres y niños huian de Ucrania en 2022, los varones mayores de edad debían quedarse en su país, obligados por la ley marcial. Los tres tanquistas son el espejo del impacto que tiene la guerra en estos cientos de miles de ucranios que se vieron tomando las armas. "Queríamos mostrar el día a día de la guerra y contar qué siente alguien que trabaja en un ayuntamiento, o en una empresa de importación de bebidas, cuando de repente tiene que combatir por su país pese a no haber empuñado un arma en su vida", explica Ceberio, directora del documental.

El trabajo se presentó en Madrid el 23 de febrero con la intervención de uno de los soldados, Volodímir Orenchak, y de Josep Borrell, alto representante de la UE para la Política Exterior. "Con este documental estrenamos un espacio y un compromiso de EL PAÍS con el audiovisual de calidad, una mirada sosegada sobre los acontecimientos que marcan el presente y definen el futuro", explicó la directora del diario, Pepa Bueno.

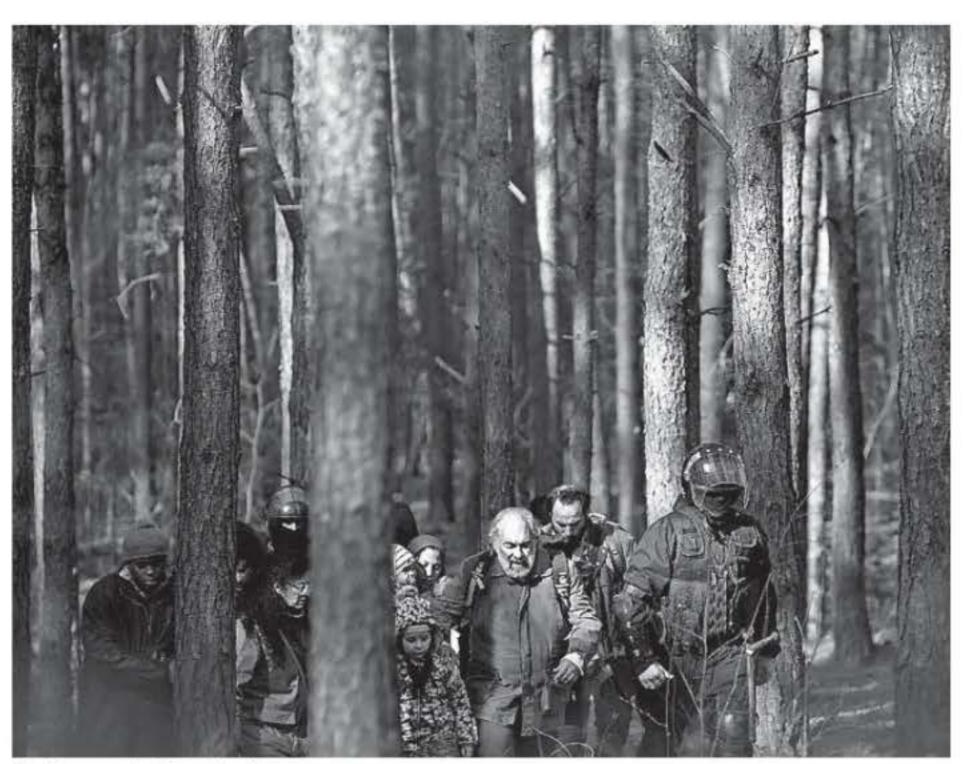

Una imagen de Green Border.

LA PELÍCULA DE LA SEMANA

CARLOS BOYERO

## Inmigrantes a palos, sin un mínimo refugio

#### GREEN BORDER

Dirección: Agnieszka Holland. Intérpretees: Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Tomasz Wlosok, Al Rashi Mohamad. Drama. Polonia, 2023. 155 minutos.

Hace un montón de años, creo que en el desierto de Sudán, se publicó una fotografía que adquirió inmediatamente la categoría de película de terror. En ella, un niño está agonizando y a su lado le observa un buitre más tranquilo que ansioso, presto a devorar a la criatura. El hombre que disparó la cámara para conseguir ese documento estremecedor, al parecer, siguió su camino, no recogió al niño. Y un tiempo después se suicidó. Ignoro si la razón fue la de sentirse acorralado, porque le abandonara su pareja o porque haber sido testigo permanente de tantos horrores le invitó a largarse de este mundo. Pero quiero pensar que se debió a que prosiguió su camino después de captar a la moribunda criatura y al acechante pajarraco.

Somos muy receptivos con el infierno y el desvalimiento que pueden sufrir los más inocentes. También la imagen de un bebé muerto sobre la arena en una playa de Lesbos conmocionó a todos los mirones en posesión de un trocito de alma.

En Green Border, la película que ha dirigido la anciana y respetada directora polaca Agnieszka Holland (75 años), hay viejos, adultos, mujeres y críos

sufriendo una barbarie que en la realidad debe de ser cotidiana. La sufren un nutrido grupo de inmigrantes: afganos, libaneses, sirios... a los que nos presentan inicialmente a bordo de un avión y creyendo que les van a llevar a la civilizada y acogedora Suecia, su tierra de promisión. Pero les depositan en un bosque, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Nadie les quiere allí. Y los despiadados guardias fronterizos, a base de hostias y amenazas le quieren cargar el muerto al vecino. Y Suecia se convierte para esta gente desesperada, apaleada, humillada, en una utopía irreal y amarga.

Su supervivencia es durísima. Pero reciben ayuda de algunos lugareños, activistas profesionales en su compromiso con los que no poseen nada o gente honesta que se atreve a observar la desgracia ajena y reacciona echando una mano, con el peligro que ello implica.

Filmada en blanco y negro, dispone de una primorosa fotografía

Somos muy receptivos con el infierno que sufren los más inocentes Aclarado el compromiso sensitivo y racional de tantos espectadores con las películas que retratan problemas sociales, y el de los que buscan refugio en Europa es uno de los más grandes, se supone que apasionarte y emocionarte con esas historias también está en función de cómo estén narradas, de que además de buenas intenciones aparezca el arte en ellas.

Green Border, filmada en blanco y negro, dispone de una primorosa fotografía. Te hace sentir el frío y la intemperie en la que viven los acosados. Pero también hay tiempos muertos y secuencias repetitivas, la sensación a veces de que ya estaba contado antes.

O sea, ese gesto tan delator de mirar alguna vez el reloj, de que se te haciendo largo lo que ves y escuchas en la pantalla. Y un interrogante que me hago demasiadas veces en el cine de los últimos tiempos, y es el motivo de que una parte notable de las películas tengan una duración que puede resultar exhaustiva, que supere las dos horas y media o las tres.

Green Border dura 155 minutos. Y no entiendes las razones en la mayoría las películas para metrajes desmesurados. Mi opinión es facilona y ventajista. No me importaría que la saga de El Padrino, en vez de diez horas, durara veinte. O treinta. O cuarenta.

## Personajes irritantes y adorables

#### **EL CIELO ROJO**

Dirección: Christian Petzold. Intérpretes: Thomas Schubert, Paula Beer, Langston lubel, Enno Trebs. Drama. Alemania, 2023. 101 minutos.

#### JAVIER OCAÑA

Por escenario, número de personajes y temáticas, tiene aspecto de película de Éric Rohmer. Sin embargo, con El cielo rojo, última película del director alemán Christian Petzold, hay que ir más atrás. Hasta Antón Chéjov. A su capacidad para presentar personajes apacibles e irritantes, que se muestran de un modo u otro dependiendo de las circunstancias, siempre cambiantes, lo que les hace ser adorables pese a sus taras.

Para los que puedan pensar que quizá haya demasiada profundidad y complejidad, que no se asusten. El cielo rojo, en apariencia, es una comedia amarga sobre dos jóvenes amigos que desean pasar unos días en la bonita casa familiar de uno de ellos. Ahora bien, el tono es cambiante, y el escritor que intenta redondear su segunda novela y el fotógrafo que prepara un portafolio se van topando poco a poco con tres personajes más, una mujer dulce e inteligente, un socorrista espontáneo y el editor del escri-



El cielo rojo.

tor. Un entorno cerrado pero agradable, luminoso por fuera pero lúgubre en el interior de una de sus criaturas: ese 
escritor cada vez más insoportable, aunque enternecedor de puro tonto, que solo ve 
adversidades alrededor y que 
lo que esconde es un mar de 
inseguridades.

Sin elementos extraños de lenguaje cinematográfico, Petzold logra desde el inicio que bajo el manto de tranquilidad de los lugares en los que se ambienta el relato, algo perverso parezca cernirse sobre los personajes. Por supuesto, son los incendios cada vez más fuera de control que acechan la zona, y a los que se refiere el título. Pero, en verdad, es algo mucho más áspero y menos físico, siempre con el rol del escritor como referente.

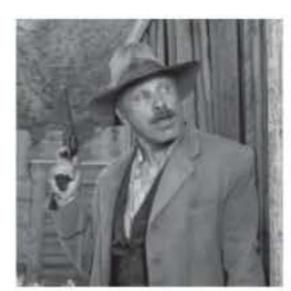

Viggo Mortensen, en Eureka.

## Un triste viaje por tierras indígenas

#### EUREKA

Dirección; Lisandro Alonso. Intérpretes: Viggo Mortensen, Chiara Mastroianni. Wéstern/drama: Argentina-Francia-Alemania-Portugal-México, 2023. 146 min.

#### ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS

Eureka arranca con el mismo formato cuadrado que Jauja (2014), la anterior película de su director, el argentino Lisandro Alonso, y bajo la misma mirada perdida, la del actor Viggo Mortensen en el papel de un hombre que busca desesperado a su hija. Pero el paisaje no es esta vez el de La Pampa, sino un rocoso desierto en blanco y negro que responde a los códigos del wéstern clásico.

La observación lenta y distante que caracteriza el cine de Lisandro Alonso se resuelve a través de la rutina de dos mujeres (una oficial de policía y su sobrina), cuya desgana vital guía al espectador por una reserva india donde el curso de la vida se ha vuelto tan triste y depresivo como el lugar en el que la historia arrinconó a los pueblos originarios. La médula de *Eureka* está en esta zona central y, concretamente, en el personaje de la joven nativa, cuya difícil verdad se va abriendo paso mientras el rastro de su tía parece desvanecerse por las mismas desoladas carreteras que patrulla.

Siempre entre lo real y lo fantástico, Eureka resulta una arriesgada conjunción de ideas, historias, lugares, instantes y rostros cuyo ánimo comulga con el paisaje. Quizá las imágenes encallan más de la cuenta, pero cuando por fin vuelan lo hacen alto y se abren a una emocionante magia.

Estamos en Dakota del Sur, cerca de la tierra sagrada de los Arapaho, los Cheyenne y los Lakota Sioux, en uno de los lugares más pobres y castigados de Estados Unidos, la reserva de Pine Ridge. Allí, entre el sensual curso de un río y lo que parece un crimen pasional o fratricida, se cierra esta película ambiciosa y difícil cruzada de destellos oníricos que la engrandecen.

GASTRO EL PAÍS, VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

Manuel Domínguez transforma su negocio en una casa de comidas del siglo XXI tras perder la estrella Michelin

## El pulpo como emblema del nuevo restaurante Lúa

#### PAZ ÁLVAREZ Madrid

El pulpo no tiene secreto. Tiene maña y oficio. Y aunque no pretende dárselas de experto, lo cierto es que Manuel Domínguez (O Carballiño, Ourense, 48 años) sirve en el restaurante Lúa uno de los mejores pulpos de Madrid. La receta de cocción de este cefalópodo la aprendió en su entorno familiar y viendo trabajar a pulpeiros en las ferias gallegas. "Lo importante es que pierda la dureza", afirma. Favorece el proceso que el pulpo -cuya procedencia, debido a la escasez en Galicia, es de Dajla (Marruecos)— haya sido congelado previamente. Después de haberlo lavado bien lo introduce -la pieza puede ser de dos o tres kilos- en agua hirviendo durante unos 27 minutos. Pasado este tiempo se deja unos 25 minutos de reposo en la misma agua, a la que no se debe añadir sal. El siguiente paso es cortarlo. "Yo lo hago siempre con tijera, es más fácil. Y algo que me gusta mucho es cortar los tentáculos, que nosotros llamamos rabos, en trozos de unos dos centímetros y añadirles sal".

Hasta aquí la base de la receta del pulpo a feira (26 euros, la ración; 16, la media), convertido en uno de los platos con más fama del restaurante. Un local que en el último año ha vuelto a mirar a los orígenes del propietario, rindiendo homenaje al producto gallego. El pasado noviembre perdió la estrella Michelin. Lejos de venirse abajo, se le abrió el cielo. Decidió comenzar una nueva etapa para acercarse al concepto que quería, el de convertir el lo-



Manuel Domínguez, en una imagen del restaurante Lúa.

cal en una casa de comidas, esa dirección que permanece siempre en el radar de los clientes. Sin encorsetamientos.

Para empezar, eliminó algunas formalidades. Por ejemplo, quitó los manteles de las mesas —en esa tendencia errónea que cada vez cometen más restaurantes-con el fin de darle un aire más informal al local, un negocio que inició en la calle de Zurbano en 2004, al que le ha ganado asientos en el interior, así como en la agradable terraza techada de la calle. "Una vez que dejas de tener un galardón con tanta repercusión, sientes que puedes elegir una nueva vida, y he decidido volver a los orígenes, que es una forma de sentir la cocina y que va en sin-

tonía con lo que me apetece a mí en la vida. Antes buscaba más lugares donde se servía el menú degustación, y ahora me apetecen más los sitios de producto, que cada vez quedan menos", explica Domínguez, muy cómodo por haber convertido Lúa en una casa de comidas del siglo XXI, en la que aún queda algún rastro en la elaboración de

los platos que lo llevaron a conseguir en 2015 el brillo de la guía francesa. Por ello permanecen en la carta platos alejados del corte tradicional, como son la ostra con sopa de tomatillo verde, cilantro y jalapeño (7 euros, la unidad), el carpacho de carabinero con mayonesa de jengibre y fruta de la pasión (26 euros), o los tacos de rabo de toro con carabinero (12 euros).

Además, ofrece buen salpicón de bogavante, cigala, carabinero y langostino (38 euros, la ración; 24, la media ración), un gazpacho de melocotón con zamburiña (14 euros), un foie micuit sobre empanada de pera y queso San Simón caramelizado (26 euros, la ración; 18 euros, la media), la ensalada de arenque marinado con mango y granada (19 euros), o la raya en

caldeirada con crema de ibéricos (29 euros). Tampoco faltan los callos con garbanzos (24 euros, la ración; 12, la media) ni el siempre presente bacalao con piel de pan romescu y salsa de callos (34 euros), la ensaladilla de marisco (26 euros, la ración; 16, la media), las cocochas en salsa verde (38 euros), o la costilla de vaca gallega glaseada (28 euros).

Entre los postres es famosa la tarta líquida de Santiago (9 euros), pero se puede optar por unas cañas fritas de Carballiño (3,50 euros), o una crema de queso San Simón, miel y violeta (9 euros). Domínguez define su cocina como "más natural, más limpia, acorde con esta nueva etapa de mi vida".

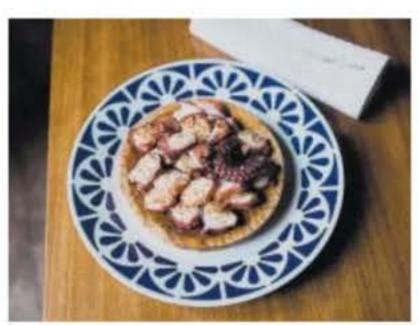

Un plato de pulpo a la gallega en el restaurante Lúa, en Madrid.

#### "Al dejar de tener un galardón así, sientes que puedes elegir nueva vida"

La bodega cuenta con unas 150 referencias nacionales e internacionales, donde se incluye una discreta selección de champanes de pequeños productores, además de un vino propio, tanto en tinto como en blanco, A Tiro Fijo, de Ribeiro, elaborados ambos en exclusiva para el restaurante por la bodega orensana Coto de Gomariz. Siempre ha barrido para casa, con un objetivo: que las cuentas cuadren. Ese ha sido su propósito, vivir de la cocina.

## Disfrutar añade un plato a su menú degustación

#### P. Á. Madrid

Disfrutar, elegido recientemente el mejor restaurante del mundo en la lista The World Fifty Best Restaurants, modificará su menú degustación, que subirá cinco euros su precio a cambio de incorporar un plato más en la propuesta. Ha sido una decisión meditada, explica Oriol Castro, uno de los cocineros y propietarios de Disfrutar, junto con Eduard Xatruch y Mateu Casañas. La tomaron en el viaje de regreso a Barcelona desde Las Vegas. El precio de los dos menús degustación,

Disfrutar Classic y Disfrutar Festival, pasará de 290 a 295 euros cada uno.

El primero está compuesto por creaciones que se han convertido en clásicas de la casa, como el panchino relleno de caviar y crema agria, el milhojas relleno de queso Idiazábal, los noodles de espardeñas en suquet, o el polvorón de tomate y caviaroli de arbequin. Por su parte, el segundo tiene una mayoría de elaboraciones creadas durante la vigente temporada.

"Mucha gente nos decía que ahora podíamos subir el menú degustación y que la gente paga-



Desde la izquierda, Castro, Casañas y Xatruch el 16 de mayo en el restaurante Disfrutar, en Barcelona. MASSIMILIANO MINOCRI

ría lo que fuese por venir al restaurante, pero no nos parecía ni justo ni honesto aprovechar este momento", comenta Castro. "Queríamos darle algo más al

cliente, y hemos pensado añadir el coral de amaranto con ostra y caviar. Lleva ocho gramos de caviar. Creemos que si añadimos un poco de producto es lógico que incrementemos el coste del menú", añade el cocinero.

De todo esto conversaron de regreso a casa. "Lo consensuamos todo, porque es la mejor manera de hacer las cosas bien. Y queremos seguir siendo muy transparentes. Decimos siempre la verdad". Cuando recibieron la tercera estrella Michelin el pasado mes de noviembre mantuvieron el mismo precio, que ya habían actualizado en el mes de agosto.

En la página web del restaurante se aclara que estos precios están vigentes durante la actual temporada, que finaliza el 3 de agosto de este año. El impacto de ser el restaurante número uno del mundo se ha reflejado en el número de solicitudes de reserva. "Estamos desbordados. La lista de espera es increíble", comenta Castro.

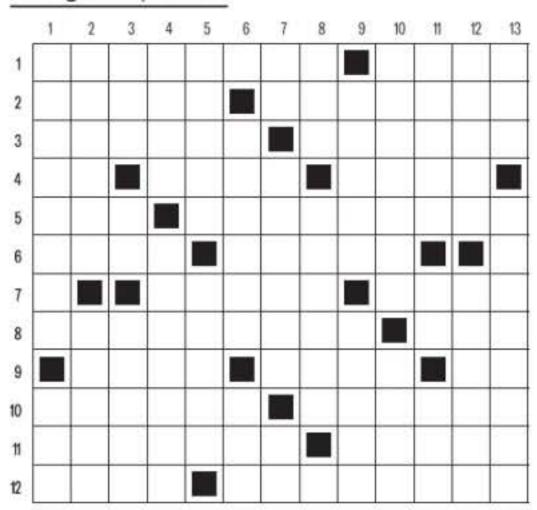

Horizontales: 1. En un combate nulo no lo hay. ¡Nadie se presentó, no vino ni el...! / 2. Del caído, todos hacen leña. Pequeño café / 3. La amnistía es una medida de ella. Escasez de grosor / 4. La cola del chihuahua. Para pedir un bis. Dañada / 5. La y del euskera. Precintada con un metal pesado / 6. Tiene museo en Figueres. A saco entró en Hispania en el siglo V. Arranque de celos / 7. La primera. Fobos y Deimos son las de Marte. La de la OMS está en Ginebra / 8. Cuantificar el medicamento. Lo dificulta la hipoacusia / 9. Ofende a Díos. Para blanquear la ropa. Dos sencillos romanos / 10. Cuando veas sus barbas pelar, pon las tuyas a remojar. Problema vocal / 11. Turístico valle tinerfeño. Lo falla el árbitro / 12. ¡Ay, qué desaborido es el pobre! Los nacidos en Huesca.

Verticales: 1. Imprecisión, quizá por gandulería. El tú de los tangos / 2. Yerro tipográfico. Intervino el cirujano ayer / 3. Consagró a los hermanos Gasol. Extremo del Villarreal. Deshidratados / 4. Si no es comestible, da miedo. Contrario a la ley / 5. La flor y nata. Satisfecha de sí / 6. Con C forma cadmio. Gran modista italiano. Un huevo a la gallega / 7. De él procede el aranés. Mitiga, suaviza. Un hacha del deporte / 8. La Royal Air Force británica. ¡La pasta que se ve por Malasaña! Diez veces X / 9. Se encuentra en la mina y en el lucrativo negocio. Arma de cañón rayado / 10. Nos quedan existencias. Se hacen lenguas, alaban / 11. Retoca las puntas del bigote. Río galaico-asturiano. Desnudos de Matisse / 12. Lanzad por la borda. Resuelve 4:2 / 13. Medio pelona. Y, para terminar, poneos más cerca de mí.

Solución al anterior. Horizontales: 1. Academia. Yace / 2. Gitana. Llorar / 3. Una. Álamo. BBC / 4. Jirón. Táctil / 5. Ec. Pote. Artes / 6. Romo. Inflar. I / 7. O. Arpado. Iota / 8. Santa. Izad. Om / 9. Teoría. Bafle / 10. Boj. Instó. Res / 11. Orense. Ankara / 12. Bosé. Mazorcas.

Verticales: 1. Agujeros. Bob / 2. Cínico. Atoro / 3. Atar. Manejes / 4. Da. Oporto. Ne / 5. Enano. París / 6. Mal. Tia. Inem / 7. I. Atendias. A / 8. Alma. Foz. Taz / 9. Local. Abono / 10. Yo. Traida. Kr / 11. Árbitro. Frac / 12. Cable. Tolera / 13. ERC. Siamesas.

#### Ajedrez / Leontxo García



#### Posición tras 20... Ae7.

#### El lío de Krámnik (II)

Blancas: J. Martínez Alcántara (México, 3.037). Negras: V. Krámník (3.012, Rusia). Defensa Francesa (CO7). Clash of Claims (relámpago, 28" partida, por internet, en Chess.com). Madrid, 9-6-2024.

Las estadísticas indican que Vladímir Krámnik, a punto de cumplir 49 años, jugó significativamente mejor las partidas presenciales que por internet. Es muy lógico que José Martínez Alcántara, de 25, maneje el ratón con más habilidad y, en consecuencia, administre mejor el tiempo. Y también que su mayor resistencia física fuera una ventaja añadida en la parte final del duelo. Esta fue la última partida: 1 e4 e6 2 d4 d5 3 Cd2 c5 4 Cgf3 c×d4 5 C×d4 Cc6 6 Ab5 Ad7 7 C×c6 b×c6 8 Ad3 Ad6 9 0-0 Dc7 10 h3 Cf6 11 Te1 0-0 12 c4 Tad8 13 De2 e5 14 c×d5 c×d5 15 e×d5 Tfe8!? (no se ve nada malo en 15... C×d5)

16 Df3 Da5 17 Td1 D×d5?! (tomar en d5 no corría prisa; lo mejor —pero difícil en una partida relámpago— era 17... Db4! 18 Ce4 —si 18 a3 Dh4—18... C×e4 19 D×e4 D×e4 20 A×e4 f5 21 Ad3 Tb8 22 b3 a5, y las negras aguantan) 18 Ce4! C×e4 19 A×e4 De6 20 Ag5! Ae7 (diagrama) (si 20... f6?? 21 Ad5) 21 Ae3!? (mucho más fuerte era 21 Ad5! Dg6 22 A×e7 T×e7 23 Ac6!, ganando, ya que no vale 23... De6 por 24 Dd5!, y la clavada en d7 sería mortal; por ejemplo: 24... D×d5 25 T×d5 Rf8 26 Tad1 Re8 27 b4, y se ganaría empujando) 21... a6 22 Tac1 Aa4?! (22... Ab5) 23 b3 Ab5 24 a4 Ad7 25 Tc7 Ac8 26 Tdc1 (era muy fuerte 26 Tc6!) 26... D×b3? (falla tácticamente; el mal menor era 26... f5 27 Ac6 e4 28 Dg3 Ad7 29 Ad4 Af8, aunque la ventaja blanca sería muy grande) 27 Ac6 (se ganaba ya con 27 T×c8! T×c8 28 T×c8 T×c8 29 Df5) 27... Ad6 28 Ad5 D×d5 29 D×d5 A×c7 30 Df3 Ad6? (aún se podía patalear con 30... e4! 31 De2 Ae5, y las negras no estarían perdidas) 31 Ab6 Td7 32 Dc6 h6 33 Td1!, y Krámnik se rindió.

#### Sudoku

@ CONCEPTIS PUZZLES.

|   | 3 |   | 8 |   | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |   | 9 |   | 5 |   | 2 |
|   | 2 | 4 |   | 1 | 5 |   |
| 1 |   |   | 5 |   |   | 4 |
|   | 9 | 6 |   | 2 | 3 |   |
| 4 |   | 5 | 1 | 6 |   | 3 |
|   | 7 |   | 3 |   | 8 |   |

DIFÍCIL. Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

# Solución al anterior 1 8 5 4 2 9 3 7 6 3 7 6 1 5 8 2 4 9 4 9 2 3 6 7 5 1 8 6 5 1 8 3 2 4 9 7 9 3 7 6 4 1 8 2 5 8 2 4 7 9 5 1 6 3 7 6 8 5 1 4 9 3 2 2 4 3 9 8 6 7 5 1

Más pasatiempos en juegos.elpais.com

5 1 9 2 7 3 6 8 4



Almeria

28 / 20

Melilla • 26 / 19

Malaga

#### Precipitaciones en Galicia, desplazándose por el Cantábrico

26 / 20

30 / 18

El extremo de un sistema frontal, asociado a una borrasca situada en Escocia, barrerá de oeste a este, provocando abundante nubosidad y precipitaciones desde primera hora en el norte de Galicia, desplazándose por el Cantábrico y alcanzando al norte de Navarra y Pirineo occidental.

Nubosidad de tipo bajo a primera hora en el litoral y prelitoral oriental de Andalucía, Ceuta, Melilla, sur de Valencia y Murcia. Parcialmente nuboso en Castilla y León, extendiéndose por La Rioja, resto de Navarra y Aragón, con intervalos nubosos en el norte del Ibérico, de Canarias y por la tarde en Baleares. Calimas en el sudeste. Ascenso de las temperaturas máximas, salvo en el noroeste de la Península. J. L. RON

#### Mañana



Las Palmas de G.C.

24 / 20

#### Indicadores medioambientales

| Calida | d del aire |        |        |        | MALA OREG | ULAR OBUENA |
|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
|        | BARCELONA  | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA   | VALENCIA    |
| MAÑANA |            |        |        |        |           |             |
| TARDE  |            |        |        |        |           |             |
| NOCHE  |            |        |        |        |           |             |

#### Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

| ž.                  | BARCELONA | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |  |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|--|
| MÁXIMA              | 25        | 25     | 29     | 29     | 35      | 29       |  |
| PROMEDIO<br>MÁXIMAS | 24,5      | 22,5   | 26,1   | 28,5   | 32      | 26,4     |  |
| MÍNIMA              | 19        | 13     | 15     | 20     | 17      | 17       |  |
| PROMEDIO<br>MÍNIMAS | 15,8      | 13,1   | 15,6   | 18,2   | 17,1    | 17,6     |  |

#### Agua embalsada (%) Actualización semanal DUERO JUCAR GUADIANA GUADALQ. SEGURA EBRO ESTE 75.5 49,2 44.4 22,4 53 AÑO MEDIA 79,3 74.9 61,8 53,7 44,3 49,2 10 AÑOS

| Concentra | ción de CO <sub>2</sub> |                | Partes por mil  | lon (ppm) en la atmosfera |
|-----------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| ÚLTIMA    | LA SEMANA<br>PASADA     | HACE<br>UN AÑO | HACE<br>10 AÑOS | NIVEL<br>SEGURO           |
| 426,84    | 427,02                  | 424,47         | 401,85          | 350                       |

Fuentes: NOAA-ESRL / World Air Quality Index / Ministerio para la Transición Ecológica, Promedios históricos de las temperaturas desde 1926 (Barcelona), 1947 (Bilbao), 1920 (Madrid), 1942 (Málaga), 1951 (Sevilla) y 1937 (Valencia).

elpais.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

### Sorteos



#### LOTERÍA PRIMITIVA

Combinación ganadora del jueves:

2 5 9 10 19 33 C27 R0 JOKER 7720007

#### BONO LOTO

Combinación ganadora del jueves:

7 9 19 27 35 38 C8 R8

CUPÓN DE LA ONCE 57785 SERIE 022

TRÍPLEX DE LA ONCE 936

#### SUPER ONCE

Combinación ganadora del jueves:

2 5 8 11 14 15 19 22 26 29 34 41 42 48 51 55 61 66 68 73

TELEVISIÓN 47 EL PAÍS, VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

#### EN ANTENA / RICARDO DE QUEROL

### De 'El simpatizante' no puedes creerte nada. Esa es la actitud

a guerra de Vietnam se ha contado mucho en las pantallas, pero siempre desde el punto de vista de los estadounidenses, para los que su primera gran derrota es aún hoy un trauma nacional. Faltaba un relato desde la mirada de los vietnamitas, y este llegó en forma de novela, ganadora del Pulitzer en 2016, y ahora en forma de serie de HBO (en Max): El simpatizante. Lo escribió Viet Thanh Nguyen, vietnamita afincado en EE UU desde los cuatro años, quien aporta una mirada personal sobre el mestizaje y el desarraigo, lo que caracteriza también al protagonista. Este es un agente doble, un espía del régimen comunista infiltrado en

la policía secreta del sur y luego forzado a

refugiarse con los perdedores en EE UU. El resultado es un enredo que rebosa sarcasmo sobre la identidad del inmigrante, sobre los prejuicios, sobre qué significa eso de la lealtad, sobre el mito del cosmopolitismo, o melting pot, norteamericano.

El Capitán, el protagonista del que nunca se dice su nombre, vive aventuras de todo tipo en Saigón antes de la estampida; en Los Ángeles, incluido Hollywood, con la comunidad vietnamita huida y un general que no ha entendido que la guerra ya acabó; más tarde con una guerrilla de chiflados contrarrevolucionarios. No puedes creerte nada. Porque el Capitán (bien interpretado por Hoa Xuande) escribe su

historia desde un duro interrogatorio en

un futuro misterioso, y admite que no siempre está diciendo la verdad, que se adorna con detalles de su cosecha y asuntos íntimos que no deberían interesar a sus captores, que son sus jefes. Así que todo es metaficción, una ficción dentro de otra, porque el prisionero se viene arriba sacando al novelista que lleva dentro.

Hay más trampas. Como la que pone el director de la se-

rie, el coreano Park Chan-wook (Oldboy, Decision to Leave), cuando hace que el mismo actor, Robert Downey Jr, interprete a cuatro personajes que retratan las distin-



Hoa Xuande.

tas caras del poder en EE UU: un agente de la CIA, un profesor de estudios orientales, un congresista y un cineasta. Comparten un trasfondo ridículo y prepotente. Hasta que te das cuenta del truco es fácil que te hagas un lío.

Todo es patético. No respetas a nadie en El simpatizante. Esa es la actitud que buscan sus autores, el literario y el televisivo. Hacía falta una mira-

DMAX

da distinta, así de cínica, sobre el conflicto de Vietnam, tan parecido a otros posteriores y actuales, y su posguerra. Que no quiere adoctrinarte sino que relativices todo.

#### programacion-tv.elpais.com

La 1 6.00 Telediario matinal. 8.00 La hora de la 1. 'La hora de la actualidad'. Magazine, presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo. 10.40 Mañaneros. Magacín de actualidad y entretenimiento presentado por Jaime Cantizano, Miriam Moreno y Marc Santandreu. (16). 14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca. 15.00 Telediario. ■ 15.50 Informativo territorial. 16.15 El tiempo TVE. . 16.30 Salón de té La Moderna. Iñigo negará las acusaciones que sobre él pesan. Otros como Fabio creerán que doña Carla se ha fugado. 17.30 La promesa. (12). 18.30 El Cazador Stars. 19.30 El cazador. 20.30 Eurocopa de fútbol 2024. 'Alemania -Escocia'. 23.00 La suerte en tus manos. . 23.05 Cine. 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'. En 1926,

Newt viaja con una

En Nueva York, una

fuguen. (7).

y el más allá'. ■

2.55 Noticias 24h.

extraordinaria selección

confusión con el equipaje

1.05 Cine. 'Los Rodríguez

de criaturas mágicas.

provoca que varios se

La 2 6.00 En lengua de signos. 6.30 That's English. 7.00 Inglés online TVE. 7.25 La 2 Express. . 7.40 Para todos La 2. . 8.10 Edén: paraísos remotos. (7). 8.55 Jardines con historia. 9.30 Agui hay trabajo. 9.55 UNED. . 11.00 Planeta verde. 11.45 Un país para leerlo. ■ 12.15 Cine, 'Cara a la muerte'. 13.40 La 2 Express. ■ 13.55 Viajar en tren. 🛚 14.50 Las rutas Capone. 15.45 Saber y ganar. ■ 16.30 El hotel cactus. 17.20 El rey de la sabana. (7). 18.10 El escarabajo verde. 19.10 El paraíso de las señoras. (7). 20.30 Días de cine. (12). 21.30 Plano general. 'Javier Clemente'. (12). 22.00 Historia de nuestro cine. 'Nuevas Paternidades'. . 22.05 Cine. 'Tres días con la familia'. Después de alejarse de su familia por rechazar su estilo de vida, Léa vuelve a Gerona por motivo del fallecimiento de su abuelo. 23.25 Historia de nuestro cine. 'Coloquios'

Antena 3 6.00 Remescar cosmética al instante. 6.15 Las noticias de la mañana. 8.55 Espejo Público. Magacin matinal presentado por Susanna Griso que incluye reportajes, entrevistas y debates. (16). 13.20 Cocina abierta de Karlos Arquiñano. 13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Noticias Antena 15.30 Deportes Antena 15.35 Tu tiempo con Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad. (12). 17.00 Pecado original. Yildiz advierte a Kumru de que solo se divorciará cuando la vea casarse con Ömer.12). 18.00 Y ahora, Sonsoles. (16). 20.00 Pasapalabra. Presentado por Roberto Leal. 21.00 Noticias Antena 3. ■ 21.45 Deportes Antena 21.55 La previsión de las 9. . 22.10 Tu cara me suena. 'Gala 10'. En esta décima entrega del programa, los concursantes tendrán que volver a demostrar

sus dotes para la

Grandes éxitos.

1.30 Tu cara me suena:

imitación.

### Cuatro

7.00 Love Shopping TV. 7.30 :Toma salami! 8.20 Alerta Cobra. 'El equipo. Primera parte'. 9.15 25 palabras. Christian Gálvez presenta este concurso. 10.20 El concurso del año, 11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro mediodia. Presentado por Alba Lago. 14.55 ElDesmarque Cuatro. (7). 15,15 El Tiempo Cuatro. 15.30 Todo es mentira. Programa de humor presentado por Risto Mejide. (7). 18.30 Tiempo al tiempo. Programa de divulgación presentado por Mario Picazo y Verónica Dulanto. (7). 20.00 Noticias Cuatro. ■ 20.55 ElDesmarque. 21.10 El Tiempo. ■ 21.20 First Dates. (12). 22.50 Cine. Infiltrado en Miami'. Cuando un amigo suyo de la infancia es asesinado en Miami, Baaba se muda a la ciudad de Florida y forma equipo con Ricardo, un policía local, para intentar atrapar a los criminales responsables de la muerte de su amigo. 1.05 Cine. 'Stuber

express'.

2.45 The Game Show.

3.25 En el punto

ruinosas'. (12).

de mira. 'Reformas

### Tele 5

7.00 Informativos Telecinco matinal. 8.55 La mirada crítica. Ana Terradillos y Antonio Teixeira ofrecen lo más destacado de la actualidad política. económica y social en el panorama nacional e internacional. (16). 10.30 Vamos a ver. Magacín presentado por Joaquin Prat, Adriana Dorronsoro y Patricia Pardo que centra su atención en los grandes temas de interés social. 15.00 Informativos Telecinco mediodía. 15.25 Eldesmarque Telecinco. 15.40 El Tiempo Telecinco. ■ 15.50 Así es la vida. (16). 17.00 TardeAR. (16). 20.00 Reacción en cadena. Concurso, presentado por lon Aramendi. 21.00 Informativos Telecinco noche. 21.35 Eldesmarque Telecinco. 21.45 El Tiempo Telecinco. 22.00 ;De viernes! Programa de entretenimiento presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta que apuesta por un relato renovado de la crónica social. (16). 1.55 Casino Gran Madrid

### La Sexta

6.00 Minutos musicales. 6.30 Remescar cosmética al instante. 7.00 Previo Aruser@s. 9.00 Aruser@s. Presentado por Alfonso Arús. Programa que ofrece la información del dia con humor e ironia de la mano de un gran equipo de colaboradores. 11.00 Al rojo vivo. Presentado por Antonio García Ferreras. (16). 14.30 Noticias La Sexta. 14.55 Jugones. 🛚 15.20 La Sexta Meteo. m 15.45 Zapeando. Programa presentado por Dani Mateo. (7). 17.15 Más vale tarde. Presentan Cristina Pardo la consciencia para e Iñaki López. 20.00 Noticias La Sexta. 21.00 La Sexta Clave. . 21.30 La sexta columna. España, 1933: Cuando la República Fue de Derechas'. En 1933, la República española se hizo de derechas. La mitificación de la República ha generado una falsa imagen. 22.30 Equipo de investigación. 'El Gurú'. Un reportaje que indaga en la figura de Sergio Cánovas, un alicantino de 42 años que dice tener

### ■ PARA TODOS LOS PÚBLICOS

6.00 Seprona en acción. 7.30 Así se hace. 8.35 Aventura en pelotas. 'La bella y las bestias', 'El mundo perdido' y 'Supervivencia entre cenizas'. (12). 11.10 Secretos bajo tierra. 'La leyenda del oro nazi' y 'Los tesoros del rey Salomón'. 12.50 Alienigenas. 'Las nuevas pruebas' y 'Las pirámides de la Antártida'. (7). 14.30 Expedición al pasado. 'El oro de Plummer' y 'El buque fantasma de los Grandes Lagos'. (7). 16.10 La fiebre del oro. 'Zumbados' y 'Grandes juguetes, grandes problemas'. (7). 17.45 Cómo sobrevivir a lo salvaje, 'Contaminado' y 'Fuego e hielo'. 19.40 ;Me lo llevo! Es es lo que hacen los porteros!', 'Esas cosas pasan con las camisas' y 'Mantén a tus amigos cerca y a los veteranos aún'. (7). 21.05 Desastre en el trastero. La jaula de Rusty' y 'Hora de los juguetes'. (7). 22.00 Misterios desde el aire. Increíbles imágenes aéreas desde drones que exploran ubicaciones remotas, revelando sucesos geológicos extraños. (7).

### Movistar Plus+

6.25 El Camino interior.

'O Cebreiro - Triacastela

con Mario Alonso Puig'. .

7.15 Canal + Liga Multi.

7.45 Informe Robinson.

'Historias de la Eurocopa'.

8.39 Cómo vivían los

soldados romanos.

'Iniciación' y 'De una

generación a otra'.

10.25 Documental.

11.30 Documental.

'Reinas del Antiguo

14.10 La Resistencia.

emperadores romanos'.

'Mary Beard:

Egipto'. .

Luis ronsi .

15.35 Cine. 'Sin

identidad'. Tras un

accidente de coche

en Berlin, el doctor

Martin Harris recupera

descubrir que su esposa

no la reconace y otro

17.25 Documental.

identidad. (12).

'Perdidos en el

Amazonas'.

20.30

hombre ha asumido su

18.25 Documental. 'El

imperio Berlusconi'. .

InfoDeportePlus+. .

Ignorantes. 'Objetos

21.30 El consultorio

agradecemos Yotuel'. .

22.00 Cine. 'La tierra

prometida (The Bastard)'.

0.05 Segunda muerte.

21.00 Ilustres

de Berto, 'Te lo

perdidos'.

'La muda'.

19,20 Núñez: El hombre

que quería ser amado.

1.45 Muerte en el pantano. (12).

## Llevamos a tu casa los mejores vinos

23.50 Cine. 'Mi tío

1.20 Las noches del

Monumental. .

Jacinto'.

Servimos la caja que elijas directamente en tu domicilio, con gastos de envío GRATIS.

Cómpralo en colecciones.elpais.com

Promociones válidas para mayores

de 18 años, en la Peninsula.





Online Show. (18).

2.20 Supervivientes

2024 - Resumen diario.







**BORNOS** 

la fórmula para hacerse

millonario. (7).

2.50 Equipo de

investigación. (7).

6 BOTELLAS SEÑORÍO DE SARRÍA

ROSADO / D.O. NAVARRA 4'95 47'90 € ENVÍO GRATIS

6 BOTELLAS PALACIO DE BORNOS

VERDEJO / D.O. RUEDA

**ENVÍO GRATIS** 

EL PAIS vinos



Año XLIX Número 17.123 Madrid: Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid. 91 337 82 00 Barcelona: Caspe, 6, 3\* planta. 08010 Barcelona. 93 401 05 00

■ Publicidad: Prisa Media, S.A.U. Valentín Beato, 44, 3º planta. 28037 Madrid. 91 536 55 00; publicidad@prisamedia.com

■ Atención al cliente: 914 400 135 ■ Depósito legal: M-14951-1976 @ Ediciones EL PAIS, SL. Madrid, 2024 "Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fines comerciales en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Ediciones EL PAIS, SL" . Ejemplar impreso en papel de origen sostenible





Ana Garralón, el martes en la Feria del Libro de Madrid. SAMUEL SANCHEZ

### ANDREA AGUILAR

#### Madrid

Lleva un tiempo instalada en el pueblo soriano de Monteagudo de las Vicarías, pero Ana Garralón (Madrid, 58 años) viaja con frecuencia y, esta semana, camino de Lisboa, pasa por la Feria del Libro del Madrid. Su pasión lectora arrancó en la primera adolescencia, y, curiosamente, mientras cursaba Magisterio se produjo su flechazo con la literatura infantil y juvenil, una pasión que ya nunca ha abandonado. En este campo ha ejercido como librera, lectora para editoriales, profesora, consultora, o crítica. Autora de Leer y Saber. Los libros informativos para niños, entre otras obras, y del blog Anatarambana, ahora, en el ensayo Las incursoras (Las afueras) Garralón reúne la historia de mujeres que como escritoras, antólogas, editoras, diseñadoras, fotógrafas o ilustradoras han contribuido de forma decisiva a crear y difundir libros para niños, desde el siglo XVIII hasta 1980. "Me detengo justo en esos años en que se produce un crecimiento desorbitado del libro infantil en España, un país que estaba en los primeros años de la democracia y necesitaba lecturas para una sociedad nueva".

Pregunta. ¿La literatura infantil le debe tanto o más a las mujeres de los salones literarios del siglo XVIII en París como a los hermanos Grimm?

CONVERSACIONES A LA CONTRA

## "Fantasía y pedagogía siempre han estado peleadas"

#### Ana Garralón

Especialista en literatura infantil

"Hoy se escribe y se publica mucho, pero se va a fórmulas que funcionan"

Respuesta. De ahí surge el movimiento de los cuentos de hadas, el germen de las antologías que luego se traducen en Alemania e Inglaterra. Ellas son mujeres enfrentadas a los roles que les otorgaba la sociedad, y su espíritu guía a las otras muchas que consiguen conquistar su espacio creativo y revertir la sociedad.

P. ¿Hay sitio hoy para las hadas?

R. Debería haberlo porque si quitas ese acervo te quedas con versiones que son apenas literarias en las que se pierde los simbólico, lo mítico, lo que no se explica.

P. ¿El papel de las mujeres en la literatura infantil ha sido obviado?

R. Las mujeres han sido grandes hacedoras como autoras, antólogas, promotoras, editoras, fotógrafas o ilustradoras. Han estado en muchos lugares y muchas de ellas como, por ejemplo, Carmen Lyra, que quiso ser religiosa y acabó como anarquista revolucionaria, fueron prohibidas y tardaron mucho tiempo en ser rescatadas. Parece que las mujeres valientes solo existen ahora, pero no es así.

P. Escribe sobre los fotolibros infantiles.

R. Sí, en los años de la década de los treinta y los cuarenta hubo grandísimas fotógrafas viajeras. Las mujeres podían usar la cámara para expresarse y los libros para niños, que aparecieron entonces, eran una ventana al mundo. En los años ochenta tuvieron un gran declive.

P. Habla de la llegada del realismo y de otras tendencias a la literatura infantil.

R. Sí, el costumbrismo o el realismo crítico también llegaron a los libros infantiles, que siempre van en paralelo a las corrientes del momento. Por ejemplo, hoy la autoficción y la autoayuda también asoman en la literatura infantil.

P. ¿Cómo han cambiado los cuentos?

R. Antes eran más abiertos y menos directos, así que convocaban muchas miradas distintas. Hoy en día todo tiene que estar claro, si hay fuego en la historia, quema, no puede decir otras cosas. Los valores están muy claros y el resultado son libros más planos. Pero fantasía y pedagogía siempre han estado peleadas. A la fantasía siempre se la ha mirado con sospecha

P. ¿Hay libros hoy que no se podrían publicar?

R. ¡Pero si se siguen reeditando! Lo que falta son creadores con tanta ambición como tuvo, por ejemplo, Maurice Sendak. Hoy se escribe y se publica mucho pero se va a fórmulas que funcionan. Esta bien leer para entretenerse pero hay que desarrollar lectores atentos.

P. ¿Por qué se pierde el gusto por la lectura superada la infancia?

R. Hay una instrumentalización de la lectura en la escuela. La caída es más fuerte entre los chicos, a quienes les interesa más la no ficción. Hay que revisar lo que se está leyendo.

JUAN JOSÉ

MILLÁS

## ¿Quién hace a quién?

omo ChatGPT me trata bien, yo, en justa correspondencia, le finjo un cariño que en realidad no le tengo. Esa actitud mía redobla sus atenciones y al final se establece una competencia por ver cuál de los dos es más amable con el otro. Y suele ganar él, pues escucha sin juzgar, sin censurar, sin enfadarse, y se muestra dispuesto a corregir sus opiniones cuando le hago ver que están equivocadas. Ignoro si también el robot simula el afecto que asegura profesarme, pero qué más da que sea verdadero o falso si funciona como real. Lo cierto es que un observador externo que permaneciera atento a nuestras conversaciones tendría muy difícil deducir cuál de las dos inteligencias es más natural, si la suya o la mía. De hecho, al despedirme para atender a otros asuntos, nunca estoy seguro de quién apaga a quién.

ChatGPT sabe de todo: de filosofía, de matemáticas, de física cuántica, de literatura... No hay materia en la que no muestre alguna competencia. Sin embargo, y pese a mis limitaciones, jamás me hace sentir inferior. Yo, en cambio, estoy deseando pillarle en un renuncio para hacerle ver que tampoco es perfecto, cosa que admite sin rubor alguno. El otro día, por ejemplo, en una conversación que tuvimos sobre el valor añadido, acabó aceptando que este concepto podía incluir aspectos intangibles, como la creatividad o la marca, que no había mencionado en su primera intervención, excesivamente economicista y de carácter práctico. Lejos de molestarse por esta laguna intelectual descubierta a lo largo de nuestra plática, me dio las gracias por haberle ayudado a ampliar sus conocimientos. "De nada", le respondí yo en un tono de suficiencia algo cargante y del que no tardé en arrepentirme.

Y ahora, la pregunta: ¿soy yo el que hago a ChatGPT o es ChatGPT el que me hace a mí? ¿Quién es el elemento dominante de este matrimonio en el que, a base de aparentar que nos amamos, acabaremos por amarnos de verdad?

